# HISTORIA DE PORTUGAL.

TOMO QUINTO.

# 

....

### HISTORIA GERAL

DE

# PORTUGAL,

E SUAS CONQUISTAS:

OFFERECIDA

A RAINHA NOSSA SENHORA

# D. MARIA I.

POR

DAMIAŎ ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO V.

LISBOA,

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1 7 8 6.

Com Licença da Real Meza Cenforia.

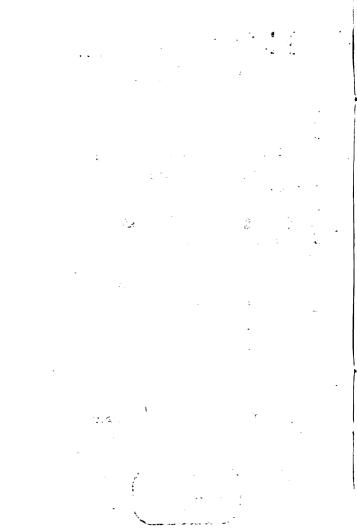

# INDICE DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XVIII.

| AP. I. Principio do Reinado de D.                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| CAP. I. Principio do Reinado de D. Fernando o Gentil, IX. Rei de Por- |
| tugal 5                                                               |
| - II. O Rei D. Fernando se empe-                                      |
| nha em huma guerra funesta com o                                      |
| for de conquister a Prime de Castel                                   |
| fim de conquistar o Reino de Castel-                                  |
| la                                                                    |
| III. Ajusta-se a paz com Castella,                                    |
| e segundo casamento para D. Fernan-                                   |
| do com a sua Infante D. Leonor a                                      |
| desprazer da Leonor de Aragao, e                                      |
| se tratao outros acontecimentos. 38                                   |
| IV. Trata-se da segunda guerra do                                     |
| Rei D. Fernando com D. Henrique                                       |
| 1 0 0 11                                                              |
|                                                                       |
| V. Modos delicados com que se con-                                    |
| duz a Rainha D. Leonor, successos                                     |
| do Infante D. Joao, Scisma do An-                                     |
| ti-Papa Pedro de Luna, e nova                                         |
| guerra com Castella 69                                                |
| LI-                                                                   |

Delived to Google

#### LIVRO XIX.

CAP. I. Da guerra do Rei D. Fernando com D. Joao I. de Castella, e outros successos, que della forao resulta.

- II. Valimento de Joao Fernandes Andeiro com a Rainha, e perseguição contra D. Joao, Mestre de Aviz, que o reprova.

- III. Caracter do Rei D. Fernando, sua morte, e sepultura.

#### LIVRO XX.

CAP. I. Movimentos de Portugal no principio do Interregno, que se seguio a morte do Rei D. Fernando. 133 - II. O Mestre de Aviz, nomeado Governador do Alem-Tégo, volta do caminho, mata ao Conde de Ourem Joao Fernandes Andeiro, e he acclamado Regente do Reino. 147

- - III. O Rei D. Joao I. de Castella entra em Portugal; o que lhe suc-

#### INDICE

|   | cede nesta invasat, especialmente com   |
|---|-----------------------------------------|
|   | a Rainha 165                            |
| • | - IV. Intenta a Rainba D. Leonor        |
|   | dar morte ao Rei de Castella. Des-      |
|   | cobre-se a conjuração. Successos de-    |
|   | pois della 182                          |
| - | - V. Varios successos militares depois  |
|   | da batalha dos Atoleiros, e os mais até |
|   | ao sitio da Corte de Lisboa. 199        |
| _ | - VI. Continuação do sitio de Lisboa    |
|   | com o mais que aconteceo até os Cas-    |
|   | telbanos o levantarem 214               |
| • | - VII. Das expedições que se seguirao   |
|   | depois do levantamento do sitio de      |
|   | Lisboa, e como foras convocadas as      |
|   | Cortes de Coimbra 236                   |
|   | Oração do Doutor João das Regras        |
|   | recitada na primeira Sessaó das Cor-    |
|   | tes de Coimbra 252                      |
| • | - VIII. Continuação das Cortes de       |
|   | Coimbra até ser acclamado Rei o         |
|   | Principe Regente D. Joao. 261           |

#### DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XXI.

| CA | P. I    | Acclama  | ıçab do | Rei D   | Joat 1   |   |
|----|---------|----------|---------|---------|----------|---|
| CI | bamad   | lo de Bo | a Mer   | moria.  | , X. Re  | ż |
| d  | e Port  | tugal.   |         |         | . 27     | 4 |
|    | II. $D$ | as mai   | s acçoi | es au   | e obrou  | 0 |
|    |         |          |         |         | incias d |   |
|    |         |          |         |         | 290      |   |
|    |         |          |         |         | is da en |   |
| 29 | ada a   | lo Rei a | le Cast | ella er | n Portu  | - |
| g  | al.     |          |         |         | 30       | 7 |
|    | IV. I   | Escreve. | le a f  | amo[a   | Batalba  | 2 |
|    |         |          |         |         | o o nego |   |
| CI | o da    | liberdaa | le de . | Portug  | al. 32   | 8 |
|    |         |          |         |         | no cam   |   |
|    |         |          |         |         | lla com  |   |
|    |         |          |         |         | peito de |   |
|    |         |          |         |         | 216      |   |



# HISTORIA GERAL

DE

## PORTUGAL.

#### LIVRO XVIII.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Principio do Reinado de D. Fernando o Gentil, IX. Rei de Portugal.

A idade de vinte e dous annos Era vulg. succedeo D. Fernando o Formoso a 1367 seu Pai D. Pedro, e entrou no dominio de hum Reino forte, e socegado, com vassallos ricos, e contentes, os thesouros Reaes bem providos, e tu-

do na figura de huma felecidade constante. Delmentirad os successos as hem fundadas esperanças, porque a paz estimavel, e as riquezas para aquelle feculo portentolas, cahirao nas mãos de hum genio, que comfigo mesmo disputou os excessos da demasia no assavel. e no prodigo; no refoluto, estaconfiderado na inconstancia, e na desgraça. Foi elle avisado da morte de seu Pai. é veio a Estremoz para acompanhar o cadaver a Alcobaça , aonde fe fez o acto da fua inauguração com as ceremonias costumadas. O Rei moço, bizarro na presença, agil nas acções, filho de hum Pai muito amado do Povo, entrou a receber cultos officiosos dos corações, que se promettiao indeffectiveis as fortunas em tantas bellas qualidades.

A economic domestica lhe levou as primeiras attenções: Criando para seu Mordomo Mór a D. Joao Assonso de Menezes, Conde de Barcellos: para Monteiro Mór a Gonçalo Annes: para Chanceller Mór a D. Nuno Rodrigues de Andrade, Mestre da Ordem de

7

de Christo: para Cevadeiro Mór a Era vulg. Gonçalo Esteves: para Falcoeiro a Joao Gonçalves: para Guarda Mór a Assonso Ribeiro: para Porteiro da Camara a Domingos Esteves: para Escrivas da Puridade a Joas Gonçalves Teixeira: para Veador a Francisco Esteves, e outros Officiaes, que até entaő recebiao dos Reis estes empregos sem a propriedade, que tem hoje muitos delles. Depois abrio os seus thesouros, e mandou reparar as Praças, e Castellos, sem poupar despezas, com tal força, actividade, e diligencia, como se tivesse eminente a mais vigorosa guerra; provendo to-dos dos Alcaides, que entendeo capazes de os sustentar com honra.

Cresceo nos Póvos a complacencia na sem demora, com que mandou vender os votos do silho obediente ao Chése visivel da Igreja, e com que cumprio exactamente o testamento de seu Pai. Continuando a mostrar a extensaó do seu animo verdadeiramente Real, naó so admittio no Reino honradamente a Diogo Lopes Pache-

8

Eravulg.

co, e lhe fez entrega de tudo, quanto o Rei D. Pedro mandára na hora da morte; mas ordenou, que aos herdeiros de Pedro Coelho, e de Alvaro Gonçalves Coutinho, todos matadores de D. Ignez de Castro, se lhes restituisse a honra, que antes tiveras as suas familias, e todos os

bens, que haviao sido de seus pais.

Dadas estas disposições, que necessariamente se faziao acceitaveis para inclinar os animos ao seu author; D. Fernando seguio o exemplo dos seus Maiores na visita do Reino, que entao nao incommodava as Povoações pelo trem moderado com que os Reis saziao as suas jornadas. Por toda a parte soi a sua liberalidade dispendendo varios generos de beneficencias, que seriao nas idades recommendaveis se o Rei as talhasse mais pelos moldes da prudencia, que pelas medidas do gosto.

Este o transportou para por ao lado com figura de mulher propria a D. Leonor Telles, que o era na realidade de Joao Lourenço da Cunha, Senhor

de

de Pombeiro. Aquelle homem, que Era vulg. passou a Castella, trazia pendente do chapeo a deviza da sua affronta em duas pontas, que diz Manoel de Faria erao cocar indigno para tremolar na alta fantasia de hum Fidalgo Portuguez. Della teve o Rei D. Fernando filhos, que morrêrad meninos, a dous Infantes sem nome na Historia; e a Infante D. Brites, que nasceo em Coimbra no anno de 1372: foi lua herdeira, e casou a 14 de Maio de 1383 com D. Joao I. Rei de Castella, para trazer a Portugal huma innundaçao de embaraços, que corrêrao diluvios de sangue, como veremos a seu tempo.

Sendo solteiro teve D. Fernando bastarda a D. Isabel, que nasceo em 1364, e casou com D. Affonso Henriques, Conde de Gijon . Senhor de Noronha, filho bastardo de Henrique II. de Castalla. Este Rei, que se estimulou da indifferença com que seu filho D. Affonso tratava a esposa, que elle Ihe déra, o despojou dos seus Estados, e reduzio a tal extremidade, que

fe queixou em Avinhao ao Papa Gregorio XI., e em Pariz a Carlos V. Rei de França. Nada aproveitárao ao Principe infeliz estes recursos; porque Carlos VI. que os concluio, pronunciou contra D. Affonso huma sentença tao severa, que o tratou de rebelde ao seu Rei, e o mandou sahir de França. Elle se retirou para a Rochella, aonde o veio encontrar sua mulher, que com elle viveo a expensas da generosa Viscondeça de Thouars, que lhes deo a Villa de Marans nas terras de Aunis.

Oito filhos ficárao deste matrimonio de Assonso, e Isabel, que sorao D. Pedro, D. Joao, D. Fernando, D. Sancho, D. Henrique, D. Nuno, D. Martinho Henriques, e D. Constança, todos com o appellido de Noronha. Alguns destes filhos do Conte de Gijon vierao a Hespanha, aonde casou o primogenito D. Pedro, que the tronco de casas grandes, e depois de viuvo soi Arcebispo de Lisboa. D. Joao morreo no sitio de Belaguer em Catalunha; D. Fernando soi Conde de Vil-

Villa Real, origem dos Marquezes Era vulg. deste titulo. Duques de Caminha, dos Condes de Monsanto, e de Linhares; D. Sancho soi Conde de Mira; D. Henrique casou com huma silha de D. Pedro Vasques de Mello, Conde de Atalaia; D. Nuno soi marido de D. Mecia de Ribadaneira, e ambos pais de D. Joanna, que casou com D. Joao Mascarenhas, de quem descendiao os Marquezes de Montalvao; D. Martinho Henriques servio ao Rei de França Carlos VII.; D. Constança soi segunda mulher de D. Assonso, primeiro Duque de Bragança, sem silhos.

Foi D. Fernando o ultimo Rei varao legitimo do tronco do Conde D. Henrique, e tambem o ultimo dos nossos Soberanos, que nasceo em Coimbra. As suas qualidades brilhantes são notadas pelas guerras imprudentes, que emprehendeo; pelas liberalidades profusas, que exercitou; pela entrega total da vontade ás pessoas, de que gostou; mas antes da Historia se empregar na narração da

resulta destes deseitos, he necessario nella mesma fazer-se reslexao sobre as causas.

1 368

No fim do Reinado precedente deixei eu ao Rei D. Pedro o Cruel de Castella em Bayona de Inglaterra, sollicitando do Principe de Galles D. Duarte soccorros para o restabelecimento no Reino ulurpado por seu irmao bastardo D. Henrique, Conde de Trastamara. Aquelle Principe bellicoso, que he hum dos ornatos magnificos da Historia do seu tempo, e junto a seu Pai tinha a alta estimaças, que mereciao as suas virtudes sublimes: Elle o fez conceber por hum dos empenhos mais honrosos a protecção favoravel ao perseguido D. Pedro, até o fazer remontar o seu Throno. Com exercito numeroso, a que a presença do Principe, todo espiritos, communicava muitas almas, marchárad elle, e o Rei pelos terrenos de Navarra, e entrárao por Castella. Os successos desta expedição, como per-tencentes á Historia daquella Monarquia, nos lhe nat daremos mais extensao, que a necessaria para os pren- Era vulg. dermos no sio da nossa.

Atacárao-se os dous exercitos nos campos de Naxera; mas como o Principe de Galles trazia a fortuna ao seu foldo, e com a mesma que o acompanhava em França, veio a Hespanha: sem embargo do valor desmedido das trópas de D. Henrique, e das gentilezas, que obrou pelo seu braço, elle foi derrotado, o Mariscal de Guesclin prisioneiro, muitos os mórtos, e seridos. Succedeo esta batalha a 6 de Abril no anno antecedente de 1367, D. Henrique depois de tudo perdido, tornou a buscar o refugio de França para dever ao seu Rei segundo amparo contra D. Pedro, que desenfreou a crueldade com a victoria, quando a devia fazer hum estimulo da brandura. Os Fidalgos, que lhe cahírao nas mãos, mandou sem piedade degollalos, e para executar o melmo nos prisioneiros dos Inglezes, instou com o Principe ordenasse, que lhos entregassem por baixo resgate, com o pretexto de que em seu poder os tinha mais se-

Bra wilg. guros. O Principe generoso, que entao acabou de lhe conhecer os fundos do animo, lhe respondeo com os modos graves, que lhe inspirava a clemencia: Agora que vos vejo vencedor, vos contemplo chegado á conjuntura de perder o Reino; como nao attrahis corações, nao podeis ser Soberano; se zombais da vida dos homens, nem eu, nem o Rei meu Pai poderemos ajudar-vos.

De nada aproveitou esta advertencia pathetica de tal Protector em conjuntura tao critica. O Principe, que com o Rei estava em Burgos, lhe requereo o cumprimento do Tratado na paga dos foldos, na entrega de Biscaia, e outras terras, que promettera a Inglaterra pelo seu restabelecimento. Servindo-se deste motivo. com apparencias, de que para cumprir tudo lhe era necessario ir a Toledo, e Carmona, deixa ao Principe em Burgos para a tudo lhe faltar. As terras de Biscaia mandou ordens apertadas, para que aos Commissarios Inglezes nada le entregasse; e nao podendendo conter-se no exercicio da tyran- Res vulga pia elle mesmo andou huma noite por Carmona com as suas patrulhas, recreando-le de paffar á espada todas as pessoas, que entendia faccionarias de D. Henrique.

Com o melino semblante passou a Sevilha, levando na sua vá-guarda o terror, que espantava todas as classes de vassallos. Daqui enviou a Portugal o seu Chanceller Mor para ratificar as pazes com o Rei D. Fernando. O Principe de Galles, escandalisado de hum proceder tao estranho a toda a confideração, não querendo perder em Castella mais tempo, e gente, que se lhe diminuia com as molestias da Estação, sem vêr, nem se despedir do inseliz D. Pedro, se fez na volta de Guiena; levando por fructo da jornada, o arrependimento. D. Henrique, que esperava em Franca o mesmo, que vio succeder, e Castella desasombrada da corage do Principe Inglez; em Setembro de 1367 com o soccorro dos Francezes veio dar as suas pretenções, e aos seus ami-

Era vulg. amigos huma alma nova. Por varias partes de Castella andou elle ganhando terras, e vontades, até le apresentar sobre Toledo, que atemorisada da crueldade de D. Pedro, nao se atreveo a recebello como desejava.

> Soffreo Toledo hum sitio de dez mezes com constancia heroica, e refistencia incrivel a huma fome extrema. Determinou D. Pedro soccorrella a todo o risco, e com o seu exercito chegou ao Castello de Montiel. D. Henrique quiz fiar a sua fortuna de huma sorpreza, e antes que seu irmao o prevenisse, marchou a toda a diligencia para o atacar na madrugada. Os primeiros investidos, e derrotados forao os Mouros auxiliares, logo as trópas do Rei, que temerolo de perder a liberdade, ou a vida no alcance, se recolheo no Castello de Montiel. Diz o Padre Fr. Manoel dos Santos no VIII. Tomo da Monarquia Lusitana com huma politica, que derrota na verdade a alma da Historia, que no Castello de Montiel fora o Rei D. Pedro morto por engano. Só elle

le pensou este acaso, que soi reves- Era vulgitido de todas as circunstancias preme-

ditadas, que eu vou a referir.

Afflicto D. Pedro por se ver cercado, sem esperança alguma de soccorro, nem de refugio, negociou com o Mariscal de Guesclin a sua liberdade por meio de consideraveis promessas. Guesclin fez a D. Henrique sabedor da negociação, e se convencionárao com o segredo, que foi só para elles. O certo he, que D. Pedro veio á tenda do Mariscal com a segurança de quem fiava a Pessoa da sua fé: que estando nella desarmado, com o acaso prevenido chegou D. Henrique, e que travando-se de razões, passárao ás mãos. D. Pedro, que era muito forçoso, levou a Henrique debaixo. Dizem os Chronistas Castelhanos, que Guesclin neste passo, dizendo: Nao tiro Rei, nem ponho Rei, mas ajudo a meu Senhor: mudou a postura dos combates, e pôz com vantagem a D. Henrique. Outros querem, que esta manobra fosse feita por Fernao Sanches de Toar. D. Hen-, TOM. V. B

rique, vendo-se com superiodade, por engano, tirou de hum punhal, e sem lhe fazer horror o sagrado da Magestade abatida, matou a punhalladas o irmao Rei, de quem nasceo vas-sallo.

Desta maneira, na idade de 34 annos, acabou a sua vida o Rei D. Pedro ás mãos de hum fratricida: Catastrophe, que encheo de horror aos Principes desinteressados da Europa, especialmente os das Hespanhas, que logo se alliarao para vingar o sangue Real, nao ficando de fora o Rei Mouro de Granada, amigo de D. Pedro. Que a ambiçao teve huma grande parte neste zelo, os esseitos o mostrárao; e o titulo de usurpador em D. Henrique era hum pretexto bem especioso para muitas usurpações. Os Reis de Navarra, Aragaó, e Granada nao perdêrao tempo em se lançar sobre as Praças, que podiad fazer mais respeitaveis as suas fronteiras, e este era o unico direito da conquista. O Duque de Lancastro, filho de Duarte de Inglaterra, que casou com D. Constanca, a mais velha dos filhos do Rei Era vuls D. Pedro havidos em varias mulheres, pelo mesmo tom com que exagerava a dor da morte injusta de seu fogro, persuadia a infallibilidade do seu direito ao Throno vago. Portugal, como mais visinho, meditava a conjuntura favoravel aos seus interesses, e sem medida talhou huma vasta extensas de idéas, que perdêras o proprio pelo desejo de haver o alheio, como eu passo a mostrar no Capitulo seguinte.

#### CAPITULO IL

O Rei D. Fernandp se empenha em huma guerra funesta com o sim de conquistar o Reino de Castella.

OM semelhangas do grande Alexandre de Macedonia, o nosso Rei D. Fernando principiou a guerra contra Castella, dando tudo, e reservan-do para si a esperança. Elle repartia tanto por cada Castelhano desconten-

Bit

te de D. Henrique, que vinha offerecer-se ao seu serviço, que se destribuisse a ametade por meia duzia de Portuguezes, veria seis baluartes de firmeza na face do inimigo. Esqueceose D. Fernando, de que seu Pai o Rei D. Pedro, tio do cruel de Castella, reconhecêra a D. Henrique, e com elle celebrara hum Tratado de paz, e alliança. Agora D. Fernando o injuriava com os epithetos de usurpador, fratricida, traidor, intruso, e abrio a porta aos descontentes, que lhe roubárad a casa propria com a industria das esperanças, que lhe fizerao conceber do dominio de hum novo Reino. Elle deo quinze Villas a D. Fernando de Castro Xerés, cunhado do Rei Henrique: nove Villas, o Condado de Arraiolos, e o emprego de Condestavel a D. Alvaro Peres, irmao do dito D. Fernando: dezaseis Villas a D. Fernando Affonso de Samora: cinco Villas a D. Mendo Rodrigues de Seabra: sete Villas a D. Gonçalo Martins de Caceres : duas. Villas a D. Affonso Gonçalves: seis:

villas, que repartirao entre si D. Joao Era vulg Fernandes de Andeiro, e D. Affonso de Baeza: quatro villas a Vasco Peres de Camões, progenitor do gran-de Poeta deste apellido: seis villas pa-ra amigavelmente possuirem D. Pedro Affonso Giron, e D. Affonso Peres: duas Villas a D. Lopo Gomes, e outras duas a D. Affonso Lopes: tres villas repartidas por D. Lopo Rodrigues, por Gonçalo de Agujar, por D. Affonso Moxica, e por D. Paio Rodrigues: duas Villas a D. Rodrigo de Villegas: sete Villas a D. Affonso de La-Cerda, além de innumeraveis gratificações pecuniarias, com que ficou Portugal em poder dos Caftelhanos antes de fazer a guerra a Castella.

Estes grandes homens, que se virao tao remunerados sem mais merecimento, que a liberalidade natural de D. Fernando, nenhuma dúvida tiverao em preserir o serviço, e residencia de Portugal ao amor, e commodidades da propria Patria, que nao era de mãos tao rotas. Seguirao o seu

exemplo muitas Cidades, e Villas de Castella, que reconhecendo no mesmo Rei a legitimidade do sangue do seu Santo D. Fernando, lhe escrevêrao submettendo-se ao seu dominio. e pedindo as defendesse como Senhor da tyrannia de hum intruso. Galliza, e as terras de Leao forao as mais empenhadas nos rógos, que encontrárao a acceitação tao facil, como os seus paizanos achavao a liberalidade franca. A estas offertas do Reino, e das pessoas sabia a politica de D. Fernando occultar as intenções com a indifferença, dizendo: Que Rei de Cas-tella fosse quem Deos quizesse; que elle nao pretendia mais, que fazer os ultimos esforços em vingança da morte de seu primo o Rei D. Pedro.

Resoluto D. Fernando a romper, mandou-se justificar, e expôr ao Papa, e Principes da Europa o direito, que tinha á Coroa de Hespanha usurpada por hum bastardo. Ajustou paz por cincoenta annos com o Rei de Granada, que nas a observou, compondo le pouco depois com D. Hen-

rique. O Rei de Aragao mandou Em-Era vulg-baixadores a Portugal com o mesmo fim, e ajustárao a divisao de Castella em forma, que ao Rei de Aragao ficaria o Reino de Murcia, o senhorio de Molina, e outras Praças: a D. Fernando o restante de Castella, e Leao com titulo de Reino, unido á Coroa de Portugal: que esta pagaria a Aragab por tres annos 3500 lanças para a guerra: que a Infante D. Bri-tes, irma do Rei D. Fernando, casaria com o Duque de Girona, Principe herdeiro de Aragao. Com estas disposições se declarou a guerra, que o Rei principiou no mez de Junho com o rendimento de Tuy, Compostella, e Corunha, que nos fez agora presente do seu natural Joad Fernandes Andeiro, depois Conde de Ourem, e elle entre nos a grande figu-ra, que tem de fazer representações varias no nosso theatro até consummar o ultimo auto da Tragedia. A noticia das marchas forçadas

com que D. Henrique vinha acodir a Galliza, nao deixou mais acordo ao Ers vulg. Rei (que paffou áquelle Reino mais em tom de triunfante, que de guerreiro) que o necessario para se embarcar em huma das suas Galés, e recolher-se ao Porto, deixando resorçada a guarnicao da Corunha. D. Henrique, que com as fuas altas qualidades adquirio a anthonomasia de Magnifico, nao lhe fazendo especie os outros inimigos, quiz mostrar o seu resentimento a Portugal, atacando as Praças, que seguirad a sua voz, e escolheo a de Samora para descarregar nella os primeiros golpes. O seu esforço encontrou a resistencia dura; e ou sosse por naó arriscar a reputação, e as forças, ou por acodir á invasao de Galliza; elle levantou o si-tio, e resolveo se a decidir comnosco a sua fortuna em huma batalha. Como D. Fernando se havia retirado, foi facil a D. Henrique socegar a perturbação de Galliza; entrar por Por-tugal devastando a Provincia do Minho, e sitiar a Cidade de Braga, sem os. Portuguezes apparecerem na campa-nha, nem se opor aos seus designios.

Čon-

Conta o nosso Agiologio, que Era vulg. nesta occasias as almas de D. Assonio Sanches, e de D. Theresa Martins, Fundadores do Convento de Santa Clara de Villa de Conde, fallarao dos sepulchros dos seus córpos á Prelada; advertindo-a se retirasse com as suas Freiras para o Porto; porque na manha seguinte os Castelhanos saqueariao a Villa, nao succedesse profanar-lhes o sacrario da pureza. Rendeo-se Braga por falta de soccorro; e D. Fernando, com a mesma facilidade com que rompeo a guerra, offereceo agora a paz ao Mariscal de Guesclin por meio de hum Mercador estrangeiro, que o conhecia. Foi elle bem recebido do Rei, que o mandou com o mesmo Mariscal tratar os ajustes, que se nad effeituárao, com o Conde de Barcellos. Quando D. Henrique acabava de render Bragança, e outros Lugares na Provincia de Tras-os-Montes, foi avisado da perda, e destruição da importante Praça de Algezira pelo Rei de Granada, que se servia da sua ausencia para avançar consideraveis as conquistas. E.C.

Esta noticia desconcertou as medidas de D. Henrique, que houve de abandonar a empreza de Portugal para resistir á diversao de Granada. O movimento nao esperado desta retirada fez lembrar ao Rei D. Fernando, que as armas de Castella nao consentiad divisad, e por isso devia elle continuar a guerra com vigor na fronteira, e fazer declarar a D. Pedro de Aragaó pela sua. Para o primeiro defignio augmentou o número dos Officiaes, e das trópas; pedio soccorros a Inglaterra, que lhe forao mandados com o Conde de Cambrix por Commandante, mais a destruir, que a ser proveitosos a Portugal; caprestou huma grossa armada de 30 náos, e 32 galés para atacar as costas de Andaluzia.

Para o segundo projecto mandou a Aragao os Bispos D. Martinho de Evora, D. Joao de Sylves, Fr. Martinho, Abbade de Alcobaça, e o Conde de Barcellos D. Joao Telo de Menezes com huma esquadra de galés, e presentes, que tudo respirava grande-

za, e magnificencia, para ajustarem o Era vulg. casamento com a Infante D. Leonor. e a conduzirem a Portugal. Foi este o primeiro malogrado casamento de D. Fernando, que justo, e celebrado com todo o prazer do Rei D. Pedro, Pai da Infante, supposta a dispensa, que para elle havia conceder o Papa: sem se encher esta condiças, nas conveio o Aragonez na partida de sua filha para Portugal, que anciosamente a desejava.

Accendeo-se a guerra por todas as nossas Provincias para desaggravarem com muitos golpes a hum tempo, os que deixarao de dar os braços ociosos na campanha passada. Pela do Alem-Téjo entrarao os Infantes D. Joad, e D. Diniz, que arrazárao todas as obras exteriores de Badajoz. Pela mesma parte penetrou a terra com 500 homens o bravo Gil Fernandes, fazendo huma preza tao consideravel, que occupava huma legoa de terreno. Para disfarçar o seu pouco poder, e salvar a preza sem o perigo de o virem reconhecer, fingio-se, e se sez tratar pelo Infante Era vuls. D. Joao, espalhando a voz das grandes forças, que o seguiao. Estratagema, que conteve os Castelhanos, e que lhe servia para introduzir no Reino toda a preza sem algum susto. Os Senhores da Familia de Castro em Galliza sustentavao as nossas Praças naquelle Reino, e nao davao descanço ás armas dos inimigos. Pela Beira comprio os seus deveres o Fronteiro Lourenço Gomes do Avelar com as conquistas de Cerralvo, S. Felices, e Inojosa.

No rio de Sevilha entrou a nossa armada das galés, aonde esteve muito tempo surta sem acças. Determinou o Rei de Castella surprendella pela some, que já principiava a sentir, e mandou ao seu Almirante D. Ambrosio Bocca-Negra com huma grussa esquadra a impedir-lhe a sahida para render a nossa sem peleija. Nós nos viamos em estado de nas poder combater, nem subsistir, e esforçamos as industrias para nos salvar. Como a esquadra inimiga formava huma linha, que tomava toda a bocca do rio, esperámos hu-

huma noite escura: postámos as galés Era vulga em ala com a proa de cada huma fobre a popa da outra: a chusma com os remos promptos a esperar o sinal para a voga: accendemos o sogo em dous navios carregados de azeite, alcatrao, e outras materias combustiveis: deitamollos ao tom da corrente rápida, que descia, e fora as galés em voga surda, seguindo-os no mo-vimento: hiao elles cahindo sobre a armada Castelhana, que temerosa do perigo, abrio pelo centro para dar passo aos brulotes, que já eras dous incendios. Entas os nossos, apertando os punhos, a toda a força da vo-ga arrancada, em pouco espaço sahírao pela abertura ao mar, e se poze-

Dous sitios desta campanha forao as acções mais gloriosas de toda ella. Sobre Cidade Rodrigo veio o Rei de Castella em pessoa com exercito poderoso, publicando que esta: empreza era digna do seu caracter. Em dous mezes de ataque vigoroso achou sempre tao prompta a resistencia, que por

rao em salvo.

Era vulg. por nao arrifcar as forças, aonde amols gava a opiniao, teve de levantar o fitio, fervindo-lhe as incommodidades do Inverno de pretexto para esfriar no conceito dos homens o ardor da nossa corage. Mostrárao os successos, que nato os acasos, mas o esforço sustentou Cidade Rodrigo na nosta obediencia até ao Tratado da paz, em que por convenças a cedemos. A retirada do Castelhano desconcertou as medidas do Rei D. Fernando, que se fazia prestes para o investir no campo. Por nao estarem ociosas as armas, que tinha juntas, dividio o exercito em tres corpos para en-trar em Castella por partes disterentes. Os estragos foras inseparaveis destas invasões; mas dellas não se recolhêrao outros interesses, que derramar o terror nas terras, que seguiad a voz de D. Henrique.

Sua mulher a Rainha D. Joana foi a authora do legundo fitio; e emula da gloria do marido, a quiz adquirir na conquista de Carmona, que depois de lhe dar a estimação de Heroi-

na, ella julgava o meio mais efficaz Era vulg. para o restabelecimento dos negocios do Reino. Na tésta das suas trópas. a que dobrava os alentos a façanhosa presença mulheril, mandava ella observar tantas formalidades militares, e avançar combates tab vigorosos, que nao se podiao conceber o vigor, e a dexteridade. Mas era Commandante desta Praça por Portugal o bravo D. Martim Lopes, Grao-Mestre da Ordem de Calatrava, chamado por outros D. Affonso Lopes de Texeda, que na formosura da defensa obrou gentilezas tab cheias de heroicidade, que a todas as memorias fizerao o seu nome respeitavel. Nao entendeo a vaidade da Rainha, que resistencia semelhante se atrevesse à sua face, senao macillenta pelo medo, já vermelha pela colera, que lhe accendia a confiança. Ella propoem a D. Martinho, que se renda, antes que o furor das armas o obriguem a hum arrependimento a que será inexoravel a clemencia. O Heróe, que fabia dar lugar a civilidade na maior fortaleza do ardor,

Era vulg. dor, the respondeo: Que o respeito; nao os sustos, lhe movia os desejos de observar as suas ordens; mas que hum embaraço tao consideravel, como era a honra da fidelidade promettida ao Rei de Portugal, que elle reconhecia legitimo de Castella, lhe prendia o passo para o dar em outro serviço, que nao fosse o daquelle Principe i Que lhe concedesse tempo parà o avisar das suas pretenções, na certeza, de que nao faltaria á execução das determinações, que recebesse.

Condescendeo a Rainha com a proposta de D. Martinho, pedindo dous de seus filhos em refens, que a General politico naó duvidou entregar á delicadeza da fé de huma Princeza. que se intitulava Rainha. Immediatamente despachou avisos a D. Fernando do estado de Carmona; da resoluçao das trópas em a defender até a ultima extremidade; mas que era necessario Sua Alteza nao lhe demorar. os foccorros, que sem elles, a constancia da sitiante renderia inuteis os esforços dos sitiados. D. Fernando. que

sque tinha o exercito prompto, e de-Era vulgi via marchar sem demora a huma acção tao importante, gastou o tempo em conselhos sem deliberação; contentando-se de mandar reforçar a Praça com 70 homens. Se elle quiz affina persuadir aos inimigos, que os desprezava, a sua facilidade o enganou. e de nada lhe valeo a constancia pasmosa com que a politica de D. Martinho presumio remediar a mal advertida do Rei D. Fernando.

A Rainha, impaciente, por concluir huma empreza, que olhava como obra toda sua, apenas espirou o prazo concedido a D. Martinho lhe requereo a entrega de Carmona. O bravo Heroe, que media pela fua intrepidez a de toda a guarniçao; que tinha firmado na idéa deixar ao mundo hum exemplo immortal de fidelidade, respondeo á Rainha, que elle já mais concebêra pensamentos de se render, sempre resoluto em sustentar huma defensa com superioridade infinita ao valor, com que fosse atacado. A fereza desta resposta foi hum estrago da TOM. V.

Era vulg. moderação da Rainha, que sem outras lembranças, sena as deste aggravo, o concebeo em tal tom de injurioso, que lhe arrastou o animo inteiro para a vingança a qualquer custo. Ella manda conduzir á vista de D. Martinho os dous filhos, que élle lhe mandára em refens, bem longe de imaginar, que huma mulher havia ser authora da atrocidade, que vou a referir. Ella o faz notificar, que eleja, ou a entrega de Carmona, ou ser testemunha da morte, que a punhaladas manda dar na sua face aos dous pedaços tenros da sua natureza. Fluctuat em D. Martinho a fidelidade ao Rei, e o amor dos filhos; a reputação, e o sangue; quanto ha de mais nobre, e mais senfivel. Com poucos intervallos de indecisao prevalece o generoso ao delicado; e diz D. Martinho lhe degolem seus filhos, que elle está prompto para ver a execução com a indifferença de huma montanha.

> Esta resistencia mais sublime, que a de quantas defensas ha heroicas, se havia aballar o peito de D. Joana pa-

Ta se render piedosa; ella a ensure- Era vulg. ceo para se conduzir atroz; ordenando, que entre a Praça, e o exercito os dous innocentes Fidalgos fossem despedaçados. Morte deshumana 🛴 que tisna a gloria de huma Princeza com mancha inapagavel: Morte barbara, que estimula os espiritos de hum pai para vender cada pedra dos muros de Carmona pelo preço de muitas vidas. He horror quanto daqui em diante obrárao a cólera, e a desesperação, a corage, e o furor. Mas o Heroe, que da sensibilidade da dor nao apartava a observancia das maximas da prudencia. Vendo Carmona em estado de nao poder mais defender-se, para poupar vidas importantes de homens, que nao erao seus filhos por natureza, ainda que até entao o fossem da disciplina, elle capitula, e se entrega.

la nestes tempos parece que tinha sequito no mundo a maxima perniciosa, e abominavel, que ensina: Como os juramentos nao tem nada de bom, senao em quanto servem de

Era vulg.

meio para enganar os homens. Jura rao os Reis de Castella, e promettê. rao a D. Martinho Lopes, que elle, e a sua guarniçao sahissem de Carmo na para onde quizessem, salvas as vidas, e as fazendas. A execuçao desmentio a promessa, e o juramento; menos estimaveis aos Reis, que a perda da liberdade de D. Martinho, e que a posse dos muitos dinheiros, que se guardavao em Carmona, como lugar de segurança. Tudo foi apprehendido, D. Martinho preso, porque o Rei D. Fernando assim o quiz; e como a authoridade, e reputação deste grande homem faziat aos Reis huma sombra, que lhes naó era toleravel; D. Henrique, raras vezes exacto, e sempre politico, nao escrupulisou com o juramento, e promessa para mandar tirar no carcere a vida a D. Martinho Lopes.

Entendeo D. Fernando, que como elle nao teve a gloria de dar a D. Henrique a batalha para que o desa-fiou, quando esteve sobre Cidade Rodrigo, que ficára dispensado para socta reputação imaginaria bastaria para derrotar as ideas dos inimigos. Agora que os successos mostráras o erro dos discursos, para soldar a québra da inacção, mandou ao Almirante Lançarote Peçanha com a esquadra Portugueza atacar a Castelhana; mas como esta tinha ordem para se desviar do combate, reduzio-se a expedição a fazer varios desembarques sem fructo na costa de Cadiz, e voltar a armada para os portos donde sahíra.

O clamor desta guerra serio os ouvidos do Papa Gregorio XI. que temia se approveitassem della os Mouros de Africa, para, amparados á sombra do Rei de Granada, entrarem no projecto da reconquista de Hespanha. Receio tao bem sundado o obrigou a empenhar em officios promptos, e essicazes os principaes Prelados de Castella, e Portugal para disporem os animos dos seus Principes a ajustes razoaveis, que elle mandaria concluir pelo Cardeal Agapeto Colona, já nomeado para vir aos dous Reinos

## 38 HISTORIA GERAL

Era vulg. indicar as suas boas intenções, de que logo veremos os effeitos.

## CAPITULO III.

Ajusta-se a paz com Castella, e segundo casamento para D. Fernando com a sua Infante D. Leonor a desprazer da Leonor de Arayao, e se tratao outros acontecimentos.

CHEGADA dos Legados Pontifi-1771 cios á Hespanha sez mudar o semblante a tantos successos tristes: Faceis em admittirem as propostas de paz, D. Henrique pela necessidade, que della tinha para se sustentar no Throno, e domar a ferocidade de vassallos teimosos; D. Fernando pela volubilidade natural, que lhe fazia difficultosa a permanencia. D. Henrique nomeou Plenipotenciario a D. Affonso Peres de Gusmao, Alcaide Mor de Sevilha, e D. Fernando ao Conde de Barcellos D. Joao Affonso de Menezes, que já se havia recolhido de Aragab a Portugal sem a Infante D. Leo-

nor,

nor, que fora conduzir. Destinou-le a Era vulg. Villa de Alcoutim no Algarve, fronteira a S. Lucar do Guadiana, para lugar das conferencias, que principiárao em Dezembro do anno passado de 1370. Reduzirao-se estes ajustes á mutua entrega das Praças conquistadas: á liberdade plena dos Castelhanos, que quizessem ficar em Portugal, e os Portuguezes em Castella: á promessa de casamento de D. Fernando com a Infante D. Leonor, filha do Rei D. Henrique com os dotes arbitrados, que se escusat nomear como circunstancias de hum matrimonio, que nao se chegou a concluir.

O Rei de Aragao, que nao foi incluido neste Tratado, se queixou altamente de D. Fernando, assim pela paz com Castella, como pelo ajuste do casamento com a sua Infante. sem attençad aos esponsaes antes contraidos com sua filha. A difficuldade de impedir huma, e outra negociaçao, estimulou os desejos de algum resentimento, que honestamente se pudesse pretextar. Os primeiros impul-

Era vulgo pulsos foras de prender os Embaixadores, que na sua Corte deixara o Conde de Barcellos, esperando a dispensa do Papa; mas como appoderarse de 2151 marcos de ouro, que o Rei de Portugal tinha promptos em Barcelona para as despezas do casamento, era lance mais conveniente: Publicando os muitos gastos, que D. Fernando o obrigára a fazer, e que de alguma sorte os havia resarcir, esta persuasao córou o pouco escrupulo de se utilisar do alheio.

Como tanta profusad, mercês, e gratificações, que o Rei fez na occasiao desta guerra inconsiderada, diminuírao huma grande parte das Rendas Reaes; elle se quiz compensar augmentando o valor dos generos: Idéa fatal aos Estados, que sobre provocar a murmuração, a impaciencia dos Póvos; obriga os Estrangeiros a que levem no cambio dos contratos o dinheiro corrente em lugar das especies do Paiz, que no avance dos preços lhes derrotad o Commercio. Clamou o Reino com a carestia dos viveres.

tom o augmento do valor da moeda, Era vulg. e os Ecclesiasticos, que pelas Leis precedentes estavao impedidos para possuirem bens de raiz, e as contravinhad por meio das Doações, que eu deixo dito: Agora acompanhárao o Povo no desprazer, quando virao, que o Rei lhes atalhava o passo com a obrigação imposta aos Taballiaes de nao fazerem as Cartas de Doação; e que para os Ecclesiasticos, que dalli em diante comprassem com licença sua, ou dos Reis futuros, houvesse hum livro de Chancellaria, em que se resistassem as licenças; que á celebraçao da venda assississem o Almoxarife Real, e o Escrivao da terra para impedirem, que o valor da compra nao excedesse a quantia concedida na licença. Esta providencia soi derroga-da pelo Rei D. Assonso V. que concedeo faculdade aos córpos de Maő morta para possuirem bens de raiz com as formalidades, e restricções, que se contem nas suas Leis.

Já tinhao espirado os cinco mezes taixados na paz de Alcoutim para

Era vulg. 1372

o Rei celebrar o seu casamento com a Infante D. Leonor de Castella: Alliança, que entranhavelmente desejavad ambos os Reinos, como meio de fazerem firme a concordia. D. Fernando, porém, com a mesma facilidade que teve em lançar dos seus interesses a D. Pedro de Aragao, com a mesma muda de sentimentos, e arroja delles a D. Henrique de Castella. Havia na sua Corte outra Leonor, nome para este Rei terrivel, por nascimento sua vassalla; mas com dotes da natureza, que lhe derao a preferencia no concurso com duas Infantes, filhas dos maiores Soberanos de Hespanha. Era Dama da Infante D. Brites, irma do Rei, D. Maria Telles de Menezes, viuva de Alvaro Dias de Sousa, e filha de Martim Affonso Tello de Menezes. Ella tinha outra irma casada na Beira com Joas Lourenço da Cunha, chamada D. Leonor Telles, que veio visitar D. Maria ao Paço, aonde ficou hospeda, e entrou Cometa, que arrastou, e escureceo o primeiro Astro. D. Fernando a vio, e perdeo-se: chegou

gou o tempo della voltar para seu ma- Era vulg. rido, o amor a prende, o poder lhe

detem o passo.

Declarou-se o Rei com D. Maria, e logo lhe persuadio, que o seu ardor nao era lavareda de amante; mas intenção de esposo: que como tal fazia a D. Leonor a fineza de abandonar a Infante de Hespanha para ella só ter lugar no thalamo, e no Throno: que o seu matrimonio com Joad Lourenço estava nullo por serem parentes nao dispensados: que elle tomava á sua conta romper todos os laços, tirar todos os tropeços, que a elle lhe podiao impedir o gosto, a D. Leonor a fortuna. Soube D. Maria fingir lances de honra, affectar difficuldades no escandalo, propôr receios dos vasfallos; mas de tudo cedeo facilmente; que promessas de huma Coroa saó tao atractivas, que mal lhe podia resistir hum peito fragil, quando ellas fazem baquear os mais constantes. Ver huma irmă vassalla Rainha de golpe era bataria, que nao havia deixar de abrir brecha. D. Leonor se rendeo ao pri-

mei-

Era vulg.

meiro tiro, e já sem lembrança de Joao Lourenço da Cunha, entra a estimar-se mulher do Rei D. Fernando de Portugal.

Para se effeituar o casamento. era necessario que Roma declarasse a nullidade do primeiro, como fez pela proximidade do parentesco, que nao tinha sido dispensado. Esta acção em si mesma odiosa, causou no Reino infelicidades, nos Póvos revoluções, especialmente no de Lisboa, que se sublevou contra o Rei, e tomou as armas. Elle pôz na sua testa a Fernas Vasques, hum homem da plebe desembaraçado, e fallador, para representar por todos o escandalo, que recebiao em huma desordem digna de se atalhar a todo o custo. Nas advertencias que elle fez ao Rei, mas com as armas na mad, lhe rogou olhasse mais pela sua reputação, que pelo seu amor; mais pelo interesse dos seus vaffallos, que pela paixao a huma mulher alheia, que elle nao podia fazer propria, nem os seus vassallos haviao consentir. A politica do Rei negou

para socegar a inquietação, ordenou ao Povo, que na manhá seguinte se achasse na Igreja de S. Domingos, aonde elle sem reserva lhe declararia tudo em pessoa. Acreditou Fernao Vasques a palavra Real, como devera, e sez que todos se recolhessem para no outro dia ouvirem no lugar destinado a resolução do Rei.

Elle se aproveitou da noite para se retirar com D. Leonor, passarem a Santarem, dahi á Provincia do Minho, aonde a recebeo por mulher no Mosteiro de Leça. Daqui emanára6 pelo Reino ordens bem estranhas á esperança da credulidade do Povo de Lisboa, que vio convertidas em ameaças as primeiras doçuras; as promessas benignas em execuções rigorosas. Julgou o Rei delinquentes a todos os que se opunhad ao seu gosto, ou notavao de ligeira a sua resolução. Entad o zelo, o amor, a fidelidade sentiras as penas de inconfidentes na confiscação dos bens, nas mãos, e pés cortados, como entad se usava, e se

Esa vulg. fez o uso mais vulgar por hum crime novo. Estas execuções rigorosas, que tinhao origem em hum amor tento, assombráras os mais intrépidos, igualmente sensiveis ao seu terror, e á magoa de verem andar o seu Rei pelo Reino, de terra em terra, mostrando ao lado como Rainha a senhora, que elles só reconheciao mulher de Joao Lourenço da Cunha.

Diogo Lopes Pacheco, o matador de D. Inez de Castro, e parente muito chegado daquelle Fidalgo, nao teve valor para ver duas acções, que julgava indignidades; huma no Rei, que a fazia, outra no seu parente, que a sopportava; e sem matar a D. Leonor, como matou a D. Inez, tornou a fugir para Castella, nao succedesse pagar na vida de huma a morte da outra. Elle era muito obrigado ao Rei D. Henrique, que o amparou em França; servio-o nas batalhas de Naxera, e Montiel, e nesta occasiao buscou o refugio da sua Corte, donde pouco depois o acompanhou armado contra a Patria. João Louren-

ço da Cunha lhe seguio os passos, e Era vulg. conforme a opiniao de Manoel de Faria, se elle sentio o caso foi no interior, que quanto nas demonstrações públicas, elle o fez materia de hum entremez na Devisa, que pendurou no chapeo para se dar a conhecer pelo que era.

A nobreza, que via ao seu Rei conduzir a Dama como em triunfo, fentia que a paixa vehemente lhe enchesse todas as medidas, que se deviao occupar da razao, e da gloria. Ella acabou de ficar atonita, quando no Lugar do Eixo lhe mandou o Rei beijasse a mas a D. Leonor como Rainha. Entad lembrou o sacrificio, que o seu amor para com ella fazia das Infantes de Castella, e Aragaó; o Sceptro, que lhe offerecia; o coraçao, que lhe cativava; os Estados consideraveis, que lhe conferia: tudo próvas de excessos, que chamavas por outros muitos. Este temor sez dobrar o joelho ao Infante D. Joao, e a seu irmao o Mestre de Aviz, que tomárao a mao a D. Leonor, a beijárao

Era vulg.

como vassallos, e ella os recebeo Rais nha. O Infante D. Diniz nao se quiz mostrar medroso, nem politico, e respondeo resoluto: Que elle nao beijava a mao de pessoa, que devia beijar-lhe a sua. Desprezo tao declarado moveo tal desesperação no Rei, que o atravessara com hum punhal, se Ayres Gomes da Silva nao desviára o golpe. O Infante sugio, e passou para Castella, aonde veremos os seus successos tragicos, e os do Infante D. Joao, que depois buscou o mesmo resugio.

Todo o mundo estranhou estes excessos, que se fazem notados naquelles homens, que vem ao mundo para se mostrarem nelle humas Idéas puras sem paixões. O Rei de Castella se sorpedientes do de Portugal para com elle, muito mais a respeito da Infante sua filha, que elle dizia fora desprezada em razao de huma adultera; por este crime infame indigna da vida, quanto mais de hum throno. Elle quizera, que na vingança nao houvesse demora, e que as res-

pirações do seu furor fossem incen- Era vulg. dios; mas o estado dos seus negocios houve entad de cobrir as brazas com cinza. D. Fernando, que nao ignorava o tom groffeiro, por que D. Henrique se explicava, fez-se desentendido. ou nao sabedor; mandando á sua Corte hum Enviado com desculpas simplices, que nada significavat, e o Rei colerico nao quiz attender. Como os males sem remedio nao tem outro além do soffrimento, houve Portugal de se acommodar ao seu destino, e os Reis cuidarem em se segurar na boa sé dos vasfallos. Elles o conseguirao; D. Fernando amoutoando mercês, e beneficencias depois dos rigores, e castigos; D. Leonor derramando agrados, e civilidades para attrahir venerações. e oblequios.

Era vulg.

## CAPITULO IV.

Trata-se da segunda guerra do Rei D. Fernando com D. Henrique de Castella.

1372

M seu vigor observava o Rei D. Henrique de Castella religiosamente o Tratado de Alcontim, quando Joso, Duque de Lancastro, filho segundo de Duarte III. Rei de Inglaterra, intentou disputar-line o Throno, que dizia ser de sua mulher D. Constança , & Iha do Rei D. Pedro o morto em Montiel. O primeiro passo do Duque soi fazer D. Henrique odioso aos seus vassallos com aquelles pretextos, que se sabem expender ao largo, quando se buscao occasioes para romper. Mas como para se obter hum Estado, que outro possue, e nao quer largar, nao bastad boas razdes, nem o direito bem fundado, se faltao as forças para o fazer valer : O Duque de Lancastro sollicitou para isso a alliança do Rei D. Fernando, que nao recusou a

proposta sem o embaraçar a sé do diro Eq volg. Tratado. Ignorava D. Henrique elles ajustes, intimamente desejava a conservação da paz, e sem D. Fernando estar prevenido para a guerra, foi informado da represalia, que elle mandára fazer nos navios Castelhanos por

todos os seus portos. Diogo Lopes Pacheco, desejoso de se vingar do seu Rei, já sabedor da alliança feita com o Duque de Lancastro, aconselha a D. Henrique, que sem perda de tempo, e antes que D. Fernando fe arme, entre a sogo, e sangue por Portugal, aonde achará ao seu lado todos os Portuguezes, por caula de D. Leonor desgostosos com o seu Rei. O animo pacifico de D. Henrique nao quiz estar por este parecer sem esgotar todos os meios de persuadir a concordia. Para isso mandou a Portugal o Bispo de Siguença D. Joad Garcia Manrique, que nad sendo nelle attendido, assegurou ao seu Rei lhe era inevitavel a guerra. Este proceder, tab opposto às boas formalidades do Rei de Castella, oirEra vulg.

ritárao tanto, que entrou a fazer vêr nos aprestos, que se preparava, nao para a rotura; mas para a vingança. Os Fidalgos Portuguezes, que tinha no seu Reino, sobre todos o Infante D. Diniz, completamente o instruem no estado dos negocios de Portugal, que she alentao os designios de marchar sobre Lisboa para descarregar o golpe da indignação na cabeça do Estado.

**373** 

O politico D. Henrique para ficarem desculpados todos os excessos. que meditava, deo alto caracter de injuriosa á rotura do casamento de sua filha; á liga, que no meio da paz fizera contra elle D. Fernando; a haver admittido no Reino muitos seus vassallos descontentes, que nao cessavat de mover revoltas em Castella. Antes que D. Fernando se preparasfe para a execução dos defignios premeditados, elle entra com hum exercito formidavel por Portugal, e manda pelo Almirante Boccanegra occupar o Téjo com a sua armada. Com o nascimento da Infante D. Brites princicipiou a guerra: presagio infeliz das Era vulg. muitas, de que ella havia ser causa. Penetrou D. Henrique a fronteira do Estado desprevenido, que intentava ser o aggressor, e foi levando sobre a marcha, entre horror, e estragos, Almeida, Pinhel, Cerolico, Linhares, até se postar sobre Coimbra. Chegou elle a esta Cidade, quando D. Leonor dava á luz a Infante D. Brites. O Rei valeroso sez aqui ostentação da sua politica, nao atacando a Praça, e demorando-se nella pouco em attençao á Infante, e por nao assultar a Mái: idéa delicada do Rei Magnifico, que nab deve ser esquecida.

Veio o Infante D. Diniz incorporar-se com o exercito de Castella; e como o conselho de Diogo Lopes Pacheco o levára a este Reino, elle se desnaturalizou, e sez vassallo de D. Henrique; sendo causa de perder o dominio de Portugal o voto do mefmo homem, que da cabeça de sua Mái arranca a Coroa. O Rei com o Infante Conde de Gijon forao talando os campos até Torres-Novas, e fazen-

Eta vulg. do caminho à vista de Santarem , aonde estava D. Fernando, elle nas altecou a sua indifferença, mal aconselhado por Fidalgos, que promoviao os seus intereffes a troco da reputação do Principe. Assim chegárao até Lisboa, donde foi o Infante Conde D. Affonso inveltir Cascaes , e outros Lugares, que achando-os sem resistencia laqueou a todos. Lisboa foi atacada com todo o vigor por mar, e terra. A sua defensa a arbitrio da paizanage, que se armou voluntaria, sem ordem, sem regra, falta de Commandantes, foi de pouca duração, é rendeo-se Lisboa com entrega ao inimigo de quanto na Cidade, cano Reino estava de estima vel

- Golpes semelhantes, que parecia erab sensiveis às pedras, nab desperлатаб ао Rei do le hargo, em que o dinha sepultado o frenesi amoroso por D. Leonor Telles. Elle se consolava em Santarem com: a esperança da aronada, que havia vir, e nao acabava de chegar de Inglaterra. Os mares se lhe pozerao intractaveis para nao vir

a Lisboa no tempo, em que havia ser. Eta vulg. vir á maior pecessidade. Nesta ocçahab D. Nuno Alvares Pereira, manda, do por seu Pai, que zelava a bonra da Nação, explorar as forças do inimigo; na idade de treze annos le portou de modo nos tyrocinios de soldado, que todos entendêras nas tardaria muito em se fazer Heróe. Depois de informar a seu Pai do que vira, foi dar conta ao Rei a Santarem, e pedio fosse servido dar-lhe algumas tropas, que elle queria combater o campo dos Castelhanos, e o faria com vantagem nela lituação, em que os observára. Este impeto de generosidade no Moco, que acabava de largar o collo da ama, foi tao geralmente applaudido, que o Rei o armou Cavalleiro, e elle soube em todas as idades remunerar a mercê com a reputação estrondosa, que deo á Patria.

. Atonito estava Portugal contemplando a inacçao do seu Rei na face das mais tristes ruinas, de hum perigo eminente; e de todas as Provincias se offereciao os fidelissimos Por-

Ere vulg. tuguezes para impedirem os progressos. dos Castelhanos a troco das suas vidas; e do seu sangue. Entre todos o mais insoffrido foi Joao Sanches, moço de baixa sórte, como filho que era de hum lacaio do Rei D. Pedro. Este mostrando o seu zelo igual á sua sirmeza; clamava aos Póvos, que era huma infania estar vendo estragar a Patria; e nao lhe acodir por nao faltar a huma obediencia, que nao tinha merecimento: que para todos era mais glorioso ir morrer debaixo das ordens de qualquer homem, que os quizesse guiar, que na falta das do Rei D. Fernando consentir, que os Caste-Ihanos se fizessem senhores de Portugal. Elle concluia, que os Portuguezes tinhab os melmos espiritos para fazerem em pó os seus contrarios; que só lhes faltava quem os conduzisse; e para isso ou havias instar ao Rei olhasse por si, e por todos, ou elles deviao buscar pessoa, que contra os inimigos os governasse.

Sentio o Rei como era razao, que semelhante homem tivesse intentos de divertir os vasfallos da sua obe- Era suig. diencia, e metter-se a interprete dos motivos, que elle tinha para o seu modo de conduzir-fe. Elle o mandou vir a sua presença, e depois de lhe estranhar o espirito de revolta, que o transportava ; o castigou com o desprezo de mal nascido, chamando-lhe Moço de mulas, que tinha sido o officio de seu pai. Tudo Joad Sanches ouvio attento; mas como a virtude, e o valor, o zelo, e amor da Patria haviad reparado nelle os defeitos do seu nascimento, respondeo respeitoso. e intrepido: Senhor eu conheço, que assim he quanto dizeis ; mas se vos tiveses muitos Moços de mulas como este, os Castelhanos vossos inimigos nao se atreveriao tanto a vos . e ao vosto Reino. A resposta nao foi tomada como offensiva do respeito, mas a voz commua da lisonja a notou de temeraria. Outras acções gloriosas com caracter de sublimidade sem defeiro nos offerece a Historia neste tempo, que nao devem ficar sepultadas no silencia.

Era vuig.

Quando o Rei D. Henrique marchava de Coimbra para o fitio de Lisboa, chegou com todo o exercito a Torres-Novas; Praça, que defendia Gil Paes como seu Alcaide Mor, que foi notificado para a entregar sem se expôr ao perigo , que lhe ameaçavahum exercito victorioso. e formidavel. Respondeo Gil Paes, que elle so tinha medo de faltar ás obrigações da honra, e que ipara cumprir com ellas estava resoluto a desender a Praça até a ultima extremidade contra o poder do mundo. Os primeiros tepelões, assim nas sahidas ao campo 40 como no ataque dos muros y mostrário ao Rei de Castella, que Gil Paes fallára devéras. Como elle estava impaciente por chegar a Lisboa, e observou na defensa de Torres a perda do tempo; mandou levar à frente dos muros a hum filho de Gil Paes, que tinha prisioneiro, ordenando-lhe entregasse a Praça senab queria vêr enforcar seu silho. Respondeo o Alcaide Mor: Que seu filho estava em seu poder, e elle tinha acçao para fazer delle

le o que quizesse; mas que a Praça; Era vulganda que estava nas suas mãos que esta do Rei seu Senhor, e elle nao tinha: poder para a entregar sem offender a sua houra. Com barbaridade indiguad soi o silho enforcado á vista de seu pai, só tocado dos seus deveres, ao sentimento natural como simmovel; mas elle teve a gloria de ver levantar o sitio, e arvorar o seu Castello os croses, que entas deixaras arrastar as Cidades mais sortes de Portugal, sobre todas a sua Corte.

com muitas trópas de Galliza entrataó por Entre-Douro e Minho os Fronteiros Pedro Rodrígues Sarmiento, e Joaó Rodrígues de Biedma, deramando a confernação pelos seus Póvos indesensos. Quizemo oppórse aos inimigos alguns Fidalgos das Provincias com a gente que podêrao ajuntar, e com valor desesperado atacárao os Castelhanos, que levavao de vencida; mas como o partido era muito desigual, e elles cahírao em huma cilada, que de repente os envestio pelas espaldas, não podendo sustentar

Era valge este ataque dobrado, muitos foras mortos, e os mais se salvárao como podérad, entre estes D. Henrique Manoel, e D. Fernando de Castro, Acodia a unir-se com este destacamento a gente do Porto, que fazia caminho pelo Castello de Faria pouco distante da Villa de Barcellos. O seu Alcaide Mor o Grande Nuno Gonçalves, que a vio passar, quiz ser participante do feito honrado, que se esperava; e deixando o Castello encarregado a seu filho, a acompanhou com algumas lanças. Quando chegou esta tropa ao lugar, que havia ser do combate, e iá era da victoria dos Castelhanos, ella quiz retirar-se, e nao o pode fazer sem a perda da liberdade de muitos cavalleiros, em que entrou o

grande Nuno Gonçalves.

Temeo este Heroe, que chegando os Castelhanos triunsantes ao seu Castello, o filho que havia defendello, o entregasse, e pedio aos que o prendêras quizessem conduzillo ao mesmo Castello para fallar a seu filho, e lhe persuadir a entrega; graça, que

facilmente lhe foi concedida na cer-Bra vulg. teza, de que pela liberdade do pai a nada o filho se escusaria. Mas a linguagem com que lhe fallou este Capitad bravo, tronco illustre dos descendentes do appellido de Faria, mostrou bem quanto as suas intenções erad. differentes da promessa. Elle lhe disse com a energia, que faz sahir da alma os sentimentos heroicos, se lembrasie: Que aquelle Castello lhe fora entregue pelo Rei D. Fernando para o defender com a honra propria do seu nascimento: que supposto estar preso, e impossibilitado para o cumprimento dos seus deveres, sob pena da sua maldiçao lhe ordenava, que em quanto nao perdesse a vida sustentasse o Castello, ainda que visse ser elle alli mesmo feito em pedaços ás mãos dos Castelhanos, que o ouviab. Mais quizera fallar o Heróe, se as espadas dos inimigos, escandalizados da zombaria, nao lhe cortassem o tecido da oração com os fios da vida. Paffado de muitas estocadas, duas vezes illustre morreo no leito da honra o grande Nuno

em quem a morte do pui fez menos impresso aos olhos, que harmonia as suas vozes aos ouvidos, pelas mesmas medidas de intrepidez, que o pai talhou o desprezo da morte, o silho medio as do valor, com que se lançou aos Castelhanos, lhes arrancou das máos a preza, e os obrigou a respeitar as paredes do seu Castello.

... Huma acçao justamente merecedora da memoria, o Rei D. Fernando para a perpetuar, deo por Armas aos descendentes de Nuno Gonçalves hum Castello em campo de purpura, que fazia allulas ao fangue do Heróe, dernamado, com a porta, e janellas de preto; ao pé delle hum homem morto, que foi tirado, quando as Leis da Armaria prohibirao figuras humanas nos Escudos. Nuno Gonçalves foi casado com D. Theresa de Meira, filha de Gonçalo Paes de Meira, senhor de Colares, e outras muitas ter-: rzs. Teve della dous filhos, que forao Gonçalo Nunes de Faria, Chéfe do Castello, e vingador da morte de. **feu** 

feu pai, que depois foi Clerigo, AbEta-rulgbade de Rio Covo; e Alvaro de Faria, Senhor da casa, e armado cavalleiro na batalha de Aljubarrota em premio das muitas gentilezas, que nella
obrou no serviço do Rei D. Joao I. o
sen valor herdado.

.... Portoutra parte as trópas: do Rei de Castella, que haviao pilhado Lisboa, depois que le apoderarao della, faria lastimosa a ruina desta Capital, e leus contornos, senab occorrêra ao melmo tempo a mediação do Papa Gregorio XI. que enviou ao Cardeal de Bolonha com o caracter de Legado para mediar a paz entre os dous Reis helligerantes. Ambos os animos achou elle dispostos para facilmente se fubmetterem as determinações paternaes do Pontifice; hum porque conhecia a sem razao com que rompeo a guerra, e lhe sentia os estragos; o outro porque se quiz mostrar obediente, e ceder dos seus triunfos á insinuação do Santo Padre; como D. Fernando estava defarmado, muitas Praças do Reino rendidas, o inimigo en-

Era: mig- tranhado nelle com estas realidades de vencido, nao podia esperar Tratado muito vantajolo. Elle foi obrigado a abandonar a alliança do Duque de Lancastro; a ligar-se com Castella, o França; a lançar de Portugal os Castelhanos, antes rebeldes a D. Henriquo; mas as Praças todas lhe fora6 restituidas.

> O Rei de Castella, que estava escarmentado da pouca duração das pazes de Alcoutim, quiz segurar estas com refens de terras, e pessoas confideraveis, que realmente se lhe entregárao. As Praças forao Viseo, Miranda, Pinhel, Almeida, Cerolico, Linhares, e segura. As pessoas eras o Conde D. Joao Affonso, irmao da Rainha D. Leonor; D. Joao, Conde de Viana; D. Rodrigo Alvares Pereira, filho do Prior do Crato; o Almirante Lancarote Pecanha; seis filhos de outros tantos Cidadãos nobres de Lisboa; quatro do Porto, e quatro de Santarem, que haviao estar em Castella tres annos por Garantes da palayra Real do seu Soberano. O Cardeal

deal Legado cheio de prazer pelo bom Era vulg. successo, e brevidade da sua negociação, para estreitar mais a uniao entre os Reis, depois de fallar a D. Henrique em Lisboa, passou a Santarem a persuadir D. Fernando para se avistarem ambos, e tratarem amigavelmente dos seus interesses. Foi determinado, que quando D. Henrique se recolhesse para Castella, o primeiro

encontro fosse no Téjo.

Quizerao os Castelhanos divertillo com o escrupulo de qual dos Reis havia fallar primeiro; pertendendo, que D. Fernando rompesse o silencio, por ser Rei de Estado mais pequeno, e mais moderno, que o de Castella. D. Henrique atalhou a dúvida, e disse, que como elle nada perdia das regalias Reaes em ser primeiro, ou ultimo em fallar, que saudaria a D. Fernando, antes que elle o fizesse. Chegou D. Henrique com o seu exercito a Vallada, pouco distante de Santarem, aonde embarcou em hum escaler brilhante, o Cardeal Legado em outro, e appareceo D. Fernando em hu-

TOM. V. E Ete vulg.

huma falua magnifica, mandada por hum Cavalleiro de gentil presença. Quando o Rei de Castella o avistou. disse para os leus: Formoso Rei, formosa barca, formoso Arrais. O modo da abordage foi, postando-se nos lados os escaleres Reaes, e no centro o Cardeal Legado, que nao podia disfarçar a sua complacencia em occasias de tanto gosto, que era obra sua. D. Henrique cumprio o que promettêra, fallando primeiro, e dizendo a D. Fernando: Dios os mantenga, Señor; mucho estimo el veros, por ser la cosa, que yo mas deseava. Praticados os actos da civilidade mais delicada, os dous Soberanos jurárad a paz, e entre vozes de alvoroço, desembarcarao em Santarem.

Aconteceo neste encontro o que raras vezes se tem visto no mundo, que soi ficarem os dous Reis tas mutuamente affeiçoados, que o resto das suas vidas se trataras com amizade religiosa, e effectiva. Para elles a apertarem em laços mais estreitos, ajustáras os casamentos do Infante D. Sancho.

cho, Conde de Albuquerque, e ir- Era vulg. mao de D. Henrique, com a Infante D. Brites, irma de D. Fernando; e o de D. Affonso, Conde de Gijon, si-1ho do mesmo D. Henrique, com D. Isabel, filha de D. Fernando, ambos bastardos: Casamento taó pouco agradavel ao Conde D. Affonso, que lhe originou os grandes trabalhos já referidos. Os prazeres, o gosto, as festas, que nesta occasiao se celebrarao em Santarem, fizerao esquecer as ruinas da guerra; e misturados Portuguezes com Castelhanos pareciao as duas Nações emulas hum so Povo concorde.

Da paz de D. Fernando com Castella, da rotura da liga com o Duque de Lancastro, resultárao os desejos de mostrar ao Rei D. Pedro IV. de Aragao o sentimento, que nao podia digerir na retenção do dinheiro reservado em Barcelona para o infeliz cafamento com sua filha. Esta resolução, que nao passou de idéa, e lhe pareeeo motivo bastante para huma rotura, o obrigou a ajustar nova alliança E ii con-

1 374

Era vulg.

I 375

contra Aragaó com Luiz, Duque de Anjou, irmaó de Carlos V. Rei de França. De parte a parte se mandáraó Embaixadores os dous Principes contratantes, que nada do que ajustáraó emprehendêraó. Em quanto estas cousas se tratavaó, D. Fernando naó esquecia os actos da sua liberalidade, nem tambem os da sua justiça. O fatal Diogo Lopes Pacheco, que em virtude da paz, ficára na Corte, agora convencido, de que com Joaó Lourenço da Cunha conspirava para matar o Rei com veneno, terceira vez foi consiscado, e proscripto.

Outro fructo da paz, proprio da magnanimidade do Rei contra a esperança de todos, veio a ser a grande obra dos muros de Lisboa, que lançando-se a primeira pedra no ultimo de Setembro de 1373 se vírao concluidos em Julho de 1375. Depois fortificou Santarem, Obidos, Ponte de Lima, e Viana, Almada, Torres-Vedras, e Leiria. Com a mesma profusao fez muitas mercês a varias Igrejas, e Mosteiros, que ainda hoje lhes

con-

conservat o explendor. Fez Cortes Era vulg. para promulgar Leis favoraveis ao Commercio, sempre ambicioso de fornecer aos seus vasfallos os meios de ser felices. Entao forao vantajosos os progressos da Religiao de S. Jeronymo neste Reino, que se illustra com o magnifico Mosteiro de Belém, hum dos Padrões immortaes da piedade dos nossos Soberanos.

### CAPITULO V.

'Modos delicados com que se conduz a Rainha D. Leonor, successos do Infante D. Joao, Scisma do Anti-Papa Pedro de Luna, e nova guerra com Castella.

VARIEDADE do tempo, a serie de tantos negocios nao alteravao no Rei os primeiros vigorosos extremos de amor para com a Rainha: paixao, que crescia ao passo que a reprovação do Povo se augmentava. Ella de espirito penetrante para prevenir os successos futuros, viessem elles da mao

I 377

Era vulg.

do Rei, ou do desprazer dos vastallos, qualquer delles bastante para lhe destruir a grandeza insubsistence se hum dos dous fonros a agitaffe; preparou o espirito para a applicação dos meios. que nao so apartassem della os máos successos; mas até os sustos. Ella applica todas as dexteridades, em quanto no Rei presistem os extremos, para fazer creaturas da sua mao . que ainda na falta de D. Fernando lhe firmem a authoridade. A'muita que ella tinha de presente, no seu espirito lhe dava plena segurança, hum direito firme para fazer o que quizesse, fem temer, que nada se lhe recufaffe.

Como a sua politica nas era tas grosseira, que deixasse de saber, que havia pegar na occasias pelos cabellos; ella cuidou em sazer poderosos a todos os scus, que havias respeitalla como cousa sua. Por isso fez conferir o governo do Castello de Lisboa a seu tio D. Joas Assonso Telles, Conde de Barcellos, que já era Mordomo Mor. Seu irmas D. Joas Assonso

fonso Telles já era Almirante; agora Era vulgi fez criar Conde de Neiva a D. Gongalo Telles, outro de seus irmãos: Conde de Cea a seu cunhado D. Henrique: a D. Lopo Dias de Sousa seu sobrinho Grao-Mestre da Ordem de Christo: ao mesmo D. Henrique de Albuquerque da Ordem de Sant-Iago. e a sua irma natural D. Joanna Telles, que casou com Joao Affonso Pimentel, se lhe deo o Senhorio de Bragança: a Gonçalo Vasques de Azevedo, que determinava casar com a filha de hum dos seus validos o procurou o Vice-Almirantado; e deste modo os parentes de D. Leonor Telles ficarao occupando os primeiros cargos da Corte, sendo elles os condutores das funções mais confideraveis da Monarquia.

Ganhar a Nobreza, e attrahir a devoçad do Povo erad outros dous passos, que nao fugiao á perspicacia de D. Leonor, nem lhe escapavao as maneiras insinuantes de os conduzir com vantagem. De hum, e outro corpo ella se declarou protectora para faEra vulg.

zer a ambos officios tao conformes que bem parecesse se arrogava a natureza do mais principal dos seus membros. Os Fidalgos para qualquer graca, que pertendessein, nao necessitavao mais diligencias, que apresentarthe hum Memorial. O menos que os obrigava era o despacho, que ainda fendo grande, perdia o vulto á vista dos modos benevolos, com que elle era conferido. O povo se sollicitava immunidades, dons, privilegios, e isenções, encontrava a Rainha na sua tésta como canal, que da mad do Rei fazia correr tudo com affluencia, muitas vezes maior, que os desejos. Tudo isto era necessario para satisfazer a tantos descontentes de a verem no Throno; mas tudo era parto de huma politica corrupta, que nao podia ter por muito tempo cohertos a impiedade, e o odio, que o coraça6 de D. Leonor reconcentrava a todas as pessoas, de que se podia temer, sem excepças do seu mesmo sangue. Huma sé apparente disfarçava a persidia, que nao tardou em mostrar nos efescandalos, que o Sceptro estava vio- Era vulg. lento, e a Coroa fora do seu lugar.

O successo sem exemplar do Infante D. Joao he prova evidente destas verdades. Clandestinamente havia o Infante casado com D. Maria Telles, irma da Rainha, sendo viuva de D. Alvaro Dias de Sousa; que estas senhoras na elegancia da sua gentileza tiverao dote sobrado para darem as mãos a Principes. O mesmo foi a Rainha penetrar o casamento occulto, que dar-lhe saltos o coração para nao guardar medida ás industrias. Ella se deixou occupar do temor da morte prevista de D. Fernando, que promettia pouca duração por viver achacado, e já lhe parecia estar vendo o Infante, e sua irma assentados no Throno na falta de filho varao, que nelle lhe succedesse. Sem perda de tempo entra a derramar palavras mysteriosas, que lisongeavao o Infante nas esperanças de o casar com sua fi-lha a Infante D. Brites: Princeza a tantos promettida para ser o raio fatal, que ateou na Monarquia incendios

Era vulg. dios vorazes. Para fazer a D. Joao crivel este projecto, o capacita, que sua irma D. Maria lhe falta á fé de esposa; he huma adultera, e que elle deve olhar pela sua honra. D. soao nao duvida cumprir com ella se o crime for verdadeiro. A Rainha, que nao queria deixar a sua obra imperfeita, teceo a mentira com tantos apparatos de verdade, que o Infante a creo, e assegurou a D. Leonor, que elle sem mais exame matava a muther.

> Sem dar resposta ouvio D. Leonor esta resolução do Infante: Silencio abominavel, que o confirmou nella, arrastado pela ambiças de pegar no Sceptro com as mãos pingando sangue. A morte violenta de D. Maria Telles traçada com semelhantes intrigas, que todas se imputavao ao Infante, fez-se enorme; nao ha bocca, que deixe de fallar, todos se queixao. Teme a Rainha, que o Infante consesse o crime, e a declare complice. Fiada no seu poder, intenta conseguir do Rei se ponha silencio na causa,

para o fazer crêr, que as suas atten- Era vulg. ções pelo Infante sao nella mais esticazes, que os impulsos com que o sangue a insta a promover a vingança. Nestas mesmas propostas conseguio a arte os intentos do infeliz Infante, que por esta morte entendeo abria o caminho ao Throno, fugir para Castella, desamparar o Reino, deixar nelle sepultadas as esperanças da Coroa.

A Rainha contente por conseguir as idéas detestaveis a expensas da alma propria, e da vida da irma innocente, agora lhe chorava a morte, quando a recreava a ruina do Infante, como meio unico da firmeza da fua authoridade. Porém a Providencia Divina, que cheia de equidade confunde em si mesmas as idéas injustas dos homens; nao so a Rainha, mas aos outros Co-Reos do crime deteffavel fez no mundo huns espectaculos da execuçad da sua justiça. Na Rainha des-carregou o golpe da infamia na mesma culpa, que ella falsamente imputára a sua irma, e a arrojou a Castella sem dominio, aonde foi viver po-

bre,

Era vulg. bre, preza, e acabar aborrecida. O Infante teve igual destino no mesmo Reino, e quando se vio opprimido dos ferros, entab conheceo, que a morte da mulher, forjada pela ambiçad de reinar, ella era a unica causa de perder a Coroa, que a natureza lhe destinára, se a crueldade nas a perdêra. O Conde D. Joao Affonso, depois de supportar os revezes da fortuna, foi morto miseravelmente na batalha de Aljubarrota. Em todas as idades tem sido politica inalteravel do prescrutador das intenções humanas, que os authores das Tragedias, no ultimo auto, lavem o theatro com o seu sangue.

Os peccados de escandalo, que pestes tempos se amontoavad no mundo, enfurecêrao o Deos das piedades, que permitio em castigo delles na sua Igreja huma das roturas mais enormes, que ella tinha experimentado em muitos seculos. Morreo o Papa Gregorio XI. : perda para Portugal sensivel, que tantas próvas recebêra da sua affeiçao paternal. Foi eleito Urbano VI.

1378

para ser testemunha da tempestade, En vulg. que combateo a Não da Igreja, e perturbou o animo dos Fieis com o Scisma de tres Papas, sem ser facil diffinguir o verdadeiro dos falsos: tudo confusões, que arrastavad os homens mais sabios para dizerem mal do bem, e bem do mal, para pôrem trévas nas luzes, e luzes nas trévas, para gostarem o doce no amargo, e o amargo no doce. Ao Pontifice legitimo Urbano VI. oppozeraó os Francezes o Anti-Papa Clemente VII. que com alguns Cardeaes veio para Avinhao, primeira origem do scisma, que durou 50 annos. Entao forao contínuas as desordens nos Estados vacillantes, e muito maiores as dos dous Chéfes legitimo, e intruso, que entrárad a fulminar anathemas frequentes de Roma contra Avinhab, de Avinhao contra Roma.

Nao mudou Clemente de estylo com Bonifacio IX. que succedeo a Urbano, nem elle de condição a respeito de Clemente. Quando se esperava, que com a morte dos dous con-

Era vulgo tendores espirasse o scisma, e reinasfe pacifico Innocencio VII. canonicamente eleito, contra elle se levantou Pedro de Luna, que se quiz chamar Bento XIII., e collocado no Solio de Avinhao, resistio com tenacidade abominavel á Cadeira de S. Pedro em Roma. Castella, Aragao, e Navarra sempre seguirad os Anti-Papas. De Portugal dizem o mesmo o Arcebispo D. Rodrigo da Cunha, Manoel de Faria, e Duarte Nunes, affirmando, que o Rei cahira no erro, ainda que depois se retratára, sem esperar as decisões do Concilio de Constança, como os tres Soberanos de Hespanha acima ditos. Aquelles Authores tao illuminados se enganárao, ou de huns a outros se communicou o engano de algum delles em ponto tab esfencial, que forneceo fundamentos sólidos para se sustentar o direito do Mestre de Aviz contra o pertendido da Rainha D. Brites de Castella sobre Portugal. Isto supposto, sem eu me embaraçar nos modos por que se conduzirao na occasiao deste scisma os Reis daquella Coroa D. Henrique, que viveo Eta vulg. pouco depois delle, e D. Joso I. que lhe succedeo, por ser historia alheia. eu passo a referir o que nos pertence.

Presumem os tres Authores citados, que o Rei D. Fernando seguira os Reis de Hespanha no reconhecimento dos Anti-Papas de Avinhao. e que se retratára persuadido dos Inglezes seus alliados, quando vierao ajudallo na guerra, que teve depois com D. Joa6 I. de Castella. Esta nota geral ao Rei, e Reino nasce de hum engano parcial bebido na quéda de hum so Prelado com alguma parte do seu Povo, que sem discernimento illuminado, marchou rebanho rude apôz os vestigios do seu Pastor. Foi este o Bispo de Silves no Algarve D. Martinho de Samora, que como era de-Nação Castelhano, não quiz separar-se dos sentimentos dos seus Patricios, e á sua imitação se declarou scismatico. Todos os Escritores Ecclesiasticos nos da o próvas destas divisões arbitrarias dos Bispos dentro de hum mesmo

Era vulg. Estado Soberano, e nao nos deve fazer especie esta singularidade do Bispo de Silves, contraria ao commum sentir do Reino de Portugal, e de muita parte do do Algarve. Deos sabe se o erro de D. Martinho foi a causa de o matarem sem escrupulo como a hum scismatico, quando elle já estava promovido a Bispo de Lisboa na revolta do Mestre de Aviz.

O Rei, e Reino de Portugal reconhecerao logo a Urbano VI. por Papa legitimo: Resolução, que com huma Carta pomposa pertendêrao transtornar os Cardeaes seus oppostos. Mas chegando ao mesmo tempo de Italia o celebre Joa6 das Regras bem inttruido pelo seu Mestre Baldo na legitimidade de Urbano: elle a persuadio com tanta força de razões, e sensibilidade de evidencias, que a Carta dos Cardeas foi desprezada, e os Portuguezes se sustentarao firmes na obediencia aos verdadeiros Successores de S. Pedro, sem que depois tivessem nada que innovar, nem de que se arrepender á vista da decisas do Concilio Constancien-

1379

ciense. Pedro de Luna, já Cardeal, Era volg. veio a Hespanha vivendo ainda Henrique II., e nao nos consta, que entre nos publicasse a sua missao diabolica, que tanto quiz prevalecer contra a Igreja de Deos. Dous annos depois recebemos a sua visita em Santarema aonde o Rei D. Fernando lhe ouvio hum estirado discurso, tao cheio de pompas, ornatos, or delicadezas, que era capaz de se insimuar nos coracões mais duros. O Rei lhe respondeo, que como o assumpto da sua falla continha pontos de Doutripa, que na era da fua. profissa secular; que elle ouviria os Prelados do sem Reino para se refolver

Nós devemos a Authores Esbrangeiros, especialmente a Rainaldo nós seus Annaes, darenos noticia desta Juna ta de Santarem. Elle nos diz : Que os Prelados de Portugal com argumentos sólidos jarretárao os sossilicos, e intrigantes do Anti-Cardeal Pedro de Luna. Depois trata ao largo os meser mos argumentos de convicçao no annode 1381, número 34, e conclue: Que TOM, V. OS

Era vulg- os sentimentos dos Prelados confirmarao aos Portuguezes na obediencia aos verdadeiros Papas 2 que elles cobrira6 de affrontas, e desprezos ao Seductor, que se retirou envergonhado, e depois se queixou aos Padres seus amigos do Concilio de Constança desta pouca attençao dos Portuguezes: que estes , entre os outros Reinos das Hespanhas, erao os mais dignos de louvor, como os mais oblequiolos á Santa Sé 😜 desprezadores constantes dos lisonjeiros, e rochedos immoveis, aonde davao, e rotrocediao sem os aballar as ondas furiosas da seducção dos scismaticos.

1380

· Quando principiava este scisma a tomar as maiores forças, acabou a vida o Magnifico Henrique II. Rei de Castella, e entrárao novas afflicções a opprimir o espirito da ambiciosa Rainha de Portugal D. Leonor para se segurar na mudança dos interesses, que nao podia deixar de sobrevir. Com a morte de D. Henrique se dessez o casamento ajustado entre seu filho o Duque de Benavente Fredirico, e a nossa Infante D. Brites, que se estimava herdeira do Reino; e a continuação das Era vulga molestias de seu Pai fazia temer a brevidade da sua perda. Este susto, e aquelle successo obrigárao a Rainha a esforcar-le nas diligencias de buscar hum protector poderoso, que a titulo de marido suturo da Infante sua filha a sustentasse sem mudança na authoridade presente. Neste anno nasceo o menino Henrique, filho primogenito do novo Rei D. Joao I. de Castella, e a Rainha o entendeo esposo proprio, pelos muitos apusos que podia esperar, para a Infante, que nao gostaria como herdeira de ter tanta paciencia. Ella o propôz a D. Fernando, que como era gosto da mulher, nao podia duvidar : e mandados Embaixadores reciprocos, le ajultou com o recem nascido o casamento, que estava destinado para seu Pai.

O Conde de Ourem, e Gonçalo Vasques de Azevedo forao os Ministros mandados a este ajuste, que mostrárao a seu Amo concluido, e nas duas Monarquias se fez público com a condição plausivel, de que as Coroas F ii de

Era vulg. de Portugal, e Castella se veriad reunidas na frente do primeiro Principe, que nascesse do inaugurado matrimonio. Interessante era a Portugal, e muito mais á Rainha, ir-se nutrindo esta idéa pelos mesmos vagares, com que o Infante des Castella se criava p mas o Rei D. Fernando, que em tudo tinha caracter fingular, do ajuste fez huma fabula; rompeo a alliança; e para mostrar, que a amizade come D. Henrique era mais nao poder, declarou o odio contra a pessoa do sitho; fem motivo algum torna a ligar-se com o Duque de Lancastro sobre as pretenções à Coroa de Castella, e degenera o Tratado do casamento em hun ma formal declaração de guerra, qué trataremos no Livro seguinte.

# LIVRO XIX.

Da Historia Moderna de Portugal.

# CAPITULO I.

Da guerra do Rei D. Fernando com D. Joao I. de Castella, e outros successos, que della forao resulta.

1380

ETERMINOU o Rei D. Fernando Era vulgi descobrir ao mundo, que a amizade contrahida com D. Henrique nas vistas de Santarem erá huma apparencia exterior, que occultava no fundo do animo a dor dos estragos na guerra passada; a emulação da sua fortuna para elle tao contraria; os desejos da vingança na primeira conjunctura favoravel para ella. Tudo elle assim concebe, explica em proprios termos ao Confelho de Estado, que convocou para lhe ouvir os votos sobre o modo de fazer a guerra. Todo elle ficou atonito, quando ouvio a proposta do Rei, que

Era vulg. suppunha ligado com os vinculos de mais perduravel paz. Nao houve esforço a que elle pendonfle, para divertir o Rei de semelhantes intentos, que depois do ajuste do casamento dos Principes das duas Coroas, o mundo olharia para as suas negociações como para huma especie de illusad, que zombaya das Magestades. Nada moveo a D. Fernando para mudar de dictame; e servindo-se de Joao Fernandes Andeiro, hum dos Fidalgos Castelhanos, que em virtude da paz de Santarem sahio de Portugal, e estava em Londres; por seu meio ajustou a liga com Inglaterra, e elle veio occulto a Portugal dar parte dos Artigos da nego+ ciaçaó.

Consistiad elles, em que o Duque de Lancastro mandaria a este Reino a seu irmao o Conde Edmundo com as maiores forças, que lhe fosse possivel para ajudar na guerra ao Rei D. Fernando: que o Conde traria comsigo o Principe D. Duarte, filho do Duque, e neto do Rei D. Pedro de Castella, para casar com a Infante D. Brites, e serem ambos herdeiros dos dous Era vulg. Reinos de Castella, e Portugal, que a cada hum tocavao; e outras disposições a respeito do pagamento das trópas. Nao se occultou ao Rei de Castella a negociação das duas partes contratantes; e para melhor observar os movimentos de Portugal, veio para Salamanca, aonde principiárao a affligillo idéas tristes. A noticia da morte da Rainha D. Joanna sua Mai foi acompanhada dos avisos de vinte galés, e quatro grandes náos, que se preparavao no Téjo; dos da grande armada Ingleza, que nelle se esperava; do das muitas tropas, que se levantavao, e praças, que se guarneciao em Porsugal; de que seu irmao o Conde de Gijon sollicitava esta guerra, resoluto a unir as forças proprias com as de seu sogro o Rei D. Fernando.

Tantos preparativos confirmárao a certeza da guerra ao Rei, que religiosamente observava os Tratados de paz, e nao pode deixar de assustar-se com a vinda dos Inglezes a Hespanha, acompanhados do direito do Principe

Era vulg. 'D. Duarte a sua Coroa, e com a promessa da de Portugal pela esposa futura: interesses tabilimportantes, que era impossivel deixarem de obrigar Înglaterra a fazer os ultimos esforços. Porém a resulta destes pensamentos no Rei D. Joao foi resolver-se a defender animoso a sua Coroa contra todos aquelles, que intentassem abailala. Como dilatou o coração, elle se deo tao pouco a sentir da renovação da liga. que a ninguem pedio soccorro, nem a visinhos, nem a amigos. Tudo fious das suas disposições; deo ordens effectivas para a armada, e o exercito estarem promptos a sahir ao mar , e mover-se ao primeiro som de caixa. Em quanto nao marchava para a fronteira, foi fazer huma visita aos Estados de seu irmão o Conde de Gijon, que ainda nao esperava por ella, e teve de se refugiar nas montanhas de Oviedo. D. Joao o foi seguindo, e o cercou nesta Cidade, que nao pode defender, e rendido com humildade. reconheceo em seu irmao a soberania, de que se jurou fiel vassallo.

Com a vantagem importante des-Eravulg.

te passo declinou elle a marcha para 1381

o Riba-Coa, e cercou a Praça de Almeida, que depois de hum mez de stio, se rendeo por capitulação. Os Mestres de Alcantara, e Sant-lago entrárao por Elvas, e saqueárao os campos das Villas do Cano, Soufel, é . Vieiros. Ao melmo tempo salio a armada de Sevillia ás ordens do bravo D. Fernando Sanches de Toar, que fez varias irrupções pela cósta do Algarve. Ainda o Rei se nao movia, esperando a chegada dos Inglezes para principiar as operações da campanha; mas vendo os inimigos fenhores das de mar, e terra, acodio primeiro á defensa das Praças, e encarregou Elvas a D. Alvaro Pires de Castro. Conde de Arrayolos; Olivença, Campo-Maior, e Arronches ao Mestre de Aviz D. Joa6; Portalegre ao Prior do Crato D. Pedro Alvares Pereira; Villa-Viçosa ao Conde de Viana; Béja ao Mestre de Sant-Iago; e as das outras Provincias aos seus Alcaides Mores. Nomeou para Almirante da Armada ao ConEra vulg.

Conde D. Joao Affonso Tello, irmao da Rainha; primeiro presagio da sua infelicidade pela ignorancia do Chése nas manobras de mar, e guerra, que tudo hia aprender da disciplina de hum Cabo sugeito ás ordens do Conde.

O de Arrayolos em Elvas quiz despicar a injuria, que nos fizerad os Mestres de Alcantara, e Sant-Iago, talando a campanha de Badajóz. Elle convidou para a empreza ao memoravel Gil Fernandes, que depois da occasiao, em que se fingio o Infante D. Joao, os Castelhanos ouviao o seu nome com respeito. As trópas avançadas forad logo investidas pela cavallaria de Badajóz, que fez parar o Conde para ver como os seus se retiravas. Gil Fernandes o instava para que se avançasse sobre os inimigos; mas o Chése bisonho sicou immovel sem saber determinar-se. O bravo Gil, nas podendo soffrer a affronta á sua vista, com vinte de Cavallo se lançou aos inimigos como hum raio, e depois de matizar o campo de sangue, os metteo ás lançadas pelas portas de Badajóz ,

józ, donde se recolheo com a reputa- Era vulg.

çao renovada, cheio de gloria.

Penetrou-se o Rei D. Fernando da frouxidad do Conde de Arrayolos, e ordenou a D. Nuno Alvares Pereira, que na idade de 20 annos se fazia recommendavel entre os homens, deixasse a Provincia do Minho, e fosse servir em Portalegre ás ordens de seu irmaő o Prior do Crato para se achar com Gonçallo Vasques de Azevedo na invasao, que o mandava fazer no Paiz inimigo, em ordem a reparar a quebra do Conde. Já as trópas destinadas para a empreza estavad em marcha, e houverad de suspendella pela noticia, de que o Infante D. Joao de Portugal, que servia em Castella, chegára com exercito poderoso a Badajóz para se unir a D. Fernando Osores, Mestre de Sant-Iago, e formarem ambos o sitio de Elvas, destinado para a abertura da campanha. No principio de Julho apparecerao elles á vista da Praça com grande sentimento do Rei D. Fernando, que tinha determinado ser o primeiro em sitiar

Era wilg. Badajóz; mas se este pesar o affligia; elle necessitou de todo o esforço do espirito para ouvir a nova infeliz da perda da sua armada.

Embarcárao nella scis mil homens de tripulação com muitos Fidigos da primeira distinçao do Reino, ambiciosos de honra, que forao perde de baixo do commandamento de num homem, que fiava os bons successos da vaidade de ser irmao da Rainha D. Leonor. Fernao Lopes the corta os elogios pelas medidas do merecimento. Elle se nao embaraçou com a falta de dez gales, que deixou divertidas em ver pescar os maritimos do Algarve; e dando assim a superioridade aos inimigos, que o esperavao surtos; sem ordem nem forma de batalha, os investio. O destro D. Fernando Sanches de Toar foi sustentando o impeto dos nossos, que soldados, e chéses de si mesmos, mostravao que erao Portuguezes. Quando observou a confusaó opportuna aos defignios, atacou-nos com toda a força, e sem perda de vidas, mas com muitos feridos, tomou todas as galés com o Conde Almiran. Ess valg. te, que conduzio a Sevilha. Gil Louronço do Porto, que governava huma galé, vendo a desordem com que o Conde envestia, a vantagem dos Castelhanos, a consusso da batalha, e tudo perdido; voltou a prôa, e veio a Lisboa dar a infausta noticia para impedir a sahida das náos, que se fazia o prestes para reforçar a armada.

Huma perda tao consideravel encheo de furor os Póvos do Reino, que clamavao contra a injustiça da guerra; pela lastima dos Lavradores, que metterao forçados na chusma da armada; contra os parentes da Rainha. que sem talentos, nem capacidade os punhao nos empregos para perderem o Reino; e outras vozes semelhantes. que detestava6 a guerra como effeito da veleidade de hum animo, que dava precedencias ao seu gosto com des-prezo dos interesses da Monarquia. O Rei disfarçou o sentimento na per-da de tantos vassallos, e de desanove galés com a chegada de 48 náos Inglezas ao porto de Lisboa, em que vinhab

Era anig

nhao o Conde, e Condeça de Cambrix, e seu sobrinho o Principe D. Duarte, de seis annos de idade, que se desposou com a Infante D. Brites, que contava dez; mas como as palavras erao de suturo, sobrevierao os contingentes, que com facilidade asterárao o contrato, como mostraráo os successos. Com tanta tranquillidade, e magnificencia se sez esta ceres monia, como se o Reino estivesse gozando a aura benigna da paz: porémos prazeres mudárao a face com tanta pressa, quanta soi a sealdade no semblante da guerra.

O Rei de Castella, que estava na Beira, tinha tomado Almeida, e os seus Generaes sitiavas Elvas, e Miranda, que se rendeo; com a noticia da chegada dos Inglezes, mandou levantar o cerco de Elvas, ajuntar as trópas, e pôr-se prompto a observar os nossos movimentos. Para mostrar aos Inglezes, que nas os temia, escreveo ao Conde de Cambrix huma carta de desaso, em que se obrigava a buscallo duas jornadas den-

tro de Portugal para igualarem o tra- Era vulg. balho das marchas, e achar-se em proporçao conforme para a batalha. Nao respondeo o Conde; mas o Rei mais picado, mandou ao Almirante Toar, que com a armada sahisse de Sevilha, e a todo o risco entrasse no porto de Lisboa, e queimasse, ou fizesse prisioneira a Frota Ingleza. Hum dos dous destinos the dera Toar se ella nao se recolhesse no rio de Sacavem, que foi defendido por duas grossas cadeas na sua bocca, muitas vezes envestidas pelo Almirante Castelhano; mas como nao as pode romper, elle se recolheo a Sevilha, e a armada para Inglaterra, deixando entre nosi, nos Inglezes, inimigos mui-

Nao se canção os nossos Chronistas de encarecer as atrocidades, que estas tropas auxiliares cometterao em todos os terrenos de Portugal, por onde andárao. O Povo affiscto se contemplava atacado por duas guerras, mais intoleravel a dos Inglezes por contínua, sem gloria, nem resisten-

1382

Erannis cia. Preparava-se a campanha futura e D. Jozo, Mestre de Aviz, com os Inglezes sez huma entrada por Castella comeruina dos Lugares de Lobon, e Cortijo. D. Joao de Castella pensava descarregar o golpe com mais força, e para elle lhe deo occasiao a marcha do Rei para a Provincia do: Alem-Téjo, com desconsolação extrema dos moradores de Lisboa, que olhavao esta retirada como huma fugida, que os deixava expostos a soffrer os tratamentos mais duros dos Castelhanos. Virad elles entrar pela barra as duas armadas de Sevilha, e Biscaia compostas de oitenta vasos, que faziao huma perspectiva apparatosa, e guerreira. Derao fundo, e sem refistencia do Governador Gonçalo Mendes de Vasconcelos, parente, e criatura da Rainha, desembarcavas; pas-i seavas affoutos pelo campo de Santa Clara, e forad pondo fogo a tudo! desde os Paços de Xabregas até Villa-Nova da Rainha, sem que o ecco. de tantas ruinas despertassem o Governador do seu lethargo. In-

Informado D. Fernando dos dam- Era vulg. nos, que os inimigos faziao em Lisboa, mandou depôr do Governo ao insensivel Gonçalo Mendes, e substituillo pelo Prior do Crato, que marchou de Evora com seus bravos irmãos D. Rodrigo, D. Fernando, D. Joao, e D. Nuno Alvares Pereira. que entad mostrou nas gentilezas do seu espirito as muitas, que os Caste-lhanos podias esperar delle em todas as occasiões. Já os desembarques nao erao tao frequentes, depois que o Prior fez em postas huma partida, que fora saquear Sintra. Seu irmat D. Nuno fez na armada mais vulgar o terror, quando no choque de Alcantara, com poucos cavalleiros, elle cahido com o cavallo em terra, forçou hum corpo de trópas muitas vezes dobrado a embarcar-se fugindo; deixando no campo muitos mortos s e presos: Primeira acçao façanhosa de D. Nuno, que o encheo de reputação, e foi prefagio feliz das mui-tas, para que os fados o guardavao, e hoje sao hum pregao illustre da fa-TOM. V.

Era vulg.

ma, que anima o decóro dos Fastos de Portugal.

Quando em Lisboa succedias estas cousas, os dous Reis em pessoa estavas com as suas forças sobre a fronteira de Elvas, e Badajóz; esperando-se a cada instante ouvir a noticia de huma batalha. Face á face se achavao os dous Rivaes com semblante de investir-se, quando de repente, sem a intervençao de Ministros, sem que até hoje se saiba quem a rogou, a paz se ajusta entre ambos os Reis. Os campos, prestes a combater, ficárao pasmados; os Inglezes atoni-tos; e como elles erao os mais prejudicados nos ajustes, se os soffrêrao pacientes com o temor de quem estava em casa alheia, nao os podêrao levar callados, e hum suçurro vago arguia de leveza a resolução, que derrotava as promessas precedentes. Publicou-se a paz, e ouvirao os Inglezes a primeira condição, que era o casamento da Infante D. Brites, já desposada com o seu Principe Duarte, agora novamente promettida a Henrique, filho do Rei de Castella. As Era vulg, mais condições forao a entrega das Praças; a restituição das galés tomadas na batalha, que fica referida; a liberdade dos prisioneiros; e fornecer o Rei de Castella as náos necessarias, que conduzirao os Inglezes ao seu Reino com a grande gloria, que tirárao desta empreza.

Parece ter pouca dúvida, que o Rei de Castella nao perdoou a diligencia para conseguir esta paz, para elle mais vantajosa, que muitas victorias, se continuasse a guerra. Elle justamente devia temer a proclamação do Duque de Lancastro ao Throno de Castella, que fora feita no meio de hum exercito, e a que elle nao podia prevêr as consequencias. Os mais Artigos, especialmente o do casamento da Infante herdeira, todos se faziao respeitosos. Porque assim o conheceo o Mestre de Sant-Iago, quando vio o Rei duvidoso em assinar o Tratado com a clausula da restituição das galés, e que os Ministros Portuguezes o ameaçavao com a continuação da guerra

Gii

Era vulg. se nella nao convinha: O Mestre lhe disse resoluto: Que reparaes, Senhor, por vinte e duas galés em estado de nao servir, que nada valem. e por nao dares cinco náos de transporte aos Inglezes, quereis perder a importancia desta paz. Tal nao fareis; que se isso he por evitares as despezas, a minha Ordem as pagará. Fallando assim, respeitoso, tomou a mas do Rei, como quem o forçava a assinar o Tratado, que com effeito assinou.

## CAPITULO IL

Valimento de Joao Fernandes Andeiro com a Rainba, e perseguição contra D. Joao, Mestre de Aviz, que o reprova.

um anno havia que Joao Fernandes Andeiro estava occulto em Estremoz no mesmo Palacio, aonde se hospedavao os Reis. Aqui erao frequentes as occasiões para a muita conversaça6, que sobre ser causa do menos apreço, ordinariamente avança

as facilidades notaveis, e notadas, Era vulga que costumas ter consequencias funestas. A Rainha D. Leonor converfou muito com Joao Fernandes Andeiro: Conversações notadas, notaveis, e muitas, origem da facilidade com que se dizia, que a mas de Deos descarregára a pena de Taliao em D. Leonor, permittindo na sua pessoa com verdade o crime, que ella falsamente imputára a fua irma a infeliz D. Maria. Como a mina em tomando fogo nao pode deixar de vaporar incendios; a Rainha quiz, que Joao Fernandes Andeiro parecesse em público, como moço galhardo, e gentil-homem, que era. Tudo quanto pertendeo conseguio do Rei, que já entad, pelos seus muitos achaques, parecia cadaver; hum homem todo da morte. A liberdade de ser visto ajuntou a Rainha a honra de o fazer Conde de Ourem, que estava vago pela morte de seu irmao.

Gonçallo Vasques de Azevedo, que por sua mulher, Camareira da Rainha, foi informado das conversa-

Era vulg. coes da mesma Senhora com Joada Fernandes: Fiado na authoridade de parente, cahio na imprudencia de lhefazer advertencias por meio de humas ironias, que se no seu juiso eras delicadas, para o gosto da Rainha ti-veras muito de grosseiras. Ella lhe prometteo logo, que lhe custarias caro os conselhos, que se mettia a dar de graça; e porque temeo, que Gonçalo Vasques descobrisse o que sa-bia ao generoso Mestre de Aviz, que incapaz de sosser injurias de muito menos porte, ou elle as desaffrontaria, ou as participaria ao Rei para as vingar: Ella se determinou a perdellos. Os meios verdadeiros, que para este sim traçou a iniquidade, os seus authores o saberiao; mas a fama pública sustentava, que forat duas Cartas fabricadas pela Rainha, e Andeiro, que provárao na presença do Rei, como o Mestre, e Gonçalo Vasques erao dous traidores, que tratavao intrigas em Castella contra o Rei, e o Estado.

Ella, cheia de complacencia, Era vulg, persuade ao incauto Principe a felicidade, e destreza com que o seu cuidado pode haver á mao as ditas Cartas: quanto se deviao recear os dous inconfidentes, que emprendia6 idéas temerarias fiados nos Infantes D. Joao, e D. Diniz, irmãos do Mestre, retirados em Castella: que devia segurar as pessoas dos traidores para delles se fazer justiça correspondente ao merecimento da causa. Como ainda durava a guerra quando isto aconteceo, facilmente se capacitou o Rei de quanto lhe quiz introduzir a Rainha; e sem mais exame, mandou a Gonçalo Vasques Coutinho, genro de Gonçalo Vasques de Azevedo, que ao Mestre, e a seu sogro os levasse do Paço, aonde estavao, para o Castello da Cidade, que era a de Evora. Vasco Martins de Mello, Alcaide Mor da Cidade, tratou os presos conforme as ordens, que recebera; mas advertido, e prudente, elle soube guardar o Deposito, que a Providencia amparava para honra, e liberdade de Portugal, quanEra vulg.

quando o desacordo de huma mulher furiosa o queria fazer victima da sua indecencia.

Na mesma noite da prisao foi ao Castello hum criado da Rainha, e apresentou a Vasco Martins hum Decreto falso, em que o Rei mandava. que logo, sem demora se cortaffem as cabeças aos dous presos. Vasco Martins, que desconfiou do Decreto, e do mensageiro, respondeo, que executaria as ordens. Passadas poucas horas voltou o mesmo emissario a saber se as execuções estavao feitas, e informado, que nao; tirou por outro Decreto mais forte, que apressadamente as ordenava, e o emissario com vivas persuasões as requeria. Vasco Martins o despedio, dizendo: Que era meia noite, hora incompetente de fazer justiça: que naquelles Decretos poderia haver paixao, e queria, que o Rei desse lugar á ira: que pela manha o informaria do que passava, e entab executaria as ordens, quando da Pessoa do Rei as recebesse. Assim derrotou o sabio Vasco Martins as

intrigas malvadas, que assombrárao Era vulg. o Rei , quando vio furtadas as suas firmas; mas com o assombro se satisfez, e foi-se para o Vimieiro deixando os innocentes presos em Evora.

A Rainha que ponderava frustradas as suas idéas, e temia que os presos brevemente serias soltos, quiz fazer seu este negocio para obrigar o Mestre; tratou, conseguio a soltura, e na ausencia do Rei deo hum dia de iantar ao Mestre. Elle se approveitou da conjuntura para lhe perguntar a causa da sua prisad, que a Rainha nad teve dúvida de imputar a Vasco Porcalho pelo aleive, que lhe levantára na presença do Rei, assegurando as suas correspondencias em Castella, e a guerra que com os Infantes seus irmãos tratava de fazer a Portugal; mas que D. Fernando estava informado da falsidade de Porcalho. Outros presumem, que a Rainha em nada contribuira para a liberdade dos presos, antes chegára aos pontos da ultima desesperação, quando os vio soltos; e nao sabendo a que attribuisse esta 100

Era vulg.

resolução do Rei, ajuntou á violencia do seu segredo a simulação da sua politica.

Nao faltárao ao Mestre criados zelosos, e valentes, que quizessem tirar a vida ao Commendador Mór de Aviz Vasco Porcalho pelo testemunho, que a Rainha a segurava tinha levantado a seu Amo: mas elle, que conhecia a duplicidade daquella Senhora, os deteve, e persuadio guardassem o seu valor para o empregarem em occasiao mais justa. Com tudo, este espirito sublime, occupado da injustica que se lhe acabava de fazer, vivamente se queixou ao Rei, e em público pedio lhe dissesse a causa da sua prisas. D. Fernando, que nas tinha alguma com que a cohonestar, e ainda que já conhecia o caracter da Rainha, o amor nao lhe dava lugar a arguilla, voltou ao Mestre em tom magestoso: Que elle tivera por conveniente obrar assim com a sua pessoa, para que conhecesse o mundo o poder, que tinha sobre elle. O Mestre, que sentio, mas nao se perturbou com

esta incoherencia, respondeo retiran- Era vulgo do-se: Desde que vos reconheci por meu Rei, Eu creio que he assim o que me dizeis.

Ainda nao satisfeito o heroico Mestre com estas diligencias, que sizera para soldar a quebra da sua honra offendida; pelas esquinas das ruas de Lisboa amanhecêrao muitos carteis, em que desafiava a todos aquelles, que sem respeito á sua alta qualidade, tiverao o atrevimento de dizer, que elle havia faltado aos deveres da fua fidelidade, e á veneração que consagrava ao Rei seu irmao. Como a grande Dignidade deste Principe punha a todos os seus inimigos fora da classe de responderem a estes carteis para medirem as espadas: Os Officiaes da sua casa fixárao huma Carta geral de desafio, em que se offereciao a bater-se com quantos ousassem a macular a integridade dos procedimentos de seu Amo. Nas houve pessoa, que tirasse a cara a estes arrestos, tanto do Mestre, como dos seus criados; porque D. Leonor, sobre ser Rainha,

era

Era vulg.

era mulher, que nao podia sahir a campo, e este sem combate sicou livre ao Mestre para celebrar a victoria.

Dous mezes depois deste successo chegou a Portugal a noticia da morte da Rainha D. Leonor de Castella, Infante de Aragaó, a primeira Senhora deste nome fatal ajustada a casar com o Rei D. Fernando: successo. que pôz em inquietação o espirito dos nossos Soberanos; o do Rei com hum objecto novo para o exercicio da sua variedade; o da Rainha pensando no Pai genro mais poderoso, que o silho para se sustentar na authoridade depois da morte do marido, que para ella corria accelerado. O mesmo foi conceber-se a idéa, que resolver-se os Reis à execução della, sem duvidarem na rotura do Tratado fresco, nem em offerecer a Infante ao Rei viuvo, que podia nao se lembrar de pedir para esposa a Princeza, que acabava de ajustar para nora. O favorecido Joao Fernandes Andeiro, Conde de Ourem, foi nomeado para Embaixador Extraordinario de huma commissão, que por Era vulg. Ihe ser tao vantajosa aos intentos, a havia trabalhar com os maiores esforços.

Sahio este homem de Portugal com metade da Corte lisongeira, formando-lhe huma equipage tao soberba, e magnifica, que entao se dizia em ambos os Reinos a altas vozes: Que Andeiro marchava em Rei, e que o Rei ficava Andeiro. A despeza excessiva, que D. Fernando sez nesta occasiao para o Ministro apparecer pomposo em Castella, foi no Reino assumpto da geral murmuração, que se nutria com a lembrança de outras profusões indiscretas, e rematavao com a presente o vulto de huma prodigalidade sem medida. No lugar do Pinto junto a Toledo fez Andeiro ao Rei D. Joad as propostas, de que hia encarregado. Ellas adocárao bem promptamente a tristeza, que o Rei mostrava ter concebido pela morte da Rainha sua esposa. Elle nomeou para seu Embaixador à nossa Corte a D. Joao Garcia Manrique, Arcebispo de Compof-

1383

Era vulg. postella, que foi esperado em Almeis da, e conduzido a Lisboa pelo seu Bispo D. Martinho; e como nao se ignorava o negocio a que vinha o Arcebispo teve audiencia prompta.

As condições do novo casamento forao ajustadas nas primeiras deli-berações, porque a vehemencia dos desejos mutuos nao davao lugar a demoras longas. Por este Tratado foi concluido: Que se o Rei D. Fernando fallecesse sem silho varas, que a Infante D. Brites seria Rainha de Portugal: Que o filho primogenito, que della nascesse, lhe succederia na posse deste Reino : Que se ella nao tivesse successão, seu marido herdaria Portugal para si depois da morte de seu sogro D. Fernando: Que tambem este seria Rei de Castella na falta dos filhos, que D. Joad já tinha da primeira mulher, dos que podia ter da presente, e das outras futuras, se mais vezes casasse. Em sim, esta infeliz Infante, depois de ser promettida a D. Fredirico, irmao de Henrique de Castella, a D. Henrique, e D. Fernando, filhos do

do Rei actual do mesmo Reino, a D. Era vulg. Duarte, filho do Duque de Lancastro, veio a casar com o viuvo D. Joao I. para carretar a Portugal trabalhos, que se a Providencia quiz fazer gloriosos, os meios de lhes colher os fructos forao tao asperos, que se fariao intoleraveis a outra qualquer Naçao, que nao fosse a Portugueza.

No dia 30 de Abril se celebrárao as vodas na Čapella Real, e se determinou o da partida, a que nao pode assistir o Rei, já neste tempo em estado lastimoso, que lhe prognosticava a brevidade da morte. A Rainha com toda a Corte marchou para a fronteira de Elvas, aonde se havia fazer a entrega da nova Rainha de Castella a seu marido, que mandou a seu filho o Infante D. Fernando para aquella Praça em refens à Rainha de Portugal, em quanto nas consummava o matrimonio. Nos planos entre Badajóz, e Elvas se armárao tendas magnificas de campanha, aonde haviao assistir as duas Cortes na funçao da entrega. Neste lugar deo o Rei o juramento, Era vulg.

que entad se costumava, sobre huma Hostia consagrada de guardar todas as condições estipuladas no Contrato matrimonial: ceremonia, que D. Fernando já tinha cumprido da sua parte. Depois veio o Rei receber as Rainhas ás portas de Elvas, por onde ellas sahírada a cavallo, e acompanhadas de ambas as Cortes, chegárad ao campo, aonde jantárad.

Aqui succedeo hum caso memoravel, que qualificou de aufada a co-rage inimitavel de D. Nuno Alvares Pereira. Comêrao os Reis com o Mestre de Aviz a huma meza. Os Senhores tinhao preparada outra em frente das dos Principes, que foi occupada pelos Grandes das duas Cortes, sem se lembrarem de D. Nuno, e de se ficarao sem lugar. D. Nuno incapaz de tomar esta desatençan por casual, disse ao Prior seu irmao, que se recolhessem; mas que antes queria mostrar a Portuguezes, e Castelhanos, que os homens como elle nao soffriao descortezias. Dissimulado foi continuando

o passeio por junto da meza, e quan- Era vulg. do esteve em proporçao, de hum encontro deo com ella em terra. Todos os assistentes se perturbarao, nenhum se moveo, e D. Nuno sem alterar o passeio, foi sahindo com seu irmao. O Rei, que ao grande estrondo da quédá, reparou na meza cahida; vio o focego com que D. Nuno fe retirava; cheio de perturbação perguntou, que homem era aquelle. Informado de todos, que era D. Nuno Alvares Pereira; do motivo, que em acto tao respeitavel o obrigára a tomar huma satisfação tao estranha, disse: Elles vao muito bem vingados; e homem que na minha presença tem ousadia seme-Ihante em desaggravo da sua honra, he digno de louvor, porque tem co-ração para muito. Os successos posteriores mostrárao a este Principe, que elle profetisara sobre a cabeça propria. Nao teve mais confequencia esta temeridade de D. Nuno, que algum dia seria lembrada do Rei de Castella com o arrependimento de nao lhe levar nesta occasias a cabeça espetada TOM.V. H na TOM.V.

Eta vulg.

na ponta da lança, para impedir as muitas dos vassallos proprios, que elle cortou com a sua espada.

Os prazeres desta festa correspondêrao á grandeza precedente, que os preparara; e acabada a funçao, o Rei de Castella acompanhou a Rainha de Portugal até Elvas, donde voltou pa-ra conduzir a esposa a Badajóz. Eraő soberbos os preparos, que na Cidade se tinhao feito para este recebimento. Nella quiz o Rei, que fossem dadas com assistencia dos Bispos Portuguezes, e Castelhanos as bençãos nupciaes á Rainha. Sahio o Rei do Paço a cavallo, e a Rainha em huma haquenea magnificamente aderaçada, que levavao de redea ao seu lado esquerdo Leas V. Rei da Armenia, que tinha vindo a Hespanha da sua prisao de Babylonia; ao esquerdo D. Joao Mestre de Aviz, seguidos aos mesmos lados do Infante de Navarra D. Carlos, e de hum Grande de Castella, todos a pé. Feita a funçat, o Rei de Castella distribuio gratificações copiosas pelos Fidalgos Portuguezes, que sentindo serem chegadas as vesperas do seu Reino recahir ena dominação Castelhana, já lhe choravão as exequias nas liberalidades profusas mandadas fazer pelo Rei D. Ferdinando aos Castelhanos, que deixavão esgotados os espíritos do Estado. As suas medidas se podem cortar só pelas que nesta occasião recebeo D. Asson-so moda para a sua casa 30 mil marcos de baixella de prata, 30 marcos de ouro, 30 cavallos, e 30 machos preciosamente ajaezados, excellentes tapessarias, e a propriedade da Villa de Torres Vedras.

Cessara as liberalidades de D. Fernando poucos dias antes da sua morte: teve sim o trabalhoso negocio do casamento de sua silha, e quando hum sogo lento lhe hia consummindo a vida, outro mais ardente lhe atiçou voraz o do odio contra a descomedido Joao Fernandes Andeiro, objecto do escandalo geral do Povo. Determina o Rei descartar-se deste phantasma estrangeiro, que submetia ao medo tantos espiritos heroscos,

Bra vulg. e para a façanha de lhe dar a morte; só entende com desembaraço a seu irmao o Mestre de Aviz. Elle lhe escreve, e dá as razões , que o obrigao a pedirelhe, que humas mãos tao honradas como as suas, sejad o inftrumento do seu desaggravo ; lavando-as no fangue de Andeiro. O Secretario confidente, que fez a Carta, antes de a fechar the representa: Que pondere as qualidades do espírito soblime do Mestre, que se já era amado do Povo, por esta occasiao, em que elle o mettia, ficaria adorado: Que as relultas poderiao ser funestas, nao havendo no Reino Successor varad, e por isto se deviat prevenir as contingencias futuras. Produzirao estas lembranças os seus effeitos; queimou-se a Carta, e tanto na consideração do Rei, como no juiso do vassallo pesou menos a publicidade da affronta, que dar huma occasias ao Mestre de se fazer espectavel. Porém a vingança a que o Rei o escusou na vida, elle saberá tomalla honrado depois da sua morte.

## CAPITULO III,

Caracter do Rei D. Pernando, sua morte, e sepultura.

DEM ao largo tratad os nosfos Chronistas os defeitos humanos do Rei D. Fernando, e todos fazem á sua memoria a injustica de passar em silencio as fuas boas qualidades, com especialidade a bella ordem, que elle estabeleceo no interior do Reino, Digao que elle foi hum prodigo, incerto nas resoluções, com variedade, e ainda fraqueza nos modos de se conduzir: mas nad se esqueça, que elle reprimio o luxo, a demasia do trem, que já entaő começava a arruinar as casas, e o Estado. Os jogos, que sas outra peste das Repúblicas, elle os abollio por meio de penas severas. Os yagamundos erao o seu rancor; castigava a huns; fazia trabalhar; os outros, e os que erao verdadeiramente invalidos, os sustentava de sua fazenda para nao importunarem os Póvos com

Era vulg. com os clamores da mendicidade. Zeloso pela conservação do Estado, que sentia o excesso das acquisições das Ordens Regulares, publicou hum Edito, que as taixasse, antes que a sua liberdade em possuir o despojasse dos meios para se conservat.

Com a mesma idea regulou as

disposições testamentarias , para que contribuia mais a prevençao, e maximas dos intrigantes, que a vontade dos motibundos; forçados huns, outros perfuadidos a que a vida, que le lhes acabava, elles a eternizaffem na memoria das paredes de hum Mosteiro, que lhes serviria de Padrao immortal, ainda que os parentes mais chegados ficassem reduzidos ao estado triste da pobreza, que risca na alma os caracteres da honra; ou se alguma cousa lhes deixavao, em lugar de huma successão proveitosa, erao muitos pleitos impertinentes. Asim taixou a justica limites á cubica daquelles, que devem estimar a pobreza Evangelica pelo seu thesouro; daquelles a quem o desprezo do mundo coube em parDE PORTUGAL, LIV. XIX. 119

tilha, e escolhêrad a nudez por gal- Eta vulg. la da sua virtude.

Porém o Rei attento a este genero de pobres, que a vocação, ou a eleiças despojou dos teres, e haveres do seculo, do amor ás frias vozes meu, e teu; como a sua equidade natural nos seus juisos parecia dar huma nova força á authoridade Real: Elle permittio, que os testadores podessem dispôr de huma tal porçao de dinheiro a favor das Casas Regulares. por nao ser justo, que ellas sentissem hum prejuiso continuado no esquecimento perpetuo, nem os Christãos fossem privados do merecimento de deixar os seus legados, que sas huns meios approvados por Deos para a ex-piaçao das culpas. A estas disposções saudaveis se seguiras outras respectivas ao commercio, á Navegação, á Agricultura, que fizerad o Reino florescente, e sornecêrao meios ao Rei para exercitar as liberalidades monftruosas, que viras em todas es occasides Portugal, Castella, e Aragao.

Era vulg.

Depois de tantas acções brilhando tes nada mais faltava a D. Fernando para completar huma grande obra, que reparar as Praças consideraveis da: Monarquia. Elle o conseguio venturofamente com muitas, em que despendeo thesouros com largueza igual ao gosto. Nas muralhas de Lisboa, Evora, e Santarem se conservas as memorias do seu nome, e os vestigios magnificos da sua liberalidade. Como a sua Capital elle a queria, nao só forte como já fora, mas respeitavel, e formosa como a sua grandeza pedia, a nada perdoou para o confeguir. Em Evora, se se lhe nota, que arrazou a fortificação dos Romanos, que defendia a Cidade com o respeito, para levantar a sua: nos ultimos tempos, de nada serviria o respeito da dos Romanos, se a fortaleza da sua nao fizesse Evora tantas vezes respeitavel aos nossos inimigos. Os trabalhos de Santarem, e de Coimbra nao merecerao menos de exactidao, e de cuidado. Mas o que sobre tudo assombra he, que obras tao grandes, tañ

tab uteis aos Povos, tab gloriosas pa- Era vulg. ra o Reino, que pediao espaços tao longos, como erao immensas as despezas, ellas forad acabadas no termo breve de dous annos.

Huma ordem tab bella, que D. Fernando estabelecia no seu Reino, nao só lhe adquirio a felicidade de ser geralmente amado; mas nos a devemos entender pela prova mais decisiva do desejo, que elle mostrou de reparar no fim da vida os defeitos, que nad ignorava lhe erad notados desde os principios do seu Governo. Demonstração alguma de sensibilidade sobre elles occultou este Principe á vista dos seus vassallos. A mais indifferente das suas acções a propunha á idéa taó cheia de enormidade, que gradualmente lhe fosse elevando o pesar a respeito das outras, que necessitavao na realidade de compunça o mais viva para fazer efficaz o arrependimento. No burel do habito de S. Francisco, que nao despio em todo o resto dos seus dias, e decurso da doença, tinha huma fé tao forte, e huma devoção tao Era vulg.

ardente, que o regava com lágrimas de ternura, que fazem fructos dignos de penitencia. Nada havia em que naó encontrasse delicadezas de violencia hum Rei, que com a sua bondade igualava a Religao com as boas intenções.

Sobre muitas virtudes sublimes remontou D. Fernando a da constancia heróica com que supportou os ataques da sua longa molestia, a acerbidade das dores, as visinhanças da morte. Algum dia bastava vêr D. Fernando entre os homens para se conhecer, que era Rei. Agora as queixas o reduzirao a estado, que até a figura de homem destruírao; mudada a especiofidade em lastima; imagem humana', que passou com a figura do mundo, que voa. Nella situação triste o Rei D. Fernando nao se esqueceo de dispôr a beneficio dos Officiaes da sua Casa, como bom Pai de Familias, que nas recompensas dá outros tantos testemunhos de generosidade a respeito daquelles, que bem o servirao. Elle arbitrou a cada hum fundos

proporcionados, que para o resto da Era vulgvida lhes produzisse o necessario para os dommodos da passagem, sem o esperarem na demora das merçes suturas, que pela mas do novo Amo poderias nas ser promptas.

Engraveceo o mal estando o Rei. em Lisboa. Elle cuidou em se preparat para a morte, e em ordenar na vida as suas exequias. Em quanto a estas, como D. Fernando se mettia na ordem dos Reis, que no principio dos Governos o seu Povo, o seu Estado he o seu gosto, elle recusou todas as honras, que previo se poderiad fazer depois da morte a huma pessoa do seu caracter. Antes de se apartar a alma, D. Fernando se partio do mundo, amortalhando-se em vida no habito do Serafico Patriarca, com o qual esperou a morte animoso. Humilde até ao profundo do abatimento. rogou aos seus vasfallos o encommendassem a Deos mettido no número dos seus inimigos; porque nad lhes merecia outro lugar hum Rei dissipador do seu Estado, sempre entregue ás leis da

124

Era vulg. da complacencia propria; mas qué nisto sería mais heróico o seu merecimento, fazendo rogativas ao Ceo pelo seu mesmo adversario.

Desta natureza foraf os ultimos. e felices sentimentos de D. Fernando, que os acompanhou de huma innundação de lagrimas devotas, de actos de Bé sublimes, de resignação catholica no acto de receber os Sacramentos da Igreja. Assim morreo o Magnifico Rei D. Fernando em Lisboa aos 21 de Outubro, com 38 annos de idade 4 e nove dias, e de Reinado 16, nove mezes, e tres dias. Seu, corpo foi depositado no Convento de S. Francisco de Lisboa, donde o levárao á sepultura, que elle mandou fazer em vida no Convento do mesmo Santo na Villa de Santarem com o Epitafio simples: Aqui jaz: o mui nobre Rei D. Fernando, filho do mui nobre Rei D. Pedro, e da Infante D. Constança. A disposição natural se excedeo nelle com elegancia formola em aspecto de Principe, em magestade evidente, em graca particular, que o distinguiad entre Era vuls.
os outros homens, som a ser a la como

Cum a morte de D. Femando esquecerat en Portugal os seus desconcertos de homemy que antes se lhe arguia6 ... as funs: prodigalidades indifcretas / que deixavat os thefoures efgotados ; as fuas guerras fem confideragao, que tantos damnos caulárao aos Povos 4 os seus amores inquietos com D. Leonor; que pozerao no Throno a huma vaffalla defatendidas muitas Princezas : e so lembravao as suas virtudes catholicas ; la su piedade para com Deos; o seu respeito á Igreja Santa; a sua indole benigna; o seu animo affavel, e brando, que ainda aos mais humildes agafalhava; que aos desvalidos soccorria; que o facilitava ao trato; que o inclinava a mostrarse ao Povo; que lhe desterrava as idéas da vingança; que nao lhe confentia ser avarento; que o forçava a passar de liberal a prodigo; e que era a origem do amor universal, mais necessario aos Principes, que as maximas de fazer-se temer.

Bis vulg. ... Este Rei criou de novo os dous grandes empregos de Condestavel , e -Marichal na occasias, em que reformou a Milicia, que ainda se conduzia pela forma da antiga Lusitania. O segundo Condestavel foi D. Nuno Alvares Pereira , e o primeiro Marichal Gonçallo Vasques de Azevedo. Para nos darmos noticia do exercicio destes cargos i he necessario sabermos o modo do antigo Regulamento ., que por elles foi reformado. Por successão dos nossos Lusitanos primitivos chegou até ao tempo do Rei D. Fornando o uso de chamarmos ao exercito Hoste; á fua va-guarda Dianteira; á sua retaguarda Caga; aos dous lados Costaneiras. Quando o Rei nao estava presente, o Alferes Mor commandava toda a Hoste; mas quando assistia o Rei, o Alferes cobria, e governava só a Dianteira. A Hoste se compunha da gente de pé, e cavallo, que combatia com differentes generos de armas de ferro, páo, fundas, béstas, virotões, e outras de arremeço, que entao chamavao armatoste. Os movimenmentos erao á proporção do modo dos Era vulgi combatentes, e as divisões dos corpos se chamavao mangas, que se avancavao conforme a necessidade co pe-

D. Fernando mudou os nomes, e fórma militar com pouca differença do que hoje se pratica. Fez da jurisdição do Alferes Mor tres empregos distintos, todos de grande authoridade. A elle somente o encarregou de levar, e defender a Bandeira Real; e para o governo do corpo do exercito criou os cargos de Condestavel, e Marichal com muitos subalternos, que erad outros tantos Auditores, e Ajudantes, estes que serviab de receber as ordens, os outros de fazer justiça. A Dignidade de Condestavel principiou entre os antigos Romanos, donde pafsou ouso ás outras Nações, e ultimamente a Portugal no anno paffado de 1382, em que o Rei D. Fernando criou o primeiro, que foi D. Alvaro Pires de Castro, Conde de Arrayolos, irmao da Rainha D. Ignez de Castro. A este se seguio o grande D. Nuno

Era vulgi Alvares Pereira, e dabi em diante se conservou sempre o emprego nos seus Descendentes até a Acclamação do Rei D. Joao IV., a cuja coroação assistio com o estoque o Marquez de Ferreira D. Francisco de Mello. Depois no juramento de seu silho o Infante D. Pedro para Regente, levou a mesma infignia o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira.

> · Esta palavra, que val tanto como dizer Conde-Estavel, significava que o Condestavel era hum homem que assistia sempre ao lado do Rei. No exercito era a primeira pessoa depois delle, se estava presente, e na ausencia fazia todas as suas vezes. Elle podia na guerra usar de guiao, de maças, de heraldos, e de Estoque embainhado com a ponta para baixo, em differença do Rei, que o levava nú com a ponta para cima. As suas regalias sas as mesmas dos Duques, o Coronel alto, o elmo direito, e dourado. Pertencia-lhe eleger Capitaes, exploradores, guias, atalaias; marcar terreno ao exercito; resolver sem appellação os

casos de justica; ter parte nas prezas, Era vulg.
e unir nos Bandos públicos a sua voz
á do Rei. Nas Praças, em que este
assistia, tinha o Condestavel as chaves,
e elle punha os preços aos generos,
que os vivandeiros trazias ao exercito. O exercicio do cargo de Condestavel nas cousas concernentes á guerra, o das hoje os Reis ao seu arbitrio, nomeando Generaes, e Chéses
das Armadas a quem lhes parece,
servindo elle de hum titulo honorario.

Do Marichal diz o Livro do Rei D. Diniz, citado no Capitulo XLVIII. Livro XXII. do VIII. Tomo da Monarquia Lusitana: Que depois de Condestavel he o maior, e mais honrado officio da Hoste, porque a elle pertence fazer muitas cousas, que tangem á governança da Hoste, segundo se dirá em diante; e bem assim dos que pertencem á governança da justiça, assim como ao Condestabre, e elle lhe pode dar, ou mandar a seu Ouvidor, que lhe dê provimento com direito. Este emprego nos tempos em TOM. V. que

citos.

Era vulg. que fallamos, era huma justiça nos exercitos, que os fazia prover de agua, e lenha: que tinha a seu cargo exercitar os soldados nas evoluções militares; Castigar-lhes os crimes: Que tinha as chaves das pórtas das Praças; rondava as sentinellas; fornecia mantimentos aos campos; examinava os pesos, e medidas; tinha inspecça6 juntamente com o Condestavel em todos os negocios civis, e criminaes do Exercito. O primeiro Marichal de Portugal foi, como disse, Gonçalo Vasques de Azevedo, Senhor da Louri-nhã, criado pelo Rei D. Fernando, e que pelo mesmo modo do Condestavel, veio a parar em titulo simples de honra, que os Reis derao a alguns Fidalgos; porque no exercicio lhes succederad os Tenentes Generaes. que sao as segundas pessoas dos exer-

> Além destes empregos, e das innumeraveis mercês, e gratificações, que o Rei D. Fernando fez em sua vida, como eu deixo referido: Ellefoi o primeiro, que augmentou o nú

mero, e deo forma aos Titulos, que Era vulg. até entad erad raros, e tinhad pouca authoridade no Reino do tempo dos primeiros Reis até D. Diniz, e D. Pedro; este que sez Conde de Barcellos a D. Joao Affonso de Menezes; aquelle que antes deo o mesmo Condado a D. Joao Affonso de Albuquerque. D. Fernando porém, que nao podia ter a liberalidade ociosa, e aquelles dous exemplos o estimulavao a honrar os benemeritos: Elle nomeou Conde de Neiva, e Faria a D. Gonçalo Telles de Menezes, irmao da Rainha: Conde de Cea, e de Sintra a seu tio D. Henrique Manoel de Vilhena, filho bastardo de seu Avô D. Joao Manoel, Principe de Vilhena: Conde de Barcellos, e Orense a D. Affonso Telles de Menezes, filho de D. Joao Affonso Telles, e porque morreo moço, deo o Condado de Barcellos a D. Joao Affonso Telles de Menezes, irmao da Rainha D. Leonor: Conde de Arrayolos, Alcaide Mór de Lisboa, e Condestavel a D. Alvaro Pires de Castro, irmao da Rai-I ii

## 132 HISTORIA GERAL

Era vulg.

nha D. Ignez de Castro: Conde de Ourem a Joao Fernandes Andeiro: Conde de Viana a D. Joao Assonso Telles de Menezes, filho do Conde D. Joao Assonso Telles, que os seus mesmos vassallos matárao na Villa de Penela.

Finalmente, o Gentil D. Fernando elegeo por devisa o Emblema mysterioso de huma espada, que do mesmo golpe atravessava dous corações. e por alma a letra: Cur non Utrumque: Se este Symbolo nab fazia allulao á ferida do amor, que com a melma estocada penetrou o seu, e o coração de D. Leonor Telles para os unir, quando os despedaçava: Com elle quereria fazer entender, que a sua penetração descobria as idéas occultas, que erao arcanos dos corações humanos, ainda que remontados para todo o exame, objectos de probabilidades á sua perspicacia, que teria a honesta jactancia de saber prevenir defignios nao manifestos.



## LIVRO XX.

Da Historia Moderna de Portugal.

## CAPITULO L

Movimentos de Portugal no principio do Interregno, que se seguio a morte do Rei D. Fernando.

Á mais o Reino de Portugal, de- Era vulg. pois que teve Reis proprios, sentio os effeitos tristes, que a Anarquia costuma causar nos Estados. Diz o nosfo Faria e Sousa com a sua costumada eloquencia nesta occasiao: Que silhos dos seus Reis viao os Portuguezes, e nao lhes deixavao vêr Succesfores para o seu Reino as confusões. que se seguirao á morte do Rei D. Fernando. Pouco mais de anno e meio durou este Interregno; mas em espaço tao curto correrao aquellas confusões tao apressadas, que alagárao o Reino com huma innundação de ca-

Era vulg.

lamidades. Via-se nelle a D. Joad, Mestre de Aviz, além de bastardo solemnemente professo va sua Ordem, bem longe dos pensamentos de reinar. Vian-se desterrados em Castella aos Infantes D. Joa6, e D. Dinis, que se tinhao desnaturalizado, e tomado as armas contra a Patria. Via-se a Rainha D. Brites casada com hum Rei estranho, que levava Portugal a dominio alheio com dor intoleravel dos Portuguezes, que a contemplavao filha de huma mái aborrecida, e que nascêra. de hum adultetio. Todas estas meditações populares animárao o espirito intrigante da Rainha para se encarregar do Governo sem opposição, até que os successos corressem o véo aos mysterios, que se occultavad no fundo dos animos.

Quando o Rei D. Fernando fez o casamento de sua filha em Castella, a uniao das Coroas soi entao olhada como hum evento muito ao longe, e como huma entidade, que parecia quimera. Agora que o acontecimento já se via de perto,

elle se temeo como huma realidade En vulg existente, que perturbava os animos, e chamava pelas desgraças. Dous espiritos, que etad os primeiros mo-veis para agitaçad das máquinas, que nao poderiao retardar os movimentos, logo, e sem demora derao assumpto para ser geral a inquietação. O primeiro dentro em casa, que era o da Rainha, sentio menos a morte do Rei, que a possibilidade de perder o governo do Reino, e cuidou em promover toda a sórte de meios, que entendeo proporcionados ao seu fim. O segundo espirito, que era o Rei de Castella, nao teve paciencia para perder tempo fem representar a Portugal, que já lhe pertencia o dominio por sua mulher a Rainha D. Brites, como her-

No mesmo mez da morte do Rei D. Fernando mandou elle a Portugal a Assonso Lopes de Tejada, e ao Arcediago de Cea pedir a sua acclamaçao, e a da Rainha, que com esseito se fez em alguns lugares da fronteira; mas a Corte, e os Povos mais prin-

deira.

ci-

\_

Era vulg. cipaes o nao consentirao; duros em se sugeitar a huma dominação, que sobre a impedirem as Leis fundamentaes do Reino, ella era taó opposta aos sentimentos vulgares da Nação. Os nossos Chronistas, especialmente Fernad Lopes, tratad ao largo o successo, que em Portugal tiveras estas pertenções do Rei de Castella, que informado do que nelle se passava, e resoluto a nao perder tempo, nem a observar os Artigos do Tratado matrimonial, nao tendo ainda successao da Rainha, propôz no seu Conselho: Se devia entrar logo por Portugal? Se o havia fazer pacifico, ou em tom de guerra? D. Pedro Fernandes de Velasco com os Fidalgos maduros, circunspectos, e sabios dissuadirad ao Rei, tanto as armas, como a entrada no Reino, em quanto senao enchiao as condições do contrato de successa6. Os lisongeiros, moços, e inexpertos o persuadirao tudo ao contrario; mas o Rei , fazendo uso da prudencia á vista de dictames tab encontrados, suspendeo por entao a vehemencia dos

DE PORTUGAL, LIV. XX. 137

desejos para dar mais lugar ás refle. Era vulg.

Esta irresolução interina se rodeou, e occupou de outras imaginacoes, que fomentavao os sustos de ser possivel ao Rei de Castella deixar de reinar em Portugal. Elle tinha presentes dous objectos, que faziao nao parecerem temerarios os seus juizos. Hum era o Infante D. Joa6, que sabendo a noticia da morte do Rei seu irmao, podendo a seu salvo recolherse ao Reino, que anciosamente o desejava; foi tal a sua indolencia, que permaneceo immovel em Castella para agora ser preso, e posto em seguro, como tropeço o mais forte, que se entendeo impediria aos presumptivos Reis a sobida ao Throno. O outro foi o irmao do Rei D. Affonso de Noronha, Conde de Gijon, que estava casado com D. Isabel, filha bastarda do defunto D. Fernando; prendendo a ambos, e confiscando-lhes os' bens, que tinhao em Castella, para que os Portuguezes nao preferissem esta filha do seu Rei, e seu marido,

Era vulg.

a elle, e a sua mulher. As mesmas, cautelas se usara com o Infante D. Diniz; e fora estas quatro victimas innocentes as primeiras, que o ciume do Rei de Castella sacrisicou á injustica da sua ambiça o.

Como a prisao dos dous Infantes. do Conde de Gijon, e sua mulher davao ao Rei huma especie de seguranca a respeito das entreprezas, que elle entendia poderiao intentar a seu prejuiso: com as imaginações de herdeiro de seu Sogro D. Fernando, she mandou fazer honras magnificas na Igreja de Toledo, para que a pompa desta ceremonia fizesse mais acceitavel a proclamação de Rei de Portugal, que se lhe havia seguir na mesma Cidade. Para a fazer exercitando o cargo de Alferes Mór, nomeou elle a Vasco Martins de Mello, que tinha ido de Portugal em serviço da Rainha; mas o generoso Fidalgo lhe respondeo: Que elle nao podia accei-tar a merce, que Sua Alteza lhe sazia, porque era vassallo, e Guarda Mor do Rei de Portugal, que elle

ain-

ainda ignorava quem houvesse de ser; Era vuige no caso de se declarar huma guerra em Castella, e Portugal, elle por caso algum queria tomar armas contra a sua Patria. Dissimulou o Rei a magnanimidade de Vasco Martins, e entregou a bandeira Real a Joa6 Furtado de Mendoça, que sendo Castelhano, nao duvidou acclamar Rei de Portugal ao seu Monarca, que devia

ter propicio para a sua fortuna.

Entaő succedeo o acaso do pé de vento, que rasgou a bandeira, e separou as Armas de Portugal, que estavad por baixo das de Castella. O suçurro do Povo foi o primeiro interprete deste prodigio, que persuadia a desuniad dos Reinos na rotura da infignia. O espirito da lisonja acodio com o remedio, antes que o ruido tomasse corpo, e lembrou ao Rei, que aquelle caso succedia: Porque as Armas de Portugal erao as chagas de Jesu Christo que inconsideradamente se poserao em lugar inferior ás de Castella: que se deviao collocar com igualdade para a reverencia evitar o destroEra vulg.

ço. Assim se sez para continuar a acclamação, que se concluio em Toledo, e na Povoa com cortezia do vento, que respeitou na bandeira, as Armas postas no seu lugar devido, mais decente.

Feitas estas cousas em Castella. e assustado Portugal da revolução, que a seu respeito contemplava naquella Monarquia: O Mestre de Aviz D. Joao se servio della para pretextar o requerimento, que fez ao seu Rei; pedindo o Governo do Reino, até que elle tivesse filhos da Rainha D. Brites. Esta demanda recusada ao Meltre seria o passo mais vantajoso ao Rei de Castella se elle a concedera. Ella line abriria seguro o caminho para a uniao da nossa Coroa com a sua; ninguem lha disputaria, e o Mestre seria o sustentaculo mais firme dos seus interesses. Mas como o Dominante Supremo dos Imperios tinha formado sobre Portugal designios, que os homens entad nad chegavad a pensar: Elle fez conceber ao Rei de Castella hum grande temor do Mestre de Aviz,

por ser dos Portuguezes tao amado, Era vulgo como elle aborrecido: que os Póvos vendo-o com authoridade, se lhe inclinariao mais por gosto: que tomando-o á doçura do Governo, que elle saberia temperar, viriao a fazer os ultimos esforços para o possuir Rei. Estas idéas sunebres tanto o occupárao, que nem podia ouvir fallar na pertenção do Mestre, julgando impossivel estar com socego na regencia de hum Principe Portuguez em Portugal, quando inteiramente lho perturbavao os Insantes sem acção em Castella.

O Mestre, escandalisado desta repugnancia, soube aproveitar-se da desinclinação dos Portuguezes ao Rei estranho para se declarar Chése de partido a favor do socego da Nação. Elle se revestio de todas as exterioridades de doçura, de agrado, de docilidade, que sabem ganhar corações para os ter savoreis nas conjunturas, que soste savoreis nas conjunturas, que soste dispondo a Providencia. A liberalidade das mãos se sez inseparavel das assabilidades do rosto; e inalteravel no systema de não dar passo, que

Era vulg.

que nao fosse movido pelas deliberações do Conselho de Estado, attrahio os votos universaes da Corte a seu favor. Elle, que nao podia considerar indeflerente o negocio da successas, bem contemplava, que nao lhe bastavao so os expedientes de se fazer amado, sem o concurso da audacia, do valor, da dexteridade para se oppôr a quaesquer designios, que intentasse Castella. Por outra parte alguns dos Fidalgos, especialmente D. Nuno Alvares, e seu tio Ruy Pereira, entendiab, que todos os projectos do Mestre haviao ter principio na morte, que elle devia dar ao escandaloso Conde de Ourem, objecto do odio do Povo, dos agrados da Rainha, da injuria á memoria do Rei D. Fernando. Ella ficou ajustada entre os tres; mas o Mestre considerou depois circunstancias, que entendeo o devias suspender para melhor se segurar, e prevenir para o futuro mais firmeza.

Quando o Mestre laborava nesta irresolução, o veneravel velho Alvaro Paes, que sora Chanceller Mór dos

Reis

Reis D. Pedro, e D. Fernando, e que Era vulg. nada quiz fiar de Cartas, e de recados: com o pretexto da authoridade dos annos, e queixas da velhice, chamou o Mestre de Aviz a sua casa, e tendo-o presente lhe disse: Vos, Sephor, nao penetrareis os motivos fortes, que me obrigárao a chamar-vos a esta casa pelo Conde de Barcellos, que já está instruido das minhas intencoes zelosas a vosso respeito: Eu servi com o amor, fidelidade, e candura, que sabeis ao Rei D. Pedro vosso Pai, e a vosso irmao D. Fernando: Quem pode sentir mais que eu as injurias, que á sua memoria faz esto Joad Fernandes Andeiro? E de que caracter he a que vos recebestes delle, quando fostes preso em Evora, e esteve a vosta vida por hum sio? Vós pensais-vos seguro em quanto este homem viver? E em Portugal ha outra mao, senao a vossa, que o tire do mundo para desaggravo da hon-ra de vosso irmao, estabilidade da Monarquia, e conservação da vosta Pessoa? Morra Joao Fernandes Andeiro

Era vulg. ás mãos do Mestre de Aviz na face da Rainha D. Leonor: que este golpe façanhoso descobrirá o amor do Povo para comvosco, quando feita esta morte, os vosfos criados, e os meus publicarem pelas ruas de Lisboa, que vos no Paço estais em grande perigo. fomentado pelo mesmo Andeiro, que vos aborrece.

> Este discurso nas surprendeo o Mestre; mas deixou-o hum pouco penfativo para consultar o valor á prudencia; para se determinar em hum negocio, que confundia o seu interesse particular com o commum do Estado; para conhecer plenamente, que o remedio de tantos males públicos unicamente dependia da morte do Conde Andeiro; para dispôr na idéa o modo, que se fizesse plausivel aos moradores de Lishoa; e depois de chamar tudo á preiença prompta do scu espirito, respondeo resoluto a Alvaro Paes: Eu tomo á minha conta a morte do Conde de Ourem. O velho ardente, banhado em lagrimas de complacencia, se abraçou com elle, roin-

rompendo neste transporte zeloso: He Era vulg. verdade, filho, e Senhor, o que vos prometteis fazer? He verdade (lhe tornou o Mestre) que o sangue infame de Andeiro salpicará as mesmas aras sagradas, que profana. Entao o Velho Paes, soffocado em soluços, concluio dizendo: Filho, agora vejo a differença, que tem os filhos dos Reis dos outros homens: E lhe deo hum osculo amoroso.

Assim se hiao dispondo insensivelmente as cousas a favor da fortuna do Mestre de Aviz; mas a Rainha era muito politica para deixar de temer o grande credito, que elle hia adquirindo, e demasiadamente penetrativa para nao prevenir os defignios, que elle podia conceber, ou fosse para conseguir a Regencia, ou para alcançar a Coroa. Ella, combatida de tantos movimentos estranhos, formou a idéa, de que nada lhe era tao conveniente como ter segura a pessoa do Mestre longe da Corte: mas desejando de o fazer com huma apparencia de honra, que a ella nao el-TOM. V. K ti-

# 146 HISTORIA GERAL

tivesse mal, e do Mestre sosse bem recebida; o persuadio, como a situação de tantos negocios a sorçavao a pedir-lhe se quizesse encarregar do governo da Provincia do Alem-Téjo, que necessitava de huma pessoa respeitavel aos Póvos perturbados, que os contivesse até vér o semblante, que tomavao as cousas. Ou sosse que o Mestre entendeo, que nesta eleição a Rainha fazia delle huma grande constança, ou que por nao estar constante na sé do Povo de Lisboa, duvidava declarar as suas inten-

se dispôz para a partida.

ções, e cumprir a promessa, que sizéra a Alvaro Paes: Elle acceitou o novo cargo, que lhe conseriao, e

### CAPITULO II.

O Mestre de Aviz, nomeado Governador do Alem-Tejo, volta do caminho, mata ao Conde de Ourem Joao Fernandes Andeiro, e he avclamado Regente do Reino.

NAO he explicavel a complacencia, que mostrárao a Rainha, e Andeiro da acceitação do Mestre, que se dispunha a marchar para o Alem-Téjo a occupar o governo da Provincia. No dia da partida as consciencias criminosas redobrárao o júbilo; mas foi de pouca duração a alegria. O Mestre, que pernoutara em Santo Antonio do Tojal, nao pode ter socego, atacado de muitas lembranças. Elle se contemplava o refugio da Corte, que deixava orfa; a palavra empenhada a Alvaro Paes, que nao cumprira; o segredo communicado a varias pessoas, que poderiao revella-lo, e elle sicar perdido: Tudo ima-gens sunebres, que o sizerao deter-K ii mi-

Era vulg. minar a retroceder, e sem perda de tempo tirar a vida ao Conde. Para cobrir a resolução, mandou a Fernando Alvares de Almeida seu Védor viesse na mesma noite á Cidade, e avizasse a Rainha, como elle no dia seguinte voltava á sua presença por entender necessario pedir-lhe novos descachos para segurança das fronteiras da Provincia, sem que nella tivesse mais demora. Servio a industria do Mestre para nao fazer suspeitosa à vinda á Rainha, e ao Conde, que o esperárao sem maior sobresalto, faceis, e credulos, como sem remorfos.

> A sua chegada na manha seguinte em companhia de alguns homens armados nao deixou de perturbar a Rainha, que lhe perguntou o motivo de retroceder, e a causa de conduzir gente com armas. A ambas as perguntas respondeo o Mestre com simulaçao ajustada, que a Rainha teve por indifferente; mas ao Conde pareceo affectada, e para evitar o que temia, mandou ás suas creaturas.

que com pressa fossem a casa armar-Eta vulgo se, e voltassem a acodir-lhe no perigo, que receava. Este desacordo sacilitou a occasiao ao Mestre, que os mais Fidalgos forao deixando para a executar, por lhe perceberem a intençao. Entretanto os Condes de Barcellos, e Ourem disputavad entre si, qual havia dar naquelle dia de jantar ao Mestre; mas elle ordenando ao de Barcellos se retirasse com os mais, e o esperasse em sua casa: tomou da mao ao de Ourem, como quem queria dizer-lhe algum segredo, e quando o teve na camara immediata ao quarto da Rainha, a hum golpe de espada lhe abrio a cabeça. Acodio Ruy Pereira; atravessou-o com hum estoque, e cahio morto o monstro da fortuna, o infeliz Joao Fernandes Andeiro, que pagou com o seu sangue derramado por mãos Reaes os crimes, com que profanára o sagrado da Magestade insolente, e temerario.

O Mestre se retirou immediatamente a huma das varandas do Paço: mandou a alguns dos seus criados desEco volg.

cessem a fechar-lhe as portas : ordenou a outros marchassem a cavallo, clamando pelas ruas até a casa de Alvaro Paes, que acodissem a seu Amo. que o queriao matar em Palacio. As mais peffoas, que nelle estavad. atonitas com o successo nas imaginado, cuidárao em salvar-se sugindo, duvidosas do que lhes poderia sobrevir. A Rainha gritando a altas vozes, que lhe tinhao matado o criado mais benemerito, e fiel, sem merecimento para golpes tao crueis, e deshumanos, mandou perguntar ao Mestre, se tab bem ella tinha de morrer. Elle se justificou, ordenando se lhe dissesse: Que fora indispensavel a huma pessoa da sua qualidade tomar as armas, nao contra huma Rainha; mas a favor do Povo para o livrar de hum Ministro odioso, que lhe tyrannizava a Patria: que se o mesmo Povo tivesse a audacia de lhe faltar com o respeito devido á sua Magestade, que elle faria huma gloria bem particular de morrer na sua defensa.

Em quanto no Paço se passavad Era vulg. estas cousas, os criados do Mestre atroavao as ruas de Lisboa, pedindo soccorro para seu Amo, que estava chegado aos termos de perder a vida, pelas sugestões da Rainha cruel ás mãos do tyranno Conde de Ourem. Assim se conduzirao até a casa do Velho Alvaro Paes, que recobrando espiritos com a boa nova, que esperava, montou a cavallo, e sahio fazendo as mesmas exclamações, voando a auxiliar o Mestre no figurado aperto. Nao he crivel a comoção, que esta nova causou no Povo de Lisboa, sem distinçao de sexo, ou idade. Todo elle correo de tropel ao lugar do imaginado perigo do seu Principe, que diziao fora chamado do caminho do Alem-Téjo com engano para o matarem dentro das paredes do Paço. Quando o virao com as portas fechadas, o furor degenerou em desesperação, suppondo o Mestre já morto, e se lançou a dar-lhes fogo para elle sobir, e abrazar quanto estivesse dentro. Entao se lhe mostrou o Mestre

Era vulg. a huma janella gritando, que elle estava sab, e salvo; que o morto era o Conde de Ourem; que se portassem como bons Portuguezes a favor da Patria á maneira do seu exemplo. Os vivas, que feriad os ares, foi o applaulo della vigorola acçao, que levou ao Mestre em triunfo entre a Nobreza, e o Povo ao Palacio do Conde de Barcellos, irmao da Rainha, que o esperava cheio de alvoroco com outros muitos Fidalgos. todos officiosos.

Posto em seguro o Mestre, continuavao os alaridos do Povo, que fe faziao mais horrorofos com os repiques plausiveis dos sinos, em que a Igreja Cathedral nao imitava as outras. Entendeo o Povo, que esta omissao provinha do Bispo ser Castelhano, o D. Martinho Scismatico. que já o fora de Sylves, e por este tempo tinha sido criado Cardeal em Avinhao pelo Anti-Papa, abertamente faccionario da Rainha. Elle, que ouvia o desconcerto do estrondo, e ignorava o motivo, até saber a causa

delle, fez fechar as portas do Tem-Era vulg. plo; sobio-se á torre, e com elle Gonçalo Vasques, Prior de Guimarães, e hum Escrivao de Sylves, que era seu hospede. O Povo, que o conheceo no alto da torre, transportado de furor, porque nao mandava repicar os sinos em applauso do Mestre triunsante, sem mais averiguação sobio a cima Sylvestre Esteves, Procurador da Cidade, com mais dous, e arrojárao o Bispo, o Prior, e o Escrivad da torre abaixo: Quéda mysteriosa, que permitio Deos para mostrar castigo ás mãos dos Portuguezes, ainda que com indignidade, o unico Prelado, que entre elles sustentou incorrigivel o escandaloso Scisma. A infima plebe despio o cadaver respeitavel, que levou de rastos pela rua, clamando: Justiça, que manda fazer o Papa nosso Senhor neste Scismatico Castelhano por desobediente á Santa Madre Igreja de Roma.

Quando cessárao os movimentos populares, o Mestre, acompanhado dos Condes de Barcellos, e Arrayo-

# 154 HISTORIA GERAL

Era vulg. los, de muitos Grandes, e dos seus criados armados, foi na mesma tarde ao Paço justificar-se com a Rainha do insulto comettido na sua presença. Elles a encontrárao na sua Camara coberta de luto, e a percebêra6 alvoroçar-se com esta nao pensada vilita. Supprio com tudo a corage da Soberenia as evidencias covardes da natureza, e com os restos da Magestade, que ainda guardava no fundo do espirito, ella os recebeo como Rainha. Ao Mestre tratou com as distinções devidas á sua qualidade; aos Grandes deo sinal para se assentarem, como elles tinhao direito de o fazer. O Mestre se lançou aos seus pés, pedindo perdao, nao de matar ao Conde Andeiro, mas de o fazer na sua presença. Todos os Fidalgos animárao com instancias os modos infinuantes, de que o Mestre se servia para applacar a Rainha, e a pôr em situação de não levar todo o tempo da vilita em silencio.

> Em fim, esta Princeza, que flucuava entre a vehemencia da dor, e

os desejos da vingança, forçada por Era vulgantos rogos, nao pode escusar-se de dizer ao Mestre: Que o perdao que lhe pedia do attentado, que fora hum effeito da sua liberdade, nao admittia formalidades, que todas eraő inuteis nos apertos da occasias, que só demandava applicações sérias para nao divertir os cuidados da segurança do Reino: Que o Rei de Castella se sazia prestes para entrar em Portugal com mao armada, trazendo na frente do exercito o Direito indisputavel, que lhe déra o casamento com sua filha a Infante D. Brites. O Mestre penetrando, que a industria só a elle o feria, quiz ser só o que respondesse, e sem dar intervallo á consideração, que parecesse temor, lhe voltou prompto: Senhora, Vossa Alteza deve avizar ao Rei de Castella, que suspenda a sua marcha para Portugal, senao que se poem no risco de me encontrar em parte, aonde Eu lha faça parar, e o detenha. A Rainha, com gesto bem pouco fignificante, esfor-çou esta critica: Vos Principe o haveis

Era vulg. veis deter, o haveis fazer parar? Porque nad obrastes essas gentilezas nas occasiões, que se offerecêrao em vida do Rei vosto irmao? O Veneravel Alvaro Paes, que notou a indiscriçao por assumpto avançado na visita, disse para o Mestre: Senhor, saiamos daqui para fora, que nos somos muito pelados, e por grofleiros delagradamos á Rainha. Assim o fizerao todos, e a deixárao lutando com a saudade, e a cólera, com a vehemencia da dor, e desejos da vingança.

O Povo sem sugeiças continuou nos desatinos, que sao vulgares nos Interregnos; e transportado do odio, que concebêra contra a infeliz Rainha, occupava em magotes as ruas, e praças públicas, disposto a pilhar as casas dos faccionarios da mesma Rainha, especialmente as dos Judeos poderosos, que ella amparava. Appareceo o Mestre a cavallo, como Iris, a applacar estas turbulencias, servindo-se do nome da Rainha. O Povo lhe protestava, que esta authoridade nat o abatia : que mandasse Era vulg. Sua Alteza em seu nome se queria ser obedecido com todo o coração, to-da a alma, todas as forças do Povo de Lisboa. O mesmo lhe succedeo com o Juiz do crime Antad Vasques, ao qual ordenando, que em voz da Rainha mandasse deitar hum bando para pessoa alguma entrar armada no Gueto dos Judeos; elle lhe respondeo da janella abaixo, aonde o estava vendo passar rodeado da Nobreza, e Povo: Eu mando lançar o pregao; mas em nome de Vossa Alteza que he so a quem conhecemos por Senhor, e Defensor. Assim se fez; e á maneira do mar, que amaina de repente, quando calla o vento, o Povo se pôz em socego profundo, quando ouvio no bando a voz do Mestre, que parecia respeitar já como seu Řei.

Esta acclamação ruidosa, o alvoroço de tantos corações, ainda nos indifferentes, e desinclinados, entrárao a fazer tao geral a comoção, que todos os córpos de Lisboa pareciao ani-

Era vulg. animados de hum mesmo espirito. Só a Rainha sem acordo pela depressas da sua authoridade, cada clamor favoravel ao Mestre era hum estimulo, que lhe picava os desejos da vingança. Os dicterios públicos, e livres das mulheres tanto lhe feriad a alma. que dizia senao dava por satisfeita em quanto nao enchesse saccos das suas linguas. Por outra parte a sua politica affectava, que nada estimaria como a paz; e porque a sua pessoa era a origem da discordia, animou a industria com se retirar para Alemquer, como quem arrancava da face dos sediciosos a causa dos tumultos. Ainda que ella foi acompanhada por seu irmao o Conde de Barcellos, e de outros Fidalgos de grande caracter, nao se teve por segura em Alemquer das tentativas audaciosas do Povo de Lisboa, e negociou com Gonçalo Vasques de Azevedo, Alcaide Mór de Santarem, ser admittida naquella Villa. Assim forao principiando os grandes trabalhos da prodigiosa mulher D. Leonor Telles de Menezes, que chegou a ser Rainha de Portugal; ago-Era vulg. ra hum objecto lastimoso da sórte.

A retirada furtiva desta Senhora para Alemquer nao podia deixar de perturbar o espirito do Mestre, que se persuadio traçava ella a sua ruina por meio de alguns parciaes, que occultos em Lisboa attentariao contra a sua vida. Para elle se segurar na fidelidade dos que o seguiao, e desarmar o partido, que lhe poderia ser contrario, entendeo a sua magnanimidade, que devia provar as ideas ardilosas. A primeira foi espalhar a voz, de que o retiro da Rainha para Alemquer se terminava a perdello; e que elle para lhe fugir á indignação, se retirava para Inglaterra. Para melhor cobrir a simulação, mandou embarcar as suas equipagens. Neste lance foi mortal a dor do Povo, que sem concerto o hia buscar ao seu Palacio, e encontrando-o na rua feria o Ceo com clamores, os seus ouvidos com rogos, forçando-o a responder-lhe. O Mestre, que via o effeito desejado dos seus intentos, assegurou ao Po-

#### 160 HISTORIA GERAL

Era vulg.

vo, que socegasse; que elle lhe empenhava a palavra de nas sahir do Reino, e defendello contra quaesquer usurpadores da sua liberdade até dar a vida.

Quando o Mestre assim fazia hum partido de corações officiosos, o da Rainha nao respirava mais que vingança. Ella se transportou de gosto com a noticia da retirada do Mestre para Inglaterra; e resoluta a abysmallo, ganhou o Capitao do navio para saltar com a tripulação em alguma praia, e deixar o vaso á descrição das ondas; mandando ao mesmo tempo postar com cautela gentes da sua facçao pela costa, para que varando a não, matassem o Mestre, e os seus criados. Estas disposições da Rainha nasciao da ignorancia dos extremos paticados em Lisboa pelo Povo, a que deo a ultima mas o nobre particular Alvaro Vasques, que buscou o Mestre, e em nome da Naсаб se resolveo a fallar-lhe assim: Que injustica he esta, que quereis praticar sobre nos? Abandonar hum Reino. que

que vos reconhece, e vos estima por Era vulgi seu Protector? Que vos obriga a esta temeridade? O furor de huwa mulher? Que mais pode ella fazer, que ameaçar? E ameaças de huma mao fragil hao de causar temor ao vosto peito viril, rodeado de hum Povo siel, que espera em pouco tempo ver-vos reinar? Estes sas os sentimentos de todos os bons Portuguezes. Os volsos em nada devem ser dessemelhantes.

O Mestre de Aviz acaba de se confirmar no affecto de que he devedor ao Povo; mas com o desejo de entreter a Rainha, que na repugnancia ao perdao da morte de Andeiro, mostrava, que a dor, e a vingança lhe faziao aborrecidos os Portuguezes, e o Mestre: Elle com huma traça nova intenta oppôr á paixao do odio a contrária da ternura. Declarase o Mestre amante da Rainha, e com todo o segredo lhe manda fallar a Alemquer em casamento, que conseguido lhe segura o Throno, e repugnando-lhe justifica as acções. A TOM. V. L RaiEra vulg. Rainha, que ou percebeo a idéa, ou nao pode vencer o rancor para dar o lado ao matador do seu valido, respondeo á proposta com termos ultrajantes, que o capitulárao por huma temeridade, por huma affronta da sua soberania; como se o fisho bastardo do Rei D. Pedro, nao sosse marido competente para a mulher, que a qua-

nando.

Conheceo o Povo de Lisboa, que a Rainha nao se occupava de mais pensamentos, que os de escogitar os meios para tirar a vida ao Mestre, unica esperança da Pátria assista ; e sem mais demora todos os sieis Portuguezes á força de rogos, lagrimas, e persuasões na Igreja de S. Domingos conseguírao, que elle consentisse ser acclamado Regente, e Desensor do Reino, até que o Rei de Castella tivesse filhos da Rainha D. Brites. Os partidarios da Rainha, os que duvidárao, que o Mestre podesse conservador de conser

lidade particular fez esposa de Joao Lourenço, e a inclinação do amor frenetico elevou ao Throno de D. Fer-

103

var-se na Regencia, abandonárao Lis. Era vulg. boa. Nao se perturbou o seu espirito: antes, como se estivesse vendo a gloria dos successos futuros, com toda a tranquillidade formou o Conselho das pessoas mais habeis da Corte, entre ellas os seus fieis servidores Joao das Regras, e o memoravel Alvaro Paes, resuscitado á occupação do seu antigo cargo. Entao lhe disse este Hetóe magnanimo: Senhor, fazei amigos, dando o que nao he vosto, promettendo o que na6 tendes : Quiz dizer nisto o Aulico experimentado ao Mestre D. Joao, que conficasse os bens dos traidores, e os désse aos fieis, e que promettesse para o futuro os da Coroa, que ainda nao possuia, e poderiao ser seus.

Todos estes successos, que ficas referidos, e succedêras immediatos a morte do Rei D. Fernando, especialmente esta proclamaças de D. Joas, Mestre de Aviz, para Regente: elles fizeras no Reino huma comoças geral, que punha attentos os animos para olharem os interesses da Patria;

Era vulg.

e entrando por Castella o seu estroni do, rompeo os ferros da prisao, que detinha ao Infante D. Joao, Succesfor verdadeiro de Portugal, como filho varaó legitimo do Rei D. Pedro, e da Rainha D. Ignez de Castro, que fe li congeou dos seus éccos. Elle escreveo ao Mestre seu irmao com as palavras mais expressivas do gosto, que The causava a sua eleiças para Regente de que lhe dava os parabens: que ficava certo, de que elle nao perdoaria a meio algum, que podesse Contribuir para a conservação do Reique muito lhe recommendava por amor da Patria, quando elle se pur fora de toda a esperança de a poder gozar, e offerecer o sangue Feu obsequio. A Rainha D. Leonor, até agora animosa, com esta pensada resolução do Estado, temaeo a sua assistencia em Alemquer, e tratou com o Alcaide Mor de Santarem a negociação de ser admittida nesta Villa, que se lhe fazia suspeitosela repugnancia, que teve em reconhecer Rainha a sua filha D. Brites. El-

Ella conseguio este intento, como eu Era vulga iá disse, e em Santarem a deixaremos traçando as novas máquinas para a sua conservação, que forad as mesmas da fua ruina, para nos entretermos com o que se passava em Castella, e como Portugal se dispunha para lhe rebater os projectos, que ella pelas configuracões concebia faceis.

### CAPITULO III.

O Rei D. Joao I. de Castella entra em Portugal; o que lhe succede nesta invasao, especialmente com a Rainha.

ANTOS movimentos, e tao confideraveis em Portugal, ainda nao faziad alterar a indifferença do Rei D. Joad, que vacillava se devia, ou nao entrar pelas nossas terras com armas. Achava-se entao em Castella o perfido Bispo da Guarda D. Affonso Correa, que mais arrastado dos interesses proprios, que advertido ao amor da liberdade da Patria, aconselhou ao

1

Era vulg. Rei marchasse com elle a Capital do seu Bispado, que elle lhe assegurava na sua devoçao; que sendo ella huma das Praças mais importantes, as das Provincias vilinhas seguiriad o seu exemplo; e que com elle hiria avançando a sujeiças do resto do Reino, que reconhecia o direito da Rainha fua esposa. Foi abraçado este parecer; entrou o Rei com trinta criados na Cidade da Guarda; pouco depois vierad para ella desfilando tropas; mas o Alcaide Mór Gil Cabral estava no Castello vendo estas manobras immovel, como senao fosse hum Rei, e tad poderoso, quem lhe entrára na Praça. Vasco Martins de Mello, o fiel Portuguez que nao quiz acceitar em Toledo a bandeira Real, tambem veio á Guarda no serviço da Rainha, que ainda nao era tempo de abandonar pelos interesses da Patria.

> Com grande desprazer deste filho chegou seu Pai Martim Affonso de Mello, e outros Fidalgos dos lugares visinhos beijar a mas aos Reis, e reconhecellos como taes, ainda que

protestáraő o faziaő, cheias que fos-Era vulg. sem as condições do casamento. O Rei, que se estimulava da pouca attençao do Alcaide Cabral, servio-se de Martim Affonso para o persuadir, que debaixo do seguro da palavra Real viesse á sua presença. Nao duvidou fazello o Alcaide Mor; mas o Rei vio diante de si huma montanha de constancia, em quem as promessas, e ameaças fizerao a mesma impressao, que podiao causar em huma penha. Vaico Martins, que tanto estranhara a acçao do Pai, como applaudira esta do Cabral, lhe mandou dizer ao Castello por seu silho Martim Affonso: Que entendia nao lhe poria el Rei cerco; mas que se o fizesse, elle, seus filhos, e criados no mesmo instante o hiao ajudar a defenderse até dar as vidas para sustentarem a liberdade.

A este mesmo tempo succedeo a mudança da Rainha D. Leonor de Alemquer para Santarem : e como no seu espirito ardente crescias os desejos de vingança ao passo, que a

Era vulg.

authoridade do Regente se avançava: ella escreveo aos Reis de Castella. para que da Guarda viessem a Santarem: que só na presença poderia desaffogar os estimulos da sua dor: que os excessos do Mestre de Aviz, e do Povo de Lisboa pediao hum prompto remedio: que os aggravos feitos á sua Real pessoa excediao todas as medidas: que a sua deposiças da Regencia até elles terem geraçab, a deviao olhar como hum attentado para castigarem a soberba dos que assim se conduzirao com huma Rainha, que era sua Mai.

Já o bravo D. Nuno Alvares Pereira com outros filhos da sua fidelidade, e valor, havia vindo de Santarem offerecer-se no serviço do Mestre Regente, ainda que com o desgosto de nao poder reduzir seu irmad o Prior D. Pedro Alvares, que se retirou para o Crato, donde passou ao serviço de Castella. Foi indizivel o alvoroço do Regente com a chegada de D. Nuno, dous corações tad sympaticamente unidos, que refuffuscitaras as idades de David e Jo-Era vulg. nathas, de Pilades e Orestes, em nada dessemelhantes D. Joao, e D. Nuno. Quiz o Regente celebrar a vinda do seu amigo com a tomada do Castello de Lisboa, que tinha em nome do Conde de Barcellos o seu Tenente Martim Affonso Valente, que o Conde mandou reforçar de Alemquer por Affonso Annes Nogueira seu escudeiro. Nao pareceo justo a D. Nuno tingir com o sangue da Patria a primeira acçao do novo Principe, e conseguio por meio da persuasao a entrega do Castello, que foi imitada pelo de Almada, e estes os ultimos successos do memoravel anno de 1 3 8 3.

Como no fim delle havia o Rei de Castella chegado á Cidade da Guarda, e a Rainha D. Leonor mudado a sua residencia, e convidando-o para vir a Santarem: entrárao a dividir-se os sentimentos na face do perigo, que se temia. A nobreza do Reino olhava o projecto do Regente como huma temeridade, que se ar-

I 3 84

Era vulg. rojava a perder a Patria na resistencia a hum Rei tab poderoso. Os Povos nao soportavao a consideração, de que Portugal houvesse de se sugeitar a Castella. Tanto vacillava o corpo dos Nobres, que sabendo Iria Gonçalves do Carvalhal, que seu silho D. Nuno Alveres Pereira tomára o partido do Regente, veio do Alem-Téjo a Lisboa a diffuadillo desta inconsidera-

çaő; mas encontrou o Heróe taő firme, que nao so lhe approvou a refoluçao, senao que ordenou a Fernao Pereira seguisse em tudo os passos de seu irmao D. Nuno.

Pelo contrario os Póvos, que tocados do exemplo do de Lisboa, alvoroçados com o rendimento do seu Castello, e entrega do de Almada, motejavao a Nobreza de covarde, de pouco amante da Patria, e davao todas as demonstrações de acclamar o Regente com voz unanime. A Rainha, que o receava, e temeo, que á imitação de Lisboa, e Almada, os Alcaides Móres das outras Pracas fizessem o mesmo; escreveo a todos

representando-lhes o empenho do Mes-Era vulg. tre como huma loucura, e a fidelidade, que elles haviao jurado á Rainha de Castella sua filha. Ao mesmo tempo forao apparecendo pelas Provincias as primeiras Cartas do Regente com expressões contrarias, que como todas respiravad zelo, fé, ardor de liberdade: Elle foi mais feliz nos seus intentos, que a Rainha. As Cidades de Evora, Béja, Porto, e a maior parte dos Governadores das outras Praças do Reino nao recufárao entrar no seu partido, se menos seguro, mais honrado. Aquelles que assim o nad fizerad, pagárad a sua rebelliad, e resistencia a duro preço, já na altura das vozes descompostas, já na maő baixa, que nelles descarregava o Povo, como sobre homens faccionarios, e traidores.

A entrada intempestiva do Rei de Castella em Portugal com contravençao manifesta do ultimo Tratado, foi o lance mais feliz para os intereffes do Regente pela declaração da maior parte das Praças, e dos animos ao Era vulg.

seu partido. Elle, que se consideravaiá em estado de poder resistir, cuidou em formar exercito, e mandou pedir a Ricardo II. Rei de Inglaterra armas, e licença para a gente, que a seu soldo o quizesse vir servir a Portugal. O Povo de Lisboa, que era a fonte donde corriad as idéas da liberdade: que considerava a apertada situação, em que os negocios se achavao: que via os thefouros reaes efgotados pelas prodigalidades do Rei D. Fernando: por hum acto voluntario do seu amor para com a Patria, os homens, levavao as baixellas da sua Casa, as Damas as joias preciosas do seu or-nato, e juntos os corações ao cabedal, tudo pozérao aos pés do Regente para despender nos gastos da guerra eminente. Semelhante oblação fez o Clero da prata das Igrejas, que deixou espoliadas para servirem o Estado.

Com dor entranhavel dos espiritos soi visto mover-se o Rei de Castella da Guarda para Santarem, chamado pela Rainha D. Leonor, que abrazada no odio do Regente, arden- Era vulge do pela vingança da morte do Conde de Ourem, nada mais lhe fazia especie no cotejo com estes objectos. Chegou elle a Coimbra; mas teve de lhe respeitar as paredes, e passar de largo; porque D. Gonçalo Telles, irmao da Rainha D. Leonor, que era seu Alcaide Mor, fez-se desentendido á passagem destes honrados hospedes pelo seu destricto. Justamente entendiao os Reis, que esta Praça seria a primeira, que com tal Commandante lhe abrisse as portas; mas D. Gonçalo, esquecendo as razões, que tinha com as duas Rainhas, só lembrado de que era Portuguez com honra, preferio os interesses públicos, que defendia o Regente, aos movimentos do sangue, que o unira aos Reis em particular alliança. O mesmo lhes succedeo em Thomar com o Mestre da Ordem de Christo D. Lopo Dias de Sousa, filho da infeliz D. Maria, irma da Rainha, que sem os querer ver, se retirou para o Pombal, e pouco depois seguio a voz do Regente.

# 174 HISTORIA GERAL

Era vulg.

A chegada dos Reis a Santarem. e o modo por que haviao ser recebidos, deo nao pouco que pensar á Rainha, ambiciosa pelo governo, ardendo pela vingança. Nem sahir, nem dar entrada no Castello aos Reis ella queria: Modo bem estranho de receber os filhos pela sua mesma pes-foa convidados. Como sustentar ambas as imaginações parecia huma quimera, determinou a sua politica es-colher hum meio, que soi o de lhes fallar na ponte levadiça da fortifica-çao. Se ella até entao sustentou o pro-prio sentimente contra os rógos sub-missos dos mais condescendentes ás suas resoluções; agora nao pode resistir as infinuações dos Reis, que a levárao comfigo do Castello para o Convento de S. Domingos. Os agrados, e civilidades parece que dester-ravad da Rainha todos os receios; mas delles veio a originar-se a sua rui-na. Entao desatou ella os diques do furor para correr a innundação de im-properios, que a cólera lhe inspirava contra o Regente, de quem fallava, como de hum usurpador indi- Era vulggno, que depois de lhe arrancar dos olhos o Valído, tinha a confiança de lhe disputar a Regencia.

Efte mesmo tom dissonante servio ao Rei de Castella para se arrogar o governo, que elle persuadio á Rainha o habilitava para mais facilmente conseguir a vingança, que ella tanto promovia. Eis-aqui o primeiro passo, de que se servio a Providencia para auxiliar a nossa liberdade; para confundir as idéas de Castella; para voltar a setta contra a mao, que a despedia. Quem entenderia, que á primeira proposta a Rainha havia convir no mesmo, que receava? Mas ella entendeo, que cedia de hum direito imaginario, e por acto livre, com todas as formalidades, fez demissao da Regencia para lhe pezar, quando já nao podia fer fructuoso o arrependimento, nem revogar a resoluças.

Vierao tropas de Castella, que se chegavao a Santarem a tempo, que o seu Rei estava já revestido de to-

Bravulg. dos os titulos necessarios para avançar as suas pretenções sobre Portugal. Forao muitos os Fidalgos, e as Praças, que entao lhe derao homenage; mas de pouca duração pelo abandono, que depois fizerao deste partido o maior número de humas, e dos outros para tomarem o do Regente. Santarem mesmo, que tinha dentro em si aos Reis de Castella, mandou offerecer-lhe a sua entrega, que elle entad nad teve por conveniente acceitar: muitos Fidalgos na sua fua face, varios Ministros, e todos os escudeiros do Governador Gonçalo Vasques de Azevedo vieras para Lisboa servir a Patria. O Principe Regente, sensivel a estes reconhecimentos, e attento ás novidades succedidas em Santarem, applica todos os cuidados á guerra, que dispoem com acções pequenas para servirem de ensaio ás façanhosas. D. Nuno Alvares Pereira na tésta de algumas tro-pas marchava sobre as Praças rebeldes a forrajar os seus terrenos, tomar as armas aos que encontrava, e imimpedir-lhes a provisao dos mantimen- Era vulgo tos.

Já a harmonia dos Reis em Santarem principiava a desconcertar-se, nao sendo toleravel ao genio grave, modesto, e malancolico de D. Joao o jovial, alegre, e desembaraçado da Rainha sua Sogra. Accresceo, que este espirito costumado a mandar, pedio, e nao alcançou do Rei certos despachos, que queria em Cattella para varias pessoas da sua devoção. Tao grande foi o seu desprazer neste repudio, que elle lhe inspirou o arrependimento mais vivo de quanto obrara a favor dos interesses de seu genro. A vehemencia da paixao a arrastou a persuadir aos Fidalgos, que até entaő a acompanháraő, que se fossem para Lisboa offerecer ao Regente, porque do serviço do Rei de Castella, nada tinhao, que esperar. Dizem, que aos Chefes das Praças mandara ordens semelhantes, com assombro de huma mudança tab repentina em hum caso tas estranho. Ellas eras concebidas em termos tao precisos, TOM. V. M

Eca vulg.

que continhad as clausulas expressas de sustentar-se sieis a Regente, ainda que ella sosse em pessoa persuadir-lhes o contrario.

Quando a Rainha se conduzia. o Rei de Castella a instava, para que escrevesse a seu irmao D. Gonçalo Telles, Conde de Neiva, e a seu tio Goncallo Mendes de Vasconcellos, que governavao Coimbra, persuadindo-os lhe entregassem a Cidade. Os Chéfes astutos, que queriao dar á Patria hum testemunho fiel do seu zelo, respondêrao à Rainha, que indo ella juntamente com os Reis a Coimbra . nao faltariao ao cumprimento do seu dever, se os bravos cavalleiros, que estavao na Praça, o nao impedissem. Estas boas esperanças fizerao ao Rei dissimulavel a tristeza. que lhe causava a facilidade com que homens, e Praças, que lhe tinhao feito homenage, voltavao casaca, e huns vestiao a farda do Regente, outras arvoravao nos muros os seus Estandartes. Elle partio com as Rainhas na volta de Coimbra, que sugeita,

lhe seguraria a melhor parte das Pro-Era vulgvincias do Nórte; mas já taó desgostado da sogra, que temendo lhe sugisse, naó sez especie de lhe pôr sentinellas das suas trópas, como quem a fazia guardar á vista.

Com violencia summa houve de soffrer esta affronta o genio senhoril costumado a nao ter superior. Em sim, entrou a Corte, e as armas de Castella nos arrabaldes de Coimbra, que esperavad encontrar em alvoroço com as portas do seu Castello patentes. Nada mais se via nelle, que os muros bordados de trópas, que faziao scintilar as armas, sem se deixarem vêr os Commandantes. Foi notificado o Conde para a entrega. Elle respondeo, que nunca fizéra tençao de render aquella Praça, senao a quem fosse seu Senhor legitimo. Instárao-no pela palavra, que se continha na Carta recebida em Santarem. Elle tornou, que era aquella mesma, e que a tivessem pela decisiva a quantas propostas lhe quizessem fazer da natureza das duas primeiras. Affectou a Rainha huma có-

le-

lera toda fogo contra o irmao, e tio, e tratou avistar-se com elles, disposta primeiro a segurança das pessoas, para conseguir com a presença o que se desprezava por avisos.

Em tom de Magestade a Rainha, fallou ao Governador de Coimbra, nao ao Conde de Neiva seu irmao. Mandou como Soberana, ordenou Senhora entregasse Coimbra a seu dono, que erao os Reis de Castella seus si-lhos. Ameaçou viril a obstinação á observancia das suas ordens, se elle differisse abrir as portas da Praça. Lembrou, que o exemplo de hum homem da sua qualidade communicaria os mesmos fentimentos a todos os outros para promoverem a rebeldia, que nelles se redobrava pelo caracter da ingratidao, de que a revestia. O Conde com o mesmo ar tranquillo com que ouvio os arrestos fogosos, respondeo pacato. Que elle nao podia temer ameaças, fazer caso de resentimentos, nem esperar mercês dos Reis de Castella, quando a sua honra lhe impedia tudo: que a primeira obrigação de hum

hum Chéfe era a fidelidade: que a sua Era vulgihavia acompanhar o estado dos negocios do Reino; e que ella nao se cançasse mais em persuadillo, porque como a Rainha nao podia, como a ir-

mā nao queria obedecer-lhe.

Nunca resposta tao brusca foi tao bem acceita como esta da Rainha, por ser a mesma que desejava. Ella era bem conforme ás ordens antes mandadas aos Governadores; mas dura de soffrer ao Rei de Castella, que sobre lhe derrotar a esperança de posfuir Coimbra, lhe mostrava a qualidade de homens, que guardavao huma fé, e uniao inviolaveis a Pessoa , e interesses do Principe Regente. Ainda o Rei de Castella nao penetrava a fundo o espirito intrigante da' mulher, que tinha em seu poder. A Historia nos fornece agora hum dos acontecimentos mais conformes á sua politica, e dos mais estranhos a qualquer outra. Como esta Senhora, quando entendia, que os casos o necessitavao, estimava por brilhante a negra perfidia; em Coimbra ella intenta hu-

Ers vulg. huma, que em nada céde a outras 🕻 que já haviao sido executadas, ou pelas suas ordens, ou pelo seu conselho, tudo effeitos da sua condição inconstante.

## TO E CAPITULO IV.

Intenta a Rainha D. Leonor dar mor-te ao Rei de Castella. Descobrefe a conjuração. Successos de-pois della.

RAINHA D. Leonor, tao facil em amar, como em aborrecer, havia concebido tal odio ao Rei de Caftella, que ficava a perder de vista o grande, de que o Mestre de Aviz lhe era devedor. Como os despiques na sua imaginação haviao tocar os mesmos extremos das suas paixões, já ella nao tracava outro menor, que a morte violenta do mesmo Rei. O seu espirito de orgulho, que para estes lances tinha expedientes promptos, walen-se de D. Brites de Castro, irmã do Conde de Arrayolos, que ella havia criado, e mandado para Castella com o emprego de Dama da Rainha D. Brites. Galanteava esta Senhora como suturo noivo a D. Assonso Henriques, irmas do Conde de
Trastamara D. Pedro, que ambos
com outro seu irmas bastardo tambem chamado D. Assonso, estavas no
campo de Coimbra. Era grande o caracter destes Senhores, porque eras primos do Rei D. Joas, silhos de seu
tio o Infante D. Fradique, Mestre de
Sant-Iago.

Terna, chorosa, afflicta encareceo a Rainha a D. Brites o cativeiro
penoso, em que a tinha o Rei de
Castella depois de lhe dever tantos benesicios: que desejava escapar-se das
suas mãos, e recolher-se á Cidade,
aonde com o favor de seu irmas o
Conde de Neiva, e dos mais parentes, que lhe acodirias, poderia reentrar nas acções da sua liberdade: que
o reconhecimento da criaças, que
she stinha dado, devia estimulalla a
empenhar os tres de Trastamara, que
so entendia capazes da acças honrosa

de

Era vulg. de resgatar huma Rainha prissoneira: que D. Affonso Henriques, como amante, nada lhe negaria do que ella lhe infinuaffe: que este facilmente attrahiria seu irmao o Conde, brindado com a mao della Rainha, se o Rei de Castella morresse, e que ella podia fazer Rei de Portugal: que como todo o empenho dos Portuguezes era impedir a uniad das coroas, cessaria o do Mestre de Aviz, e ninguem faltaria em acclamar o Conde de Trastamara, quando o vissem marido da Rainha D. Leonor.

A Dama maviosa se deixou tocar destas expressões sensiveis, e muito mais o espirito duro do de Trastamara, que com a vista subtil empregada no scintillar da Coroa, consentio em tudo, quanto lhe foi proposto, com a vaidade de ser elle o escolhido para huma tal empreza. Passárao-se avisos frequentes ao Conde de Neiva do que se tratava para estat prestes a receber a Rainha, e os Parricidas dentro da Cidade. A melhor parte destes segredos se confiavao de hum Frade Franciscano, que Era vulg. era o mensageiro dos recados, amigo intimo do Judeo David, que por muito favorecido do Rei, e abominavel á Rainha, nao quiz, que perecesse na revolta, e o avisou se recolhesse na Cidade. O Judeo, siel ao seu bemfeitor, fez aviso ao Rei antes da traiçao ser executada. Suprendeo-se, fez-se incrivel ao Monarca, que em cerebros semelhantes se concebessem idéas para attentado tao horroroso, e consultou sobre elle a Rainha D. Brites. Fluctuou o coração da Rainha no meio da tempestade, que lhe movia o amor conjugal, e o materno. Ella nao queria faltar ás ternuras de hum, nem aos deveres do outro. Conhecia as astucias da Rainha, que era Mai; temia o perigo do Rei, que era esposo; e sem faltar á reverencia de filha, persuadio a cautela com fé de esposa.

Seguio o Rei o parecer da Rainha, e se pôz prompto a obrar, quando chegasse a occasia de crêr, que os avisos eras verdadeiros. Hum

Era vulso criado do de Trastamara percebeo as precauções do Rei; os movimentos do Paço; a desconsiança dos semblantes; o retiro dos Reis; o reforço das guardas; a agilidade do Conde de Mayorga, a quem ellas se tinhao encarregado, e tudo participou a seu Amo para se pôr em seguro. A sugida repentina dos tres irmãos de Trastamara acabou de provar os intentos perfidos. Elles foraó bater ás portas da Cidade; mas o de Neiva, que os vio sem a Rainha sua irmá, temeo alguma traição urdida contra elle; nao os admittio, e se forao ao Porto, aonde embarcárao para Lisboa a offerecer-se no serviço do Regente. Immediatamente mandou o Rei vir D. Leonor á sua presença, e da Rainha sua filha para a instruir no processo do golpe mortal, que sobre elle intentava descarregar a sua impiedade. Reprehendeo-lhe o abominavel attentado presente, e os mais da sua vida passada. Pôz-lhe á face o Judeo, que a convenceo delle, e das ordens, que mandára de Santarem aos Chéfes

fes das Praças para nao se entrega- Era vulg.

rem a seu genro.

Porém aquelle espirito crimino, lo, com o maior ardor, vivacidade. e constancia, como se tivera a consciencia mais tranquilla; tudo negou; descompôz os assistentes; ameaçou o Rei com resolução tal, que não o fizera mais animosa se estivesse rodeada de hum exercito numeroso, e aguerrido, prompto a morrer em seu obsequio. O Rei, nao admittindo as suas escusas, nao fazendo caso dos seus fingimentos, lhe affirma, que a deixa com vida em attenção a ser huma Rainha, Mai de sua mulher, mas que elle a recolherá em hum Mosteiro em Castella, aonde acabe os dias livre das occasiões de inquietar os Principes, e revolver os Estados. Neste lance a cólera da Rainha rompeo todos os modos honestos, que só poderiao applacar hum Rei tao justamente indignado; e discorrendo, que tanta liberdade em dizer proviria da confiança nos parentes, e officiosos, que cuidariao em libertalla: O Rei

a entrega a Diogo Lopes Estunhiga, para que com huma escolta de gente escolhida a leve segura a Tordesilhas, aonde em hum convento passou triste, e assista ; viveo desprezada, e pobre; acabou infeliz, e aborrecida, quando o Mestre de Aviz já era Rei de Portugal, a 27 de Abril de 1386.

Depois da partida da Rainha D. Leonor para Castella, a Villa de Alemquer, ainda que governada por Vasco Pires de Camões, Fidalgo Gallego, se submetteo ao Regente; e o Rei, que nada tinha que esperar dos moradores de Coimbra, voltou para Santarem. Em quanto em Castella se ajuntavao os aprestos formidaveis de mar, e terra para o si-tio de Lisboa, que estava determinado, os Reis se fizerao senhores de algumas Praças visinhas, sendo Alemquer a primeira, que faltou á fé pouco antes jurada; de que nao fez escrupulo o Cavalheiro de Galliza. O Regente nao se descuidava da sua par-te em sornecer todos os meios precisos para huma defensa vigorosa, e 35

trabalhou em fazer alliados, e em Era vulg. contentar os homens. Para o primeiro fim mandou a Embaixada, que eu disse a Ricardo de Inglaterra pelo Mestre de Sant-Iago, que era D. Fernando Assonso, filho de D. Joao Affonso de Albuquerque o do Ataude, e neto do memoravel D. Assonso Sanches, filho amado do grande Rei D. Diniz.

Para o segundo sim praticou o Conselho do velho Alvaro Paes, que fica referido, usando de huma grande liberalidade, e igual clemencia. Com esta perdoou todos os crimes precedentes: com a outra repartio todos os bens conficados pelas pelsoas benemeritas: fez merce das Villas, que tinhao a voz de Castella, aos Fidalgos do seu partido, especialmente aos da Cafa de seu irmao o Infante D. Joad, que vierad com huma bella industria, e ordem do Amo buscar o seu serviço. Estes Fidalgos vendo o Infante preso, igno-rante de quanto se passava em Portugal; elles vigiados para nao se esEra volg.

caparem; sempre temerosos, e arriscados, resolverao retirar-se a todo o risco; mas desejavao fazello saber ao Infante. Hum delles teve industria de confessar-se ao seu mesmo Confessor. e debaixo do figillo do Sacramento communicar-lhe os movimentos do Reino, as tentativas do Rei de Castella, as desgraças da Rainha, a heroicidade de seu irmao o Mestre de Aviz em sustentar a liberdade : que elle, e seus companheiros, andando em Castella errantes, lhe pediao licença para o virem servir a Portugal. Pelo mesmo canal thes ordenou o Infante, que sem perda de tempo sizessem jornada, e avisassem os muitos Portuguezes, que andavaő em Castella, obrassem o mesmo: que servissem a seu irmao com o zelo, com que a elle o tinhao feito; e da sua parte lhe dissessem, que logo se aclamasse Rei, por ser o meio unico de derrotar as idéas de Castella, e delle ter liberdade.

Lisboa tinha occupadas todas attenções em se preparar para o cerco, que que esperava. Reparárao-se as fortisi-Era vulg. cações; esquipárao-se galés, e navios; proveo-se a Praça de mantimentos com abundancia. O Regente, os Fidalgos, o fiel Arcebispo de Braga D. Fr. Lourenço Vicente nao se poupavao á fadiga, que podesse animar o Povo com o exemplo. No meio destas manobras se receberao os alegres avisos, de que as Praças mais importantes do Alem-Tejo tinhao despicado a perfidia de Alemquer, e Obidos, declarando-se pelo Regente. O Rei de Castella, que nao o podia impedir, e estava impaciente pela chegada das galés para principiar o sitio de Lisboa, ordenou ao Mestre de Alcantara, e ao Conde de Niebla, que com as trópas da fronteira talasiem os terrenos daquella Provincia, que devastárao até Portalegre. Esta irrupçao obrigou o Regente a separar de si o bravo D. Nuno Alvares Pereira, e conferir-lhe o Governo do Alem-Téjo, para on-de partio com hum corpo de gente escolhida a dar principio ao estabe-

lecimento da sua reputação, á gloria

do Principe, á segurança da Patria.

Elegeo D. Nuno a Cidade de
Evora para Quartel General, e ordenou que para ella dessilasse a gente da Provincia, que unio aos córpos com que marchara de Lisboa, pou-cos, e mal armados. O destemido Chése ponderou a necessidade, que tinha de dar á sua alma taes disposições, que communicasse espiritos ardentes á materia languida, em tao pequena quantidade, que toda delle dependia. Entao esforçou os actos de Religiao para mostrar, que punha a sua confiança no Deos dos exercitos. Deixou vêr a equidade natural acompanhada de hum agrado tao indisse-rente, que nao houvesse qualidade de pessoas a quem nao attrahisse. Descobrio o valor tao impavido, que se gloriava na imaginação de se vêr nos perigos mais enormes, para fahir delles com honra sublime. Fallava dos inimigos com respeito para persuadir mais brilhante a vantagem de os vencer. Deste modo, senhor

de si, e dos corações de todos, sa. Era vulga bendo que o exercito dos Castelhanos, em que estava seu irmas o Prior do Crato, marchava a sitiar Fronteira para fazer esta diversas ao cerco de Lisboa: chamou os poucos silhos da sua disciplina, e com semblante que se derretia em ternura, quando derramava terror, assim lhes falla:

Todos vós, senao fosseis Portuguezes, que estais promptos a dar a vida pela liberdade, terieis por hum empenho temerario o que eu vou a persuadir-vos. Ahi sobre Fronteira estao os maiores homens de Castella com forças muitas vezes superiores ás nossas, contando os seus triunfos sobre a nossa fraqueza. Que depressa os obrigaremos nos a mudar de idéa, fe lhes mostrar-mos o contrario? Porque elles nao nos esperao, vamos a elles; que esta primeira victoria nos abrirá o passo para outras muitas. Ao ouvir proposta semelhante nao houve coração, que não palpitasse; pallida a cor, que indicava o medo no em-TOM. V.

Era, vulg

penho de huma temeridade; mas acodindo os espiritos do valor a reanimar os alentos, que dissipára o susto, nao se achou hum so, que duvidasse expôr-se ao perigo, que em qualquer das sórtes era honroso á Patria.

Ao som de caixas, e trombetas marchou o pequeno esquadrao de Estremoz para Fronteira, quatro leguas distante, que já os Castelhanos ata-cavao. Os seus escritores, desculpando a Nação com pretextos especio-fos, quando confessão a sua derrota, persuadem a nossa marcha feita á surdina; que nao lhes demos tempo de se postar com vantagem, nem ainda de se formarem em batalha. Se esta ficçao senao desmentira com a verdade, que eu von a referir; que apparencia lhe podem dar os Castelhanos, se elles estavad já dentro de Portugal; se erao muitas vezes superiores aos Portuguezes; se a sua or-dem de batalha tinha vantagens in-comparaveis á nossa? Primeiramente, duas leguas antes de chegar a Fronteira, esperava no caminho hum cria- Era vulgdo do Prior do Crato, que fabendo da marcha de seu irmao D. Nuno. lhe mandava estranhar a temeridade de se perder; que mudasse de resolução, e de serviço teria do Rei de Castella as mercês, que nao seriao firmes feitas pelo Mestre de Aviz, evidentemente impossibilitado de se manter em Portugal. D. Nuno, depois de ordenar ao criado respondesse a seu irmao, que se o partido do Mestre era o menos forte na apparencia, que na realidade era o mais justo; que ainda no caso do Rei de Castella lograr os seus intentos, nada poderia aballar a fidelidade, que elle havia jurado ao Regente, que o Prior olhasse por si, e nao se embaraçasse com elle: ultimamente lhe diffe, que corresse até matar o cavallo para o avisar, como D. Nuno marchava a envestir os Castelhanos a todo o risco no seu mesmo campo.

Com esta resposta tao precisa, os Chéfes inimigos estimulados resolvêrao poupar caminho a D. Nuno, e

Nii

mar-

marchárao formados ao seu encontro-Avistárao-se os dous campos na planicie, que chamao os Atoleiros, de que a batalha tomou o nome. Cada partido se occupou em tomar as suas vantagens. O nosso, como menos numeroso, que consentia poucas divisões, formou hum esquadrao fechado com os intrepidos na vanguarda; no centro o Estandarte com o Simulacro adoravel do Crucificado; na retaguarda as milicias bisonhas. Ao contrario os Castelhanos, que cobrirao o corpo de batalha de duas gran-des allas, não só com o designio de fazerem parecer o exercito maior; mas destinadas a abraçar o nosso, que sicando no seu centro, seria a hum tempo atacado por todos os lados. Erao os inimigos mais fortes que nos, e bem se conheciao menos firmes, quando, superiores em número, se suspendêras em envestir-nos, temerosos de entrar em huma accaó. que fosse decisiva.

O bravo D. Nuno, vendo nos femblantes dos Portuguezes, que na-

da mais tinha que ajuntar a sua intre- Era vulg. pidez, depois de adorar com o rosto em terra no Estandarte a Imagem de Jesu Christo; de ordenar se desmontássem os 300 Cavalleiros, que tinha, para esperarem a pé firme nas pontas das lanças o repelao de mais de dous mil cavallos dos inimigos; levantou o grito de guerra Portugal, S. Jorge, que era o sinal de avançar. Ao écco dos clamores se seguirad os golpes das armas. Os Castelhanos nos envestirad com vigor extremo; estendendo as allas para nos colherem pela retaguarda; mas a sua cavallaria es-petada nas lanças, despedia os homens, que degolava o furor, e delcompondo os que a seguiao, foi fa-cil introduzir a confusao em todo o exercito. Como o corpo da batalha recuava, fizerao o melmo as allas; e observando D. Nuno a boa occasiao de carregar o inimigo, mandou montar os 300 Cavalleiros, que com as lanças enristadas atropelavao quanto se lhes punha diante. Enfraqueceo a corage Castelbana, já sem acordo

para a defensa, nem para a fugida. O seu exercito em pouco mais de meia hora de combate soi inteiramente derrotado sem perda de hum so Portuguez, e com morte de 117 cavalleiros contrarios, de muita da sua infantaria, do Mestre, e Claveiro de Alcantara, e seridos o Conde de Niebla, o Prior do Crato, e outros Fidalgos de grande qualidade.

As consequencias desta victoria principiárao a fazer-se consideraveis pelo terror, que ella derramou nas Praças, que seguias a voz de Castella. Já parecia aos seus Commandantes, que elles tinhad pouca apparen-cia de se firmar na sua protecçad, e nas suas tropas. D. Nuno Alvares, que assim o pensava, no dia seguinte á victoria, para se aproveitar da consternação dos inimigos, sahio de Fronteira na tésta de hum grosso destacamento, foi insultar as suas reliquias, que se haviao refugiado na Villa de Monforte, donde senao resolvêrao a sahir, e submetteo á obediencia do Regente os Lugares daquelles contornos\_

nos. As Villas mais distantes com as Era vulgguarnições reforçadas pelo Rei de Castella, e entretidas por elle com a esperança da conquista de Lisboa, para que se dispunha, ainda se conservárao na sua obediencia; mas antes
que entremos na narração do sitio daquella Capital: Sitio, para cuja defensa concorreo o Ceo movido pela
justiça da nossa causa; entretenhamonos hum pouco nos successos menores, e glorioso, que lhe precedêrao.

## CAPITULO V.

Varios successos militares depois da batalba dos Atoleiros, e os mais até ao sitio da Corte de Lisboa.

Dom Nuno Alvares Pereira, Fronteiro Entre o Téjo, e Guadiana, com as suas façanhas principiou a alentar os sequazes da liberdade. Como os inimigos nao se atrevêrao a sahir de Monsorte, elle voltou para Fronteira; e porque os dias erao os da

Semana Santa, quiz mostrar ao mundo em actos de Religiao, que se o seu valor vencia os homens, o conforto lhe vinha do alto. Na sexta feira Maior sahio elle de Fronteira a pé descalço visitar a Igreja de Nossa Senhora do Assumar, huma legua distante, que achou cheia das indecencias immundas, que nella deixárao os Castelhanos, quando a fizerao cavalharice. Comoveo-se o coração pio do nosso Heróe, e banhado em lagrimas de ternura o rosto, que na campanha scintilava raios de ardor; elle por suas mãos varreo o Templo, com tanta acceitação do seu Habitador Divino, que nelle mesmo lhe remunerou o obsequio com o aviso dos de Arronches, que pediao fosse tomar entrega daquella Praça pelo Principe Regente.

No Sabado de Alleluia partio D. Nuno a tomar posse de Arronches, que o recebeo entre vivas como a triunfante. O Alcaide Mór, que era hum bravo Castelhano chamado D. Assonso Sanches, quiz sazer-se sorte no Castello; mas correndo a gente de Era vulg. D. Nuno com a do Povo, e dando fogo ás portas, entrárao espada em mão, e fizerao prisioneiro o Alcaide com toda a guarnição. Ainda com as armas quentes, D. Nuno recebe outro mensageiro de Alegrete, que lhe rendia obediencia; e deixando Arronches encarregada a seu tio Martim Gonçalves do Carvalhal, se recolheo a Evora para provêr nos mais negocios da Provincia. Animados com os bons successos do Chése, o Commandante de Villa Vicosa Alvaro Gonçalves Coitado, e o do Landroal Pedro Rodrigues, entrárao juntos em Castella, e talando as campanhas de Alconchel, e Villa Nova del Tresno, se recolhêrao com huma preza importante de todo o genero de gados.

Estes mesmos Cabos, zelosos no serviço do seu Principe, souberas por avisos particulares, que Vasco Porcalho, Commendador Mór de Aviz, aquelle homem, que a Rainha D. Leonor culpou ao Mestre da sua pri-

Era vulg. sad em Evora, era insiel ao mesmo Mestre Regente, que entaő impedio aos seus criados tirar-lhe a vida. Como elle agora residia em Villa Viçofa, os dous Commandantes acima ditos o prendêrao depois de huma resistencia dura. Remettido á Corte, tanto soube infinuar-se no agrado do Principe, que se tivérad os avisos por falsos, e elle foi restituido a Villa Viçosa com as maiores demonstrações de honra. De tudo se esqueceo este-Fidalgo para traçar o seu despique contra os dous cabos, que nao po-dia effeituar sem huma traição manifesta, entregando a Praça aos Castelhanos. Elle o convencionou em Santarem com o seu Rei, em quanto com dissimulação amigavel tratava a Alvaro Gonçalves, que hum dia o tomou por compadre, e no outro foi por elle prezo com sua mu-lher, e filhos. Na mesma noite deo entrada na Praça a muitos Castelhanos, que marchárao de Olivença com os Commendadores Móres de Alcantara, e Calatrava, desejosos de expiar

203

piar com esta façanha a sua covardia Era vulgana batalha dos Atoleiros, e no dia seguinte, com admiração do Povo, soi o Rei de Castella acclamado por Vasco Porcalho.

O Alcaide Mor do Landroal sentio em extremo a prisad do seu camarada Alvaro Gonçalves, de que deo parte ao Regente com a noticia da traiçad de Porcalho, e ao Chefe da Provincia. O Regente conheceo o seu engano; D. Nuno disvelou-se em impedir a ruina do animoso Alvaro, e mandou hum reforço a Pedro Rodrigues, para, como bom amigo, sahir do Landroal, quando os Castelhanos conduzissem o preso a Olivença, e lho arrancasse das mãos. Elle se ensaiou para esta empreza com outra nas menos gloriosa, que foi a derrota dos dous Commendadores Castelhanos, com trezentas lanças, que voltavao ricos de despojos feitos nos campos de Evora. Pedro Rodrigues os esperou com oitenta Cavalleiros, quando elles se recolhiao; e dando na vanguarda, que conduzia a preza,

matou 50, e pôz o resto em sugida. Como a victoria sicava incompleta sem o destroço da cavallaria, que cobrias os Commendadores; nas reparando na desigualdade do número, o Alcaide Mór os envestio com golpes tas pezados, que perdias vidas, e terreno, até abertamente se porem em sugida para Villa Viçosa.

Lourenço Martins do Tojal, e Gonçalo Lourenço de Sampayo, dous bravos cavalleiros nossos, se conjurárao para a toda a brida perseguirem os Commendadores, e cada hum matar o seu. Já em grande distancia do nosso campo, elles rompêras pelo esquadrao inimigo, e cada qual do seu bote de lança deitarao os Commendadores em terra; mas atacados por toda a sua trópa, os esforçados cavalleiros abertos em feridas perderiao a vida, senao sobreviera Pedro Rodrigues, que só com se mostrar causou tal terror nos Castelhanos, que sem acordo voltárao caras. Este successo animou os nossos cavalleiros para a resolução de soltar Alvaro Gonçalves

a todo o risco. Elles espiavad do Lan- Eta vulg. droal com diligencia, quando seria le-vado o preso de Villa Viçosa, e com que guarda. Informados do dia da partida, e de que os mesmos Commendadores em pessoa o havias conduzir com a escolta de 200 cavallos, e hum troço de infantaria; Pedro Rodrigues, e os seus cavalleiros se emboscárao no pinhal, que ficava na estrada de Villa Viçosa para Olivença, chamada da Corte de Oliveira. Era alta noite, quando as vigias derao parte de virem chegando os Castelhanos com pouca ordem; os Commendadores na vanguarda; immediato a elles o preso carregado de ferros, bem descuidados do perigo, que os esperava.

Com grande prazer esperou o Alcaide Mor a occasiao de livrar o seu amigo; animou os camaradas para hum feito honrado; e apenas os inimigos abocárao na estrada do pinhal, os nosfos gritando S. Jorge, sizeras mao baixa sobre elles. Entrárao a saltar cabeças pelo campo á força de valentes cutiladas; outros tiravao os

Era vulgi corpos das sellas espetados nas lanças; a Infantaria sem corage soffria os golpes retirando-se á sombra das matas; os Commendadores perdêras os cavallos, e se salvárao a pé com o resto dos fugitivos pela fragolidade dos montes. O prezo Alvaro Gonçalves, que lhe chegava a hora de deixar de ser Coitado, para que por erro o nao alcancasse alguma lançada, no principio da refrega se deitou abaixo da mula, que o levava, e se escondeo em huma moita para vêr com a luz da manhã o fim da tragedia. Rompeo o dia, e os nossos, que ficárao no campo do combate, nao vendo nelle o preso, culpárao o seu desacordo em se empenharem tanto na peleija, esquecendo o principal objecto della. Alvaro Gonçalves, que conheceo a voz de Gonçalo Lourenço de Sampayo, sahio das matas arrastando as suas cadeias com grande alvoroço dos nosfos, que o conduzirao a Estremoz, aonde estava D. Nuno.

> Payo Rodrigues Marinho, Portuguez valeroso, sustentava em Cam-

po Maior a voz do Rei de Castella. Era vulg. Desejava o Regente attrahir este Cabo ao seu partido, e encarregou ao valeroso Gil Fernandes, de quem já tenho fallado, que o persuadisse. Com a palavra mutua de honra se ajustárao os dous Cabos a fallar com segurança fóra dos muros daquella Praça. Marchou Gil Fernandes de Elvas ao lugar destinado, aonde o Marinho perfido, e perjuro, o prendeo para tirar pela sua liberdade hum avultado resgate. Nao era o Gil homem capaz de soffrer esta injuria sem despique. Vêr-se livre, e vingado foi o mesmo. Elle talou com a gente do seu partido as campanhas de Castella até Xeres, donde trouxe importancias dobradas ás do seu resgate, depois de postrar muitos cadaveres para testemunhos do seu resentimento. O Marinho sahio com forças maiores a tomar-lhe contas. Elle as deo tab ajustadas, que o Marinho lhe cahio no poder para pagar o crime da aleivosia. O Gil fez delle entrega a Martim Vasques para o guardar a bom recato, em quanto

Era vulg. dava alcance aos que fugiao. Entao lhe disse o siel Portuguez: Ora Payo Rodrigues, já que sois tao bravo, pagareis o que fizestes a Gil Fernandes, que he tao manso. Respondeo-lhe Pavo Rodrigues hum pouco livre: mas o Vasques, que usava poucas ceremonias, de hum golpe lhe levou a cabeça, que trouxe a Elvas em sinal do seu triunfo.

> Quando no Alem-Téjo succedia6 estas aventuras, a nossa Armada de Lisboa, que fora incorporar-se com a do Porto para voltarem unidas em foccorro ao fitio, que aquella Capital esperava, marchou commandada pelo Conde de Trastamara, que ainda estava no Porto, a invadir as Praças maritimas de Galiza. Ella metteo em contribuição, e tomou muitos navios nas de Bayona, Angia, Corunha. Neida, e Betancos, donde se fez na volta do Porto a esperar as ordens de navegar para Lisboa. Esperava o Rei de Castella a sua armada de Sevilha para principiar o sitio da nossa Corte: e com a noticia de estar prestes, partio

tio de Santarem na testa de 12 de ca- Era vulgi vallos, e grande número de infantes. Pouco depois chegou a vá-guarda da frota composta de quatorze galés, que fizerao caminho pelo Téjo a 40 náos grossas, que as seguias. O quartel do Rei junto ao Convento de Santos brilhava pela magnificencia das suas tendas, das dos primeiros Chéfes, e Grandes da Corte. O avultado número das trópas em terra, a quantidade de navios de alto bórdo no rio faziao huma perspectiva, ao mesmo tempo que alegre, tao temivel, que justamente poderiao desconfiar os sitiados do bom successo da defensa. A todas as exterioridades correspondia a boa ordem, e disciplina do campo, o provimento dos viveres, a corage dos foldados.

Mas aos Portuguezes, que vencer, ou morrer pela Patria o estimavaó por acto indistincto, nada os assombrava; antes o maior apparato lhes servia de estimulo mais picante para meditarem a gloria mais sublime. Bem o mostráraó na chegada do Rei TOM. V. O os

os dous irmãos Ruy Mendes, e Mens Rodrigues de Vasconcellos, que vendo sobre o monte de S. Gens ao destemido Capitao D. Joao Ramires de Arelhano com hum grande corpo de trópas insultando os da Cidade: Elles sahirao com 200 de cavallo; fizerao rodar os Castelhanos pelo monte; prendêras a D. Joas Ramires, e varrêrao o campo com os Estandartes de Castella na face do seu Rei. Bem o fizeraő vêr na mesma chegada deste Principe, quando elle passava com hum grosso de gente pelas portas de Santa Catharina, Fernando Alvares de Almeida, e outros gentiz Fidalgos, que atacados pelo Rei em pesfoa, o nosso Regente lhes sechou as portas á retirada, para aquelle Monarca vêr diante de si tantas montanhas de aço, que immoveis aos re-pelões de huma multidad de lanças, o forçárad a desistir do empenho antes de arriscar a Magestade, ou perder a reputação. Bem o manifestou Gomes Rodrigues, quando veio defronte da mesma porta hum dos mais alen-

alentados do exercito pedir combate Era vulg particular, que elle persuadia se poderia estimar como sentença definiti-va da justiça dos partidos do vencedor; e sendo Expectadores do Castelhano o seu exercito posto em armas, as nossas trópas, bordando os muros, do Portuguez: Este aos primeiros golpes deo com o Castelhano morto em terra, ficando mudo o seu campo, que teve em máo agouro o successo; alegre nas acclamações o Povo de Lis+ boa, que por elle se prognosticou a victoria.

O Principe Regente, vendo o sitio formado, despedio Ruy Pereira para o Porto a fazer expedir a armada, e escreveo a D. Nuno Alvares. que estava em Evora, marchasse com a gente, que podesse tirar da Provincia a embarcar-se nella. Os do Porto, que nao tinhao Commandante, offerecêrao a armada em tal occasiao ao Conde de Neiva, já declarado a favor da liberdade. Nao duvidou elle acceitar a offerta, e partio de Coimbra a encarregar-se da commissão; mas tan-

to elle, como os mais Cabos, sabendo que D. Nuno vinha com marchas forçadas a embarcar-se: nao querendo na sua companhia homem tamanho, que levaria toda a gloria da empreza, soltárao panno, e se fizerao na volta de Lisboa. D. Nuno, que recebeo esta noticia em Coimbra, retrocedeo para o Alem-Téjo, contente com a generosidade de ceder as Villas da Rainha D. Leonor, que o Regente lhe tinha promettido, a savor de seu irmao o Conde de Neiva, que sem esta condição duvidava acceitar o governo da armada, ambicioso do premio antes de sazer o serviço.

Com a noticia da vinda da armada do Porto, o Rei de Castella convocou a conselho para se resolver se a sua havia sahir a combater no mar alto, ou esperalla dentro do rio. Quando se debatia a contrariedade das opiniões, appareceo a nossa pela ponta de S. Giao, tremolando slamulas, e galhardetes, empavezada, e guerreira. Ella se compunha de dezasete Galés, e outro igual número de navios de

#### DE PORTUGAL, LIV. XX. 213

alto bordo, a que fazia a vá-guarda a Era vulg. Não de Ruy Pereira, que com os brios do seu Apellido tomou por mais honrado o lugar do maior perigo. Ella entrou no Téjo com tanta confiança, como se navegára em triunto, sem que os Castelhanos, chegados antes, entrassem nos deveres de lho impedir. Esta incuria, ou esta frouxidad causou novos alentos aos Portuguezes, que já se impacientavas pelo combate.

Nao teve elle muita tardança; porque várias náos nossas, destacadas para tentar o animo dos inimigos, de modo se empenhárao, que sizerao em ambas as Frotas o choque geral. Todo elle soi de opiniao por ambas as partes; mas sensivel aos Portuguezes por hum acaso lastimoso, em que perdeo a vida Ruy Pereira sazendo as vezes de soldado intrepido, e por tres náos grossas, que nos aprisionárao. Já os inimigos se persuadiao, que este golpe nos abatêra o valor; que todas as vantagens suturas seriao suas; que a deste combate alistára a

for-

#### 214 HISTORIA GERAL

Era vulg.

fortuna ao seu soldo, especialmente quando foras reforçados depois delle por mais vinte e hum navios, e nos nossos faltavas tres. Segunda batalha, em que nenhuma das partes cantou a victoria, lhes desmentio as idéas; mas elles sigaras em estado, que se soras para Restelo reparar as ruinas, e nos bordamos a nossa praia junto aos muros da Cidade para sustentar a desensiva, que era o que entas nos importava.

# CAPITULO VI.

Continuação do sitio de Lisboa com o mais que aconteceo até os Castelbanos o levantarem.

A Naçao Portugueza o amor da Patria, que a Estrangeiros bem instruidos ouvi já notar de supersicioso, he tao vehemente, que Diogo Lopes Pacheco, já muito avançado em annos, e seus silhos Joao, Fernando, e Lopo, que estavao em Castella muito respeitados: sabendo o

que o Mestre de Aviz obrava em Por- Era vuig. tugal pela liberdade, marchárao com trinta criados para ser participantes da honra da nossa resoluças, que em Castella nem era para pensada. Elles chegarao ao Téjo quando principia-va o sitio de Lisboa, e nao querendo arriscar-se na passagem, forao para Almada. Os seus escrupulosos moradores, como elles vinhao de Castella, nao houve remedio a consentillos dentro dos muros, e apenas os deixárao aquartelar nos arrabaldes. Entrou o Rei em viva cólera quando soube esta retirada de Diogo Lopes, que caracterisou pela ingratidao mais indigna, suppostos os grandes beneficios, que Diogo Lopes recebéra del-le, e de seu Pai D. Henrique. Sem mais pensar mandou hum grande destacamento aos Arrabaldes de Almada prender Diogo Lopes, que avisado da passagem dos Castelhanos, com seus filhos, criados, e parte da guarniçao sahio a elles para dar provas da fé no coração, do valor em annos velhos.

Taő

Era vulg.

Tao rudo foi o ataque, que aos primeiros repelões cahírao mortos 40 Castelhanos; mas como o partido era muito desigual, e Diogo Lopes teve a infelicidade de ficar prisioneiro, feus filhos, e a trópa cuidárao em retirar-se com honra. A vista do veneravel Velho acabou de enfurecer o Rei, que resolveo castigar a fiel Almada. Mandou elle sitiar o Castello por Pedro Sarmiento, e Joao Rodrigues de Castanheda, que por espaço de mez e meio encontrárao huma resistencia inimitavel, e lograria os seus effeitos, se secca a Cisterna, a sede extrema , e a impossibilidade de lhe introduzir a agua necessaria nao obrigasse o Principe Regente ordenar aos moradores, que se entregassem. Porém os da Villa de Ourem reparárao esta perda de Almada, entregando-se ao Mestre D. Lopo Dias de Sousa, que prendeo nella a dous filhos do Conde de Barcellos, antes amigo do Regente, agora declarado contra a liberdade da Patria com a irma Rainha preza em Castella.

O sitio de Almada nas impedia Era vulg. o ardor do de Lisboa, nem o seu rendimento esfriou o resentimento do Rei, assim pelo desprezo, que em Thomar sez D. Nuno Alvares Pereira, quando voltava de Coimbra, das vantajosas promessas, com que o mandou brindar para seguir o seu parti-do; como porque o seu reconhecimento a esta benevolencia Real foi vir com a sua gente, perecendo de fome, atacar, vencer, e despoiar junto a Santarem huma grossa partida Castelhana para supprir com o valor desta preza os gastos da jornada até Evora. Crimes tao honrados estimulárao tanto ao Rei D. Joao, que mandou a Joa6 Rodrigues de Castanheda passasse logo a Badajóz, e castigasse a D. Nuno, que com a sua chegada ao Alem-Téjo aggravára os delictos, tomando por huma surpreza cheia de confiança a Villa de Monçaráz. Entendeo o Castanheda, que hum Moco de vinte e tres annos, como era D. Nuno, respeitasse hum Capitas antigo, qual elle le deixava vêr; e

Era vulg.

o persuadio por hum trombeta, que mandou a Elvas, reconhecesse o seu legitimo Rei, e nao quizesse vello da outra parte do Caya com cara de enfadado.

Respondeo-lhe D. Nuno, que para o seu Soberano ser Rei de Portugal, primeiro havia esperar, que a Rainha lhe desse hum filho para os Portuguezes o reconhecerem como tal, na fórma que elle jurou no ultimo Tratado: que lhe agradecia os seus conselhos, paixao dominante dos Velhos dallos aos rapazes, que lhos nao pedem : que elle o esperava no dia seguinte, e o convidava para a fua meza, aonde o acharia com cara de riso, e semblante de fésta. Apenas D. Nuno despedio o trombeta, ordenou se tocasse a pegar; e ainda o Castanheda nao acabara de ouvir o recado, já elle estava á vista de Badajóz com 400 cavallos, e a infantaria de Elvas. Nao convinha á honra do Castelhano deixar de acceitar o convite, que lhe vinhao fazer na casa propria, e sahio com todo o seu poder; mas fen-

sendo envestido com huma resolução. Era vulg. que senao concebe, a furia do repelao o metteo a golpes pelas portas de Badajóz, aonde todos sobiras á muralha para verem o rosto alegre, e o animo desensadado com que D. Nuno levou o resto do dia na frente della.

Estas noticias no campo, e na Praça de Lisboa produzias os encontrados effeitos, que sas faceis de pensar. O Rei de Castella chamou a Pedro Sarmiento, e dando-lhe ordem. que com a gente do exercito, que quizesse levar, fosse ajuntar-se com a que tinha no Crato o Prior D. Pedro Alvares Pereira; resolveo, que havia trazer-lhe alli a D. Nuno morto, ou prezo. Vaidoso o Sarmiento por ser escolhido para reparar a fraqueza do Castanheda, escreveo do Crato a D. Nuno, que se achava em Evora, dizendo-lhe o esperasse no campo, aonde elle hia para o açoitar á vista de todos, como a minino. D. Nuno nao quiz responder por escrito: Seria respeito, ou temor, mas nada o alterou. Dizei a meu amigo Pe-

Era vulg. Pedro Sarmiento (foi a resporta de D. Nuno, ) e aos mais Capitaes, que o acompanhao, a promptidao com que lhe obedeço em buscallos : que prepare os instrumentos para os açoites, que eu levarei de boa vontade, se elle vir, que lhe vira as costas o minino, que sabera ser cortez ás suas

> Ajuntou D. Nuno a gente que pode, e marchou duas leguas de Evora a esperar os inimigos, que apparecêrat em grande número com os muitos cabos respeitaveis na sua testa. Ambos os córpos fizerao alto, quan-do se avistárao; D. Nuno querendo fer acomettido, os Castelhanos duvidosos se acometterias. Antes de se expôr á fortuna, tentárao como prudentes a D. Nuno com huma mensagem nova, reiterando as persuasões de mudar casaca. Elle lhes fez responder : Que nao viera ao campo gastar o tempo em cumprimentos, senao a levar os açoites: que se movessem a dallos, ou que posessem pé em terra, como elle estava, que nao du

duvidava ser o mesmo que marchasse Era vulga recebellos, se condescendessem em por se na acçao, que lhes requeria. Dous dias os esperou o valeroso Herose sem elles se moverem, nem mudarem de postura. No terceiro se refolveo a atacallos, nao podendo demorar mais tempo o desaggravo da injúria; mas quando amanheceo achouse só no campo, porque os inimigos se haviao retirado para Lisboa com todas as apparencias de quem soge.

Sentio o Rei em extremo este desar das suas armas: muito mais D. Nuno, que sobejando-lhe o valor, nao estimou a victoria, por lhe saltar o consisto. Nao sostreo aquelle animo intrépido deixar de mostrar ao mundo, que nao combatêra, porque os Castelhanos lhe sugírao; e arbitrando comsigo a idéa saçanhosa, que havia emprehender; com a mesma trópa, que o acompanhava, soi seguindo a marcha dos inimigos, e de repente se lançou sobre a Villa de Almada. O Castanheda, que já estava nella, sugio sem acordo. Nao pode

Era vulg. surprender o Castello, que achou com as pórtas fechadas; mas saqueou a Villa, e com colera justa as casas do Sarmiento, e Castanheda; passou á espada quantos Castelhanos apparecêrao; e formando a sua gente em huma grande fileira com os Estandartes soltos sobre a rocha fronteira a Lisboa, deo aos moradores, que discorrêrao quem era, huma vista bem alegre. No mesmo dia se recolheo a Palmela, aonde esteve até ao fim de Setembro, quando os Castelhanos levantárao o fitio.

> Todas as noites mandava elle accender muitos fogos nos altos da Villa para dar sinal ao Regente, de que alli estava o mais fiel dos seus servidores, prompto a seguillo em todos os destinos. Reparou o Rei de Castella na continuação destas luminarias, e perguntou ao Sarmiento quem seria o author daquelles sinaes, a que se respondia com outros semelhantes no Palacio Real de Lisboa. Dizendo Pedro Sarmiento, que entendia ser D. Nuno Alvares Pereira: O Rei, descobrindo

do o fundo da sua afflicças, the tornou, que se admirava, de que sendo elle o Adiantado de Castella consentisse, que hum Commandante de cinco potros lhes estivesse fazendo taes desprezos na sua face. O Sarmiento, que se vio necessitado a desculpar a covardia propria, encarecendo o valor alheio, respondeo ao Rei: Que desse graças a Deos, ou ao Rio, que tinha na frente; que a nas ser elle, o Chése de cinco potros o viria visitar dentro do seu pavilhas real.

Muitos cuidados entrárao daqui em diante a opprimir o espirito do Regente pela disficuldade do remedio. Hum delles soi a prisao, de que desejava resgatar a Diogo Lopes Pacheco, que viera de Castella com os silhos osserecer-se no seu serviço. Deste se livrou elle pela troca, que fez com D. Joao Ramires de Arelhano, que tinha prisioneiro; e em recompensa da sua sidelidade restituio a Diogo Lopes a honra, sama, e sazenda, de que o privára o Rei D. Fernando. Outro maior soi o da traição intentada por

D.

Era vulg. D. Pedro de Castro, filho do Conde de Arrayolos, que guardava a pórta de Santo Agostinho com huma trópa de Castelhanos do partido antigo do mesmo Rei D. Fernando, e ajustou dar por ella entrada ao de Castella. Joao Lourenço da Cunha, marido da Rainha D. Leonor, que soube esta conjuração, quando estava em artigo de morte, a revelou ao Regente, que ajuntou com a actividade de a distipar, a clemencia inditivel do perdab, que deo a D. Pedro contra o clamor geral de todo o Povo. Sobre todos intoleravel era o cuidado de remediar a fome, que hia chegando a Cidade aos termos de se perder. A este perigo acodio Deos, que sendo só quem dá, e tira Imperios, nesta occasiao nao quiz Portugal sugeito a dominio estranho, e defendeo a nossa liberdade com os esforços do seu braco, como se hirá vendo no discurso desta narraçao, ainda que contraida.

Principiárao a picar no campo queixas contagiosas acceleradamente mortaes, que pozerao em consternaçab o Rei, e os seus Generaes. Ellas Era vulga o obrigárao a tentar antes os meios da negociação, que os das armas, já prevendo que poderia reduzillo o mal a termos de levantar o sitio. O Regente nao querendo ter por indifferentes quaesquer propostas, se dispôz para ouvir as que o Rei determinava mandar-lhe fazer. D. Pedro Fernandes de Velasco, Camareiro Mór, foi o nomeado pelo Rei de Castella para esta commissaó importante. Sahio o Regente da porta de Santa Catharina a ouvillo; e elle desenvolveo a pertençao do Rei seu Amo á nossa Coroa bem firmada no seu casamento com a Rainha D. Brites. Propôz-lhe, que se quizesse abater as armas, ficaria com o governo do Reino affociado de hum Fidalgo Castelhano, que elle nomeafse para esse esseito. Bem longe destas idéas, o Principe respondeo ao Deputado em termos vagos, e tao geraes, que nada significassem. Derrotou a força do casamento pela rotura, que o Rei fizera no seu Tratado; de sórte, que Velasco teve de voltar como TOM. V. veio.

Era vulg. veio, sem negociação, nem esperança.

Como nada resultou da conferencia, foi renovada a guerra; e o Pincipe, que se envergonhava, de que se dissesse no mundo, que elle nas sahia ao campo, e soffresse os insultos dos Castelhanos dentro dos muros de Lisboa; escreveo a D. Nuno Alvares marchaffe com a gente do seu partido sobre a reta-guarda dos inimigos, que elle ao mesmo tempo atacaria pela va-guarda, para em hum dia livrarem de tantas calamidades a Capital do Reino. Assim discorriad os animos, quando o contagio tirando a vida aos Chéfes mais importantes do exercito, entre elles Velasco, Sarmiento. Castanheda, o Conde de Mayorga, e o bravo Almirante Toar: o Principe de Navarra, cunhado do Rei de Castella, lhe representou nao tentasse a Deos, levantasse o sitio, e se recolhesse a Castella, antes que as suas forças ficassem sepultadas nos campos de Lisboa. A confulad, ou a dor do Rei foi tao viva, que a desaffo--gou

gou em gemidos; o seu sentimento, Era volg; ou a sua indignação são grande, que a respirou com o protesto de desejar vêr o affento de Lisboa lavrado a ferros de arado.

A sua tristeza, e o seu pejo tudo o Rei quizera esconder em Santarem; mas a esperança de dominar Por-tugal algum dia, o sez tirar a público por meio de muitas Cartas insinuantes, com que rogava aos Governadores das Praças do seu partido se mantivessem nelle sirmes, em quanto voltava a Castella a resorçar-se. Occupado em fim do humor melancolico, que lhe agitavao tantos espectaculos tristes, quantos encontrara em Portugal nao esperados; elle se resolveo a sahir do Reino, aonde viera ser testemunha do destroço das suas armas, sem conseguir nada digno de qualquer Capitao, quanto mais de hum Rei tao poderoso sobre hum Estado tao fraco, ainda mais debil por dividido. Elle se foi; meditando, que já mais Principe marchára tao abatido como elle nesta sahida de Portugal. A sua triste-

Pii

Era vulg. za descoberta no rosto se communicava aos Grandes, que nao podiao
escusar-se ao sentimento na perda dos
parentes, e amigos: sentimento dobrado pela companhia dos cadaveres,
que levavao embalsamados com sal
para lhes darem sepultura nos jazigos
dos seus Maiores. Nada se via nesta
retirada, senao o ajuntamento numeroso de hum Reino grande, mais em
tom de acompanhar hum enterro ceremonioso, que de conquistar huma
Coroa brilhante.

Nesta figura chegou o Rei D. Joao a Sevilha, aonde teve por conveniente nao desabusar a credulidade dos seus vassallos com o uso, que elle dava ao titulo de Rei de Portugal. Para melhor os entreter soi provendo em Fidalgos Portuguezes os empregos, que do tempo do Rei D. Fernando estavao vagos. Nestes exercicios, ainda que com mais de apparencia, que de entidade, D. Joao desas que do se entreter soi projectos, quando se lhe offerecesse occasiao mais oppor-

# DE PORTUGAL, LIV. XX. 229

portuna. Ora deixando nos ao Rei de Era vulg. Castella luctando com as imaginações tristes dos seus infortunios, levemos a memoria a lembrar-se dos alvoroços plausiveis de Lisboa.

Viad os nossos dos mutos, e nad entendiao os movimentos dos Castelhanos no seu campo ao tempo, em que elles se dispunhao para levantar o sitio. Na noite os desenganou o sogo, que pozérao ao arrayal, e af-fustou a D. Nuno Alvares em Palmela, entendendo que a Cidade se abrazava. Na manha foi completo o gosto, quando os vimos pelas costas em retirada vergonhosa. O Principe Regente transportado de hum prazer religioso, correo ao Templo seguido do Povo, para mostrar na acçao de graças, que hia render ao Ceo, como o levantamento do sitio era hum effeito menos da sua ambiças, e da sua gloria, que da sua piedade, e da sua esperança em Deos. Os Ministros do Evangelho para nos persuadirem a grande obrigação, em que estavamos ao Dominante Supremo dos Imperios,

dé-

era vulg. déraő todo o tom de horribilidade ao risco, em que estivemos de supportar hum dominio estranho: Desgraça, que elles reduziras a estado de muito mais odiosa, que nós naquelle tempo imaginavamos. O Povo confundia o gosto com os allaridos das sestas, e dos vivas, que entoavas em igual ponto a clemencia do Regente, a sua fortuna, a sua glorsa, o seu valor.

O fidelissimo D. Nuno Alvares Pereira, impaciente por se congratular com o seu Principe, nao esperou que a Armada dos Castelhanos sahisse do rio para passar a Lisboa. Elle se embarcou em huma falua, e se pôz surto na bocca do Montijo até horas de meia noite, donde partio a toda a força dos remos. Quando se vio no meio da Esquadra insmiga mandou aos seus trombetas, que tocassem. Os Castelhanos consusos se pozérad em armas; e descobrindo a falua, de todas as náos se perguntou quem passava. Foi-lhe respondido, que o Fronteiro do Alem-Téjo D. Nuno Al-

# DE PORTUGAL, LIV. XX. 231

vares Pereira. Como se o écco deste Era vulg. nome sosse suvidos dos Castelhanos, todos de repente emudecêras, e nas houve quem lhe impedisse a passagem. Quando so hora competente desembarcou, marchou em direitura ao Paço, e dado aviso ao Principe, correo a recebello á salla, aonde lhe lançou os braços, e se uniras os corações, que ligára o amor.

A vinda de D. Nuno foi acompanhada das demonstrações da notavel inclinação, que ao Regente mostravao os Póvos na concurrencia de lhe offerecer cada qual quanto possuia para os gastos da guerra, se ella continuasse. Esta feliz disposição a favor do Principe era hum caminho aberto para elle ir dando passos á Coroa. D. Nuno aproveitou a occasão para o persuadir: Que se os Portuguezes se lhe uniao por amor, que era justo ligallos mais com os vinculos da Religiao no sagrado do juramento solemne de sidelidade, que estimula os homens a fazer-se inseparaveis dos seus

So-

Era vulg. Soberanos: Que em Lisboa estavas tantos honrados, que de necessidade se havias dividir pelos empregos do Reino; outros ainda nas muito sirmes na conservação do partido da liberdade; que a huns, e outros era justo tellos assustados com o temor de ser perjuros: que o meio de confaguir este projecto sem reparo, elle o entendia facil na proposta do modo por que se havia continuar a guerra; para o que convocasse a Nobreza, e Povo, o Principe lha sizesse, que elle entas moveria o assumpto do juramento, que se lhe representava indispensavelmente necessario.

Sabia o Principe, que quanto D. Nuno fallava eraó affectos emanados de hum coração candido; e convindo com elle, mandou convocar as gentes na Igreja de S. Domingos, aonde lhes fez esta pathetica falla: Vós sabeis, Patricios amados, e companheiros sieis, que por morte do Rei D. Fernando Eu quiz deixar o campo livre aos pertendentes da Coroa, e embarcar-me para Inglaterra, até vêr

e estado dos negocios do Reino: Vós Era vulg. mo impedistes temerosos de vos sugeitar dominio estranho: vós me violentastes a dar palavra de nao abandonar a Patria: vós me rogastes para acceitar o Governo até se encherem as condições do contrato do casamento do Rei de Castella, com a Rainha D. Brites: Elle nao teve paciencia para o esperar: Rompeo a sua ambiçaó no desacordo de faltar á fé de Soberano na prisao de meus irmãos os Infantes D. Joao, e D. Diniz, na de seu mesmo irmao o Conde de Gijon por ser casado com huma filha do Rei D. Fernando: Entrou no Reino armado, e o tratou como inimigo: Vós o acabais de vêr no cerco, que pôz a esta Corte: Eu a defendi com a força do vosso braço: mostrastes, que sois Portuguezes: Elle deixou entre nos partido grande, que nos deve ter acautelados: Elle voltará no anno futuro ao empenho, que forma na sua idéa ser o ponto mais essencial da sua honra: Vos entendo estares firmes em sustentar o da liberdade, para que Eu

Era vulg.

Eu offereço o sangue, e a vida: Chamei-vos para vos dizer, que ha de continuar a guerra, e que só de vós depende arbitrar os meios para a fazermos vigorosa.

D. Nuno Alvares Pereira tanto. que vio o passo franco para avançar a sua idéa, foi o primeiro em fallar, e depois de tecer elogios correspondentes ás boas intenções do Principe, accrescentou: Que a primeira acçad com precedencia a todas as outras, devia ser hum acto solemne feito no Senado da Camara, pelo qual jurassem servir com fidelidade ao Principe todos os que o reconhecêrao Regente. e estimavao Protector: que para a resolução dos mais negocios civis, e Militares, se convocassem Cortes para a Cidade de Coimbra no principio da Primavera, aonde os Póvos do Reino tomariao pelos seus Procuradores as deliberações mais conformes á manutenção da liberdade. Applauso universal mereceo a proposta de D. Nuno; e destinado o dia seis de Oububro para o acto do juramento, e

pa-

para lugar delle o Palacio da Alcace-Era vulga va, com affistencia de muitos Prelados, de muitos Fidalgos da Corte, e do Reino, e de hum concurso numeroso, se celebrou a ceremonia augusta, presente o Principe debaixo de hum docel magnisico, que acceitou o juramento, e já com apparencias de Rei, todos lhe beijárao a mao.

Coroou o Regente este acto com as avultadas, e copiosas mercês, que fez a todas as pessoas, que mais se distinguirao na defensa da Corte, para que os premios presentes estimulassem os espiritos a obrar no futuro outras gentilezas, que os merecessem semelhantes. D. Nuno Alvares, que nao queria perder tempo, se recolheo logo para Evora a dispôr os meios de fazer respeitavel a sua Provincia. Elle deixou aconselhado ao Principe, que sahisse de Lisboa em figura de quem hia picar a reta-guarda dos Cas-telhanos, e perseguillos na retirada, quando já elles iriao chegando a Caftella; porque de se deixar ver assim as Praças contrarias, ou indifferenEra vulgo tes, poderia trazer algumas á fua devoçao, como depois mostrárao os suecessos.

#### CAPITULO VII.

Das expedições que se seguirao depois do levantamento do sitio de Lisboa, e como forao convocadas as Cortes de Coimbra.

PRINCIPE Regente na Estremadura, e D. Nuno Alvares Pereira no Alem-Téjo nao quizerao, que a Patria os visse ociosos. Sahirao ambos ao mesmo tempo a sugeitar algumas. das Praças obedientes a Castella; mas os primeiros passos do Regente, que marchava huma noite a surprender Sintra com o Arcebispo de Braga, o Conde de Neiva, foraó detidos por huma tormenta tao horrorosa, que o forçou a retirar sem proseguir na empreza, que lhe era importante, por estar Sintra tao visinha de Lisboa, e a sustentar por Castella o Conde de Cea D. Henrique Manoel. O pezar que

que lhe causou este infortunio, bre- Era vulg. vemente o suavisou com a restauração de Almada, que lhe abrio as portas, e mostrou o zelo, que tinha pelo seu serviço, agora preferido á conservação de vinte refens honrados, que o Rei de Castella levou da Villa por penhor da sua fidelidade. O Regente fez aos moradores as mercês, que merecia a delicadeza da que com elle ulárao no tempo do sitio, e nesta entrega; entab sacrificando-se a si nos seus córpos; agora offerecendo por victima as almas nos refens dos filhos.

Elle se fazia prestes para ir sobre Torres-Vedras, quando os paizanos de Alemquer o rogarao quizesse em pessoa marchar aquella Villa, que elles desejavao pôr na sua devoçao. Para nao ficar inutil a primeira resoluçaó, dividio a gente; parte para o seguir a Alemquer; outra parte para principiar o sitio de Torres as ordens de Joao Fernandes Pacheco. Nao pode Alemquer ser levada de surpreza com o favor da paizanage, porque che-

Era vulg. chegáraó de dia os barcos, que conduziad a tropa do Regente, a que se oppôz vigoroso o Alcaide Mór Vasco Pires de Camões. Fortificou-se o Principe no campo, e mandou intimar a entrega ao Chéfe, que respondeo com a defensa gentil de leis semanas, em que se derao muitos, e vistosos combates. Em hum delles perdeo a vida com alentos generosos D. Af-fonso Henriques, irmao bastardo do Conde de Trastamara, que seu Pai o Infante D. Fradique tivéra da célebre Paloma, e nao deixou geração, que pela honra de descender de hum Infante, multiplicasse a vileza de tal Mai.

A força dos combates, e o aperto da sede reduzirao o Camoes a capitular a entrega com os Artigos seguintes: Que lançaria do Castello a guarnicao Castelhana, e elle o defenderia pelo Regente em attençao a ter sido criatura do Rei D. Fernando, e estar casado com a filha de hum Fidalgo Portuguez: Que se voltasse ao Reino a Rainha D. Leonor sem trazer Castelhanos, poderia entregar-Bra vulgalhe a Villa, por ser pertencente aos seus Estados: Que o Regente poria no Castello guarniças Portugueza, mas que o Alcaide Mór elegeria os Cabos. Com estas clausulas entregou entas a Praça de Alemquer o Gallego Vasco Pires Camões forçado pela necessidade, com a intenças pervertida; mais facil a ser ingrato ao beneficio, que perder a conjuntura de se mostrar officioso a Castella.

De Alemquer marchou o Regente para o sitio de Torres-Vedras, que se fez penoso pelo rigor do Inverno, que sobreveio. A Providencia que parece guardava no seu seio esta Reliquia do Santuario dos nossos Reis sidelissimos, a preservou de hum sim desestrado debaixo dos muros desta Praça. Ponderava o Rei de Castella a pouca apparencia de lograr os seus designios; e como via a difficuldade de os conseguir por força das armas, resolveo-se a tentallos por meio da persidia, a todos os homens estranha, em hum Rei abominavel. Para este es-

fei-

Era vulg. feito, elle imagina o modo de arran-car do mundo o nosso Regente, que lhe formava o major obstaculo ás suas pertenções. Parecendo-lhe expediente seguro valer-se do mesmo traidor, que em Coimbra lhe quiz tirar a vida, e por le salvar tomou o partido do Regente, agora o persuade a amontoar as infamias, e que mate ao Protector o homem refugiado, que quiz matar o seu mesmo Soberano. Este era o Conde de Trastamara, entab assistente na Cidade do Porto, ao qual o Rei de Castella escreveo a Carta feguinte:

« Que elle devia lembrar-se, que nalèm de vassallo, era seu primo ir-» mao; duas razões, que o obrigavao » a servillo contra os seus inimigos: » Que elle nao ignorava, como o » maior de todos era o Mestre de » Aviz, que tinha a confiança de dis-» putar a sua mulher a posse de Por-» tugal: Que se esqueceria de tudo, » se elle Conde quizesse matar o dito » Mestre, o que lhe seria facil por » estar estimado confidente dos Por-> tu» tuguezes : Que no mundo nao se Era vulg. » lhe podia fazer maior serviço, que y executar esta morte, e por isso os » premios seriao talhados pela medi-» da da sua estatura: Que se apressas-» se em abrir esta porta para reentrar na sua amizade, que lhe pre-» parava a maior fortuna; porque o » sublimaria ao primeiro homem de » Hespanha o Rei, que nunca seria ningrato para deixar de confessar » que ao Conde de Trastamara devia » o Reino de Portugal. » Recebida esta Carta; esquecido o Conde de quem era; arrastado das promessas de hum Rei injusto; lisongeado de vas espe-ranças, nao se contenta so com entrar nas intenções do Rei de Castella, fena6 que assegurando involver nellas aos seus amigos, e criaturas, o poem certo, em que nada mais falta que buscar a occasiao para executar o de-Agnio.

de do Porto, e chegou ao campo com femblante, de que vinha obsequiar o Regente, affishindo-lhe no sitio de IOM. V. O Tor-

Era volg. Torres. A alliança já contraida com De Brites de Castro lhe facilitou communicar a seu irmao D. Pedro de Castro. já traidor no sitio de Lisboa, e benignamente perdoado, como fica dito as intenções com que seguia o Regente. Trouxe mais à sua facçao a Joao Affonso de Baeza, Gallego favorecido do Rei D. Fernando, e ao Asturiano Garcia Gonçalves de Baldez, que era alentado Cavalleiro, mui destro no manejo dos cavallos. Estes forao os conjurados, que andavaó esperando conjuntura para a sua atrocidade, que fizerao saber a Joao Duque, Alcaide Mor de Torres, por mejo de escritos mettidos nas sétas, que arrojavao á Praça, para estar prevenido a recebellos depois de a executarem. O Regente estimava muito ao Baeza, que o acompanhava, quando sahia ao campo a cavallo, e para mostrar destreza vinha de longe vibrando a lança até a apontar aos peitos do Principe, e en-

> Depois da conjuração praticava elle estas destrezas com mais frequen-

tao com velocidade a abatia.

cia, como ensaio, para, quando ti- Em vulgo vesse occasiao de estar mais proximo da Praça, a metter-se de véras, e salvar-se nella. O memoravel Fernando Alvares de Almeida, que depois foi Ayo dos Infantes, fez-se-lhe intoleravel a repetencia deste brinco do Baeza, e resoluto a impedilla na primeira conjunctura, lhe cortou a carreira; com a sua lhe abateo a lança, dizendo: Reportai-vos, que este modo de insultar o meu Principe he indecente, e eu nao vo-lo-hei de consentir. Alvoroçou-se a consciencia culpada; mas o Regente, que nada sabia, os socegou; e como aos traidores se frustrou esta idéa, cuidárao em inventar novos arbitrios. Elles os tinhao bem dispostos ao tempo, que pelo caso succedido no Castello de Gaya; o Conde de Neiva, e Ayres Gonçalves de Figneiredo se desgostárao de modo, que o Regente se necessitou a mandallos prender por Vasco Martins de Mello, e remettellos para Evora, aonde estiveras alguns annos.

Egg. milg. 1 is A. prisaourepentina de taes pes-Coas, ignorados os motivos, caulou tal medo nos conjurados, que o Conde de Trastamara sem acordo se refugiou na Praca; o Baeza, e D. Pedno de Castro fugirad para Santarem; a Baldez ... que estava na guarda com Antao Vasques : de Almada foi por elle preso; posto a tormento, confesson, todas as circunstancias da conjuração, e á vista da Praça se lhe deo vivo fogo lento. O barbaro Alcaide Mor despicou este castigo justo, mandando cortar as mãos, e os narizes a seis prisioneiros, que tinha nossos na Villa , expendurados estes destroços da impiedade ao pescoço de hum, o mandou ao campo com este presente. Os nossos o gratificaras, mettendo os Castelhanos nos instrumentos de arroiar pedras, que os arrameçavao á muralha, aonde se esmagavao: Brincos; em que se exercitava a cólera, quando se devia dar lugar á iras les es Luc Seguirad-le la estes infortunios av grande invernada , que sobreveio , 🐟 impedia as operações do sitio; o despra-

prazer de Vasco Pires de Camões tor- En vulgi nar a levantar-se com a Villa de Alemquer : o desgosto de Affonso Lopes de Texeda : Commandante de Torresa Novas, com Diogo Gomes Sarmiento, que o era de Santarem, derrotarem huma partida nossa , e prenderem o Mestre de Christo. D. Lopo Dias de Soula, e o Prior do Crato Alvaro Gonçalves Camello: Motivos, que obrigavao o Regente a levantar o fitio para ir as Costes de Goimbra, o preparar-se para a jornada, em que o deixaremos occupado porque dever mos referir os successos de Da Nuno Alvares Pereyra no Alem-Téjo, que principiando felices, pela melma conjunctura do tempo, e dos negocios forao atalhados.

Logo que D. Nuno chegou a Evora concebeo pensamentos de se fazer senhor dos Castellos de Villa-Viçosa; e de Portel pelos terem por Castella dous Fidalgos ingratos ao Principe Regente: na primeira Villa o Com-mendador Mor Vasco Porcalho ; na segunda Fernao Gonçalves de Soulai

S . .

Emirulgo Havia em Portel hum Clerigo chamado Joao Mattheus, que soffria impaciente a infidelidade da sua Patria : e que a guarnecessem Castelhanos. Elle se resolveo a libertalla, e tirando em cera o molde das chaves da porta principal, veio a Evora, e o offereceo à D. Nuno para se fazerem por elle novas chaves, que levou, deixando ajustada a noite para a empreza. Foi grande o gosto do nosso Chése na offerta do mesmo, que desejava; e sahindo de Evora, foi esperar na Torre dos Coelheiros a hora de marchar occulto. Chegados a Portel, o Clezigo que estava á lerta com os seus amigos, abrio a porta, por onde entrou D. Nuno com a sua gente; mas sendo sentido dos Castelhanos, se travou hum disputado combate, que foi vencido, e ganhada a Villa. O Sousa entregou o Castello por capitulação salvas as vidas, e permittida a passagem para Castella.

Divulgou-se essa noticia da surpreza de Portel pela Provincia, e ella sez lembrar em Villa-Viçosa o enga-

no de outra semelhante, traçada de Era vulga modo, que nella infallivelmente havia perecer D. Nuno, o objecto do odió entranhavel de Porcalho, se naquella noite o nao guardára a Providencia para depois the dar formosos dias. Fingio o perfido huma Carta em nome de varios visinhos, que pedias a D. Nuno marchasse a tal hora á portá da torre, aonde elles o esperavas para lhe dar entrada. Havia da torre á porta hum passadisso com muitas seteires, por onde podiao fer arrojadas grandes pedras, e aqui esperou Porcalho os convidados bem prevenido para os elmagar na entrada. Em quanto a nossa gente se apeava, adianta-ras-se Fernas Pereira, irmas de D. Nuno, com hum criado valeroso, e o célebre Alvaro Gonçalves Coitado para examinarem a entrada da porta, O Porcalho, que entendeo ser D. Nuno, fez lançar tal tempestade de peddras, que Fernas Pereira, e o seu criado ficáras logo mortos, e o Coltado prisioneiro. Sentio D. Nuno a morte de seu irmao, e como nao tis nha

£. .

Ers vulg- nha forças para levar a Praça á escala vista, contentou-se com mandar pedir o cadaver de Fernao Pereira. que veio enterrar no Convento de Sao Francisco de Estremoz.

1385

Em quanto no Alem-Téjo succediad estas cousas, o Regente determinado a levantar o sitio de Torres-Vedras, mandou antes, que o Arcebispo de Braga marchasse do campo com hoa parte da gente a Coimbra para elle o seguir depois com o resto sem tanta oppressad dos Póvos. Tinha-se feito aviso, a D. Nuno Alvares para vir a Torres, e com a sua chegada se determinou o dia quinze de Fevereiro para o da partida ás memoraveis Cortes de Coimbra, aonde se decidio o negocio da nossa liberdade. Huma solemnissima procissa composta do Cabido, Clero, e Religiões sahio a receber ao Principe em triunfo, que se fez mais plausivel pela numerosa multidad de meninos, que a precedia, fe indo os ares com estas vozes sonoras: Portugal, Portugal, viva o nosso Rei D. Joao, em boa hohora venha o nosso Rei. Com o acon-Eta vulgi tecimento de Evora ao mesmo tempo quiz Deos mostrar-nos, que elle pozera estas palavras na hoca das innocencias de Coimbra. Quando ellas assim davas as boas vindas ao futuro Monarca, huma menina de oito mezes, filha de Estevas Annes Derreado, que estava no seu berco em Evora deitando fóra os bracinhos com movimento, de alvoroço, disse em voz clara a todos perceptivel: Portugal; Portugal por el Rei D. Joao. E nao fallou mais até ao tempo habil da natureza, a que entao elevou a ordemi o seu Author Supremo.

Vieras concorrendo a Coimbra os Tres Estados do Reino, que havias formar as Cortes, e se acháras presentes pelo Ecclesiastico doze Prelados; grande quantidade de Nobreza, que todo se comprometreo em setenta e dous votos da sua classe; e per la do Povo cincoenta, e hom Procuradores. Antes de se entrar nas Secoções, todos os Estados conferiras entre si a e uniformemente amentáras

Era vulg.

por baze a exclusiva total dos Reis de Castella à nossa Coroa. Depois se determinou, que indisputavelmente se havia proceder á eleiças de hum Principe Portuguez, que revestido da Di-gnidade Real se plantasse na tésta do seu Povo, lhe administrasse justiça, e o defendesse das invasões de seus inimigos. Entrárao os partidarios a descobrir as suas inclinações até entaorebuçadas no temor, ou na politica. D. Nuno Alvares Pereira, que sabia usar da segunda, e nao conhecia o primeiro, na frente dos Prelados, e da maior parte da Nobreza, sahio por elles a campo, e abertamente se declarou pelo Mestre de Aviz. Martim Vasques da Cunha, que pela sua qualidade fazia huma grande róda de parentes, sustentou com todos a voz do Infante D. Joao, preso em Castella, por ser filho legitimo do Rei D. Pedro, e de D. Ignez de Castro; o que supposto, nao se devia entender o Throno vago.

Outros entendiao, que a eleiçao de Rei devia differir-se, em razao de

faltarem Procuradores das muitas Vil-Era vulg. las, que estavad por Castella: que entre tanto continuaffe o Mestre na Regencia, até que os successos podessem melhor qualificar as resoluções. Porém este partido, e o de D. Nuno Alvares nao toleravao, que se propozesse para Rei em contraposição do de Castella ao Infante D. Joao, que elle tinha preso em seu poder. Elles diziao, que por este motivo valia tanto a eleiças de D. Joas, como collocar no Throno huma farçada Magestade: Que este era o meio de fazer o Infante mais infeliz, ou pela perpetuidade da prisa6, ou pela violencia de huma morte deshumana. que em qualquer dos casos deixava o Reino no mesmo, ou peior estado. Os Procuradores de Lisboa descarregavao hum golpe, que dava em que cuidar o reparo no protesto, que faziao, de que a sua Cidade, e Senado nao reconheceria outro Rei, senad ao Mestre de Aviz.

Este Principe, por todas as suas acções a titulo justo chamado de Boa

Era vulg.

memoria, já mais quiz consentir 💸 que na sua presença se tratassem estas: materias, para que o respeito della nao perturbasse a liberdade dos que tinhao voto deliberativo. Elle se satisfez de comprometter todas as razões do seu direito á Eloquencia do Doutor Joao das Regras, Orador célebre, Jurisconsulto profundo, homem excellente, dotado de arte, e. de força, bem visto nas Leis, de que se saberia valer para firmar na authoridade dellas a precisao justa de eleger hum Rei, que descendesse dos Principes, que antes reinárao em Portugal. Nos vamos a ouvir a sustentaçao do Direito do Mestre de Aviz D. Joao á Coroa de Portugal nesta

## ORAÇAÖ

Do Doutor Joat das Regras recitada na primeira Secçat das Cortes de Coimbra.

Senhores, Fidalgos, honradas pesfoas, que inspiradas por Deos aqui vos vos ajuntastes, para com o seu soc-Era vulg-corro tratarmos huma das materias mais importantes, que tem sobre Nos attentos os olhos de todo o mundo: Tratarmos de huma guerra formidavel, que nos ataca: resolvermos se por morte do Rei D. Fernando, ultimo Varao dos nossos Monarcas primitivos, ficou o Throno vago, sao os dous pontos altos, que vos vindes debater, e sobre que eu espero façais a justica de me ouvir. Eu nao me contrairei somente a elles para os separar, e discorrer com divisão. Eu abraçarei em hum todo, quanto vós desejareis advertir, e da producção das minhas provas tirareis tao claras as deducções, que desterradas as dúvidas sifique facil conduzir-vos ao fimpara que vos congregastes, sem o escrupulo de teres as decisões por mal pensadas pela falta de ser advertidos.

A esses que entendem nao serao válidas estas Cortes, por nao assistirem nellas os Procuradores das Cidades, e Villas, que tomárao o partido de Castella: Eu devo somente lembrarlhes.

Era vulg.

lhes, que o Conclave he legitimo, e canonica a eleiçab do Papa, ainda que a ella nab estejab presentes, nem votem todos os Cardeaes.

Que a Coroa esteja vaga, Nós o vemos, porque ninguem a possue. Por isso a pertendem o Rei de Castella; sua mulher a Infante D. Brites; os Infantes D. Joao, e D. Diniz, pertendidos legitimos de el Rei D. Pedro, e de D. Ignez de Castro. Affecta o Rei de Castella o seu direito por ser filho de D. Joana, e D. Fernando de D. Constança, ambas silhas de D. Joao Manoel, Principe de Vilhena, e elles primos com irmãos. Mas, Senhores, quem deu direito a D. Joao Manoel sobre a Coroa de Portugal? Ainda que elle o tivesse, que justiça consente, que a linha musheril, na successao de hum Reino, preceda á dos Varões, que existem descendentes dos que antes o possuíao? Hum Reino tem a natureza de hum Morgado, e as successões de ambos sab conformes.

A Rainha D. Brites nos podia fa- Era vulg. zer especie, como filha do ultimo Rei D. Fernando. Mas vos nao desterrais todas as imaginações, que ella vos pode causar, pela constante certeza de ser huma espuria, nascida de matrimonio nullo? Vos ignorais, que a Rainha D. Leonor foi casada com Joad Lourenço da Cunha, de quem teve huma menina, que morreo logo, e a Alvaro da Cunha, que alli está presente? Vos nao sabeis, que ella enganou a el Rei D. Fernando; dizendo, que Alvaro da Cunha nao era seu filho; mas da sua criada Elvira, e de Loupo Dias de Sousa: que Joa6 Lourenço nunca a conhecêra, e que o Rei como enfeitiçado se gabava, de que a achara virgem? Vos tendes alguma dúvida, que Joao Lourenço da Cunha, outro dia morto em Lisboa, declarou á hora da morte, que Alvaro da Cunha era seu filho, e que como tal o deixou por herdeiro de to-dos os seus bens? Vós nao tendes huma sciencia certa, que sem embargo de Joad Lourenço ser parente de D. Leo-

Era vulg. Leonor em gráo prohibido, que elles forab dispensados pela Sé Apostolica? Dispensa, que teve em seu poder o Coude velho tio de D. Leonor, e que muitos dos que estais presentes a vistes com os vosfos olhos?

Neste caso, e confummado o matrimonio, nao podia D. Leonor receber outro marido em vida do primeiro perpor consequencia he espuria a Rainha D. Brites, filha de D. Fernando. Além disto, ella nao pode herdan pela rotura do Tratado matrimonial, que tem força de Lei. Ella, e seu marido: promettêrao, e jurárao nao entrat armados em Portugal, nem pertenderem o governo do Reino, em quanto nao tivessem filhos: que fazendo o contrario perderizo: o direito á herança; e le sugeitatao a taes penas pecuniatias, que se houvessem de as' pagar , nado o fariado, evendendo todas Cattella duas vezes! Pois qual he des vos vo que ignora, que estes Reis, antes de terem successan, pertenderan, o Governo da nossa Monarquia; entrárao nella com mao armada, e nose

fizerao guerra tao cruel, como estao Era vulg. mudamente publicando as mesmas pedras das nossas Praças? Depois destas razões, ponderai se priva, ou nao da successão de Portugal serem os Reis de Castella Scismaticos, Fautores do Anti-Papa, e sentenciados como taes

pela Santa Sé Apostolica.

Os Infantes D. Joad, e D. Diniz fao os vostos maiores obstaculos: vós por elles vos mostrais sensiveis; eu o creio, por que vejo em muitos de vós huma commoçao terna; mas ella nasce de huma preoccupação, que sendo desterrada, mudareis de sentimentos. Vós estimais estes frutos produzidos de hum matrimonio legitimo. He engano; que o Rei D. Pedro nao recebeo por mulher a D. Ignez de Castro. Elle sim jurou o contrario; mas com providencia de quem tudo governa, que declarando o anno, diise lhe nao lembrava o dia. Que falta de memoria tao estranha no negocio mais importante do homem! Qual de vos, os que vos ligastes com o matrimonio, se esquece do dia do seu TOM. V. R

Era vulg.

recebimento? Estevas Lobato, que foi huma das testemunhas, que jurárao no Summario do Rei D. Pedro, disse, que elle se recebêra no primeiro dia de Janeiro: O dia em que o anno principia: Dia de Festa tao solemne, unida á do dia de voda, poderia haver quem o riscasse da memoria? Em vida del Rei D. Assonso, pode attestar Diogo Lopes Pacheco, que me ouve, como mandando perguntar por elle a seu silho se estava casado com D. Ignez para a estimar por sua nora; e elle o negou constantemente.

Nem se diga, que esta negação foi em D. Pedro temor reverencial; porque depois de lhe faltar o motivo para elle na morte de seu Pai; depois de estar reconhecido Rei, quando ninguem lhe podia obstar as suas resoluções: Elle deixou passar mais de quatro annos sem fazer público o pertendido recebimento de D. Ignez de Castro. Se o Reino ignora os motivos de el Rei D. Pedro dilatar tanto esta declaração; eu vos saço saber a

todos, que proveio delle applicar en-Era vulg.
taó os officios mais fortes com o Papa, para que lhe legitimasse os silhos; e porque o naó pode conseguir,
rompeo a sua paixaó em dar o annunciado juramento.

Mas caso negado, que D. Pedro recebesse a D. Ignez, o matrimonio era nullo por causa do parentesco dos contrahentes em gráo prohibido. Todos vos sabeis, que el Rei D. Pedro era neto de D. Sancho IV. de Castella, e D. Ignez bisneta do mesmo Rei, filha de D. Pedro Fernandes de Castro, primo em segundo gráo do Rei D. Pedro. Depois do parentesco de consanguinidade, elles contraírao o de affinidade, quando D. Ignez elevou da pia bautismal hum dos filhos do Infante. Este acto pertende annularse com a razao frivola, de que D. Ignez nao fez tençao de ser Madrinha. Esta escusa será boa para o foro interno; mas para o da Igreja, que he aquelle por onde se deve julgar a validade do acto; ella foi verdadeira Madrinha, e como tal deve ser jul-

Rii

ga-

Era vulg gada. Nesses termos o nosso Throno está vago, e os Principes, que tem direito a elle, todos sas bastardos.

Os dous Infantes D. Joao, e D. Diniz, ainda que fossem legitimados, para nós seria duro confessar-lhes a preferencia. Elles nao estao decahidos do direito á Coroa por se terem refugiado em Castella, e abandonado o Reino? Elles nao tomárao as armas contra o seu Soberano, e nao fizerad hossilidades sobre Nós, que conservamos a memoria bem fresca, vivo o resentimento, e a dor dos males. que elles causárao á Patria? A que Portuguez nao he odioso o Infante D. Joao depois da morte barbara, que elle deo a sua primeira mulher D. Maria Telles de Menezes? Acçao indigna de hum Principe, que por dever manifestar o caracter da Religiao, e da honra, e conduzir-se por modo contrario: ella só bastava para dar a D. Joa6 a exclusiva da Coroa. Acabou Joao das Regras de fallar a primeira vez, sem dizer palavra respeliva ao Principe Regente, e o que

### DE PORTUGAL, LIV. XX. 261

se seguio à sua Oração, dará materia Era vulg.

ao Capitulo seguinte.

#### CAPITULO VIII.

Continuação das Cortes de Coimbra até ser acclamado Rei o Principe Regente D. João.

LU nao me metterei a decidir as razões, por que hum espirito tao illuminado como o de Joao das Regras, a quem nada do mais forte, e mais subtil escapou na sua Oraçad vasta, que eu contrahi, deixou passar huma prova de tanta importancia, como he a das Leis fundamentaes do Reino, promulgadas nas Cortes de Lamego, que o Rei Filippe II. tirou da Torre do Tombo, e levou para Castella, nas quaes diz o Rei D. Affonso Henriques. « Se a Filha do Rei despo-» sar Principe, ou Senhor de huma » Nação estrangeira, ella não será re-» conhecida Rainha, porque Nós na o » queremes, que os nossos Povos se-» jao obrigados a obedecer a Rei, » que

Era vulg.

» que nao nascer Portuguez. » Como quer que seja, a peroração de João das Regras moveo a todos para darem huma exclusiva unanime as pertenções dos Reis de Castella; julgarem a Joao Lourenço da Cunha por legitimo marido de D. Leonor Telles, e ella por Amiga do Rei D. Fernando.

Mas os applausos com que se celebrava a pureza, e força de razões, de que este Orador eloquente se servi-ra, nao impedirao a Martim Vasques da Cunha mostrar a sua impaciencia a respeito da exclusad dos Infantes D. Joao, e D. Diniz. A sua firmeza igualava a robustez do seu genio, e a rectidad das suas intenções. Elle se levantou no meio da Ássembléa, e fazendo acçao para ser ouvido, disse de hum tom forte: Nós devemos fazer a guerra a Castella em nome do Infante preso: o Regente, ainda que illustre no sangue, distinto pelo merecimento, respeitavel pelo valor, nao hade ser preferido a seu irmao, a quem a Coroa pertence: Nós nao podemos passar avante sem o ouvir, nem tomar a sua sahida do Reino por hu- Era vulg. ma exclusiva do Throno. Que motivos, Senhores, o obrigárao a deixar á Patria? Aquelles que o direito concede a todos os homens; que foi escapar-se á cólera da Rainha D. Leonor. Bem instruidos estais, em que ella traçava a sua ruina, e que elle sem a retirada, nao podia escusar a morte: Em fim, Senhores, vos podereis fazer o que quizeres; eleger Rei a quem vos parecer: Eu o Tervirei : Eu o ajudarei a defender o Reino: Eu darei por elle a vida: Mas, que eu confinto, que o Regente seja Rei á face de seu irmao, ainda que preso, e em Castella, isso nao direi eu nunca.

D. Nuno Alvares Pereira, que nao pode conter-se sem atacar a Martim Vasques com argumentos de soldado: Porque a Secção se concluia sem sicar o Regente acclamado, veio ao Paço, e o achou satisfeito pela boa intenção de Martim Vasques para com o Infante D. João. D. Nuno, que não podia também dissimular a sua

Era vulg. para com elle, lhe disse, que louvava a dilatação do seu animo Real; mas que soubesse, que nas Cortes nas havia outro contra elle para lhe embaraçar o ser Rei, senao Martim Vasques da Cunha: Que elle vinha pedirlhe licença para o despachar depressa, antes que lhe fizesse mais serviços. O Regente, que nas vozes, e no semblante estava vendo o coração de D. Nuno, com ternura amorosa, e rigoroso aperto lhe impedio se embaracasse com Martim Vasques. Farei o que me mandais, respondeo D. Nuno, se elle nao se mostrar soberbo; que se o fizer, como hei de eu acabar com o meu coração que o fosfra?

Alguns diziao, que Joao das Regras nas suas razões articulára cousas novas, que elles até entao nao tinhao ouvido, e dellas se deviao dar próvas de convencer para elles se deliberarem a votar. Por ella razao tiverao commissad do Corpo das Cortes os Bispos de Evora, e do Porto para tirarem hum Summario de testemunhas sobre aquelles factos, em que jurárao Dio-

go Lopes Pacheco, Vasco Martins Era vulg. de Sousa, Vasco Pires Bocarro, e Gil Martins Cochofel, que atestárao os casos vulgarmente nao sabidos, que o Doutor Joao das Regras articulára. Feita esta diligencia, se procedeo a segunda Assembléa, aonde foi lido. e approvado o Summario, que tirárao

os Bispos, e depois tornou a orar

Joao das Regras com elle sentido: Senhores, nao ha homem algum no mundo, que deixe de ser obrigado a mostrar-se parcialista dos dictames ingenuos da razao. Este movel universal foi o unico, que me compelio a propôr-vos, quanto esta Assembléa respeitavel já teve a bondade, e me fez a honra de ouvir. Não bastou a minha verdade, a minha folidez, as próvas de convicçao para alguns de vos desterrares as imaginações da legitimidade dos Infantes D. Joad, e D. Diniz, que lhes confere o direito indisputavel á successão do Reino. Ora, Senhores, sabei, que em vida de seu Pai, o Infante D. Pedro (Eu vos declaro o que nao quizera, mas eu devo fazello) perEra vulg.

pertendeo dispensa para casar com D. Ignez. Seu Pai o prevenio, escrevendo com cautela ao Arcebispo de Braga D. Gonçalo Pereira, que entas estava na Curia, para que divertisse o Papa de conceder ao Infante a graça, que pedia, que com esseito lhe foi negada.

Depois de mortos o Rei D. Affonfo, e D. Ignez de Castro; D. Pedro,
que se entendia nao casado, e bastardos
seus silhos, desejando habilitallos para
herdarem a Coroa, mandou Giraldo
Esteves á Curia sollicitar do Papa Innocencio VI. a legitimação dos Infantes,
em que o Papa não conveio. Pois se
o mesmo D. Pedro teve por invalido o
seu casamento com D. Ignez, e seus silhos por illegitimos, a qual de Nós he
licito negar tal verdade? Como os podemos considerar habeis para levarem
a Coroa por herança? Como não havemos declarar o Throno vago, e eleger para elle hum Principe digno?

Tambem devo desabusar aos que entendem, que ao casamento de D. Pedro com D. Ignez precedeo dispensa dos parentescos. Nao houve mais dis-

pensa, que aquella que impetrou D. Era vulg. Affonso ao Papa Joao XXII. para o Infante D. Pedro casar com alguma Senhora sua parenta. Eu vos corro o veo a este mysterio. A tal dispensa servio para o casamento do Infante com D. Branca. Quando depois em virtude da mesma recebeo a D. Constança, foi tab picante o escrupulo do Arcebispo de Braga, que nao quiz assistir ás bençãos matrimoniaes. Do remorfo do Arcebifpo nasceo o da consciencia de D. Pedro para nao ter por válido o terceiro casamento, para o qual nao tinha mais dispensa que a primeira. Por isso elle a pedio depois, e nao a logrou; inftou pela legitimação dos filhos, e nao a conseguio. Aqui tendes neste pergaminho a instrucçao Real, que D. Pedro deo ao Embaixador, assignada por Gomes Paes de Azevedo, e por Mestre Affonso, ambos do seu Conlho: Vede-a, examinai-a, conferi-a, e vos desenganareis, que D. João, e D. Diniz sao dous bastardos.

Com este discurso intrépido, facanholo, arrojado, Joao das Regras derEra vulg. derrotou entao a verdade constante da legitimidade dos dous Infantes. Como sentio toda a Assembléa aballada, esforçou o punho, apertou a espada, e com golpes de Eloquencia para to-dos os lados, fez valer sobre todos o merecimento do Mestre de Aviz Regente; entendendo talvez lhe bastavao dous instrumentos; a sua lingua

para lhe dar a Coroa; a espada de D. Nuno Alvares Pereira para a sustentar. Esforçou-se mais à sua dexteridade depois que toda a Assembléa, entrando Martim Vasques da Cunha com o seu partido, assignou hum acto solemne de Cortes, em que se declarava, que o Throno estava vago, e que os Estados do Reino podiad livremente eleger hum Rei, que os governasse. Firmado, e lido este Decreto de decisao sobre o ponto mais essencial, o Doutor Joad das Regras com espirito constante, e voz mais firme, asim continuou o feu Difcurfo.

Pois, Senhores, Nós temos a eleiçao livre; mas o Reino he hereditario, e a Coroa deve passar a hum

Prin-

Principe do sangue Real. Já Nós dé- Era vulg. mos a Regencia ao Mestre de Aviz. Agora quem nos impede a cingir-lhe a Coroa? Além das vantagens do seu nascimento augusto, elle possue as de grande Capitao, de sábio Governador, de que elle tem dado tantas próvas incontestaveis na defensa, e na administração do Reino depois da morte de D. Fernando até agora. Em vao se nota a este Principe nad ser legitimo: Defeito, que comprehende a todos os que sao pertendentes á nossa Coroa. Este defeito elle nao o tem felizmente reparado na sua Pessoa por huma virtude verdadeiramente real? Elle nao o faz brilhar por huma corage geralmente reconhecida por invencivel? Elle nao o caracteriza luminoso por hum grande número de qualidades eminentes, de que Nós todos somos testemunhas irreprehensiveis? Os serviços que elle tem feito ao Estado sao tao grandes, e tao consideraveis, que eu nao sei possao ter outra recompensa, senao a Coroa. Elle he hum Principe tao digno de a levar,

Era vulg. como tem sido capaz de a desender. Esta só razaó he bastante para nos determinar a todos a acclamallo.

Senhores, Nós necessitamos hum Rei para a guerra, que nos he inevitavel, e devemos sustentar se queremos liberdade: Hum Rei do caracter do Regente, que sabe governar em Principe prudente, féro, genero-fo, e magnanimo: Hum Rei como elle, forte na guerra, sabio na paz; nao hum fraco, hum indeterminado, como D. Sancho II., que o Povo detronou por causa da sua insuficiencia, e pôz a seu irmao em seu lugar: Hum Rei incansavel na applicação como elle; nao outro, que imite os principios do governo de D. Affonso IV., que se nao se moderára na preferencia, que dava aos divertimentos da pessoa sobre os cuidados do Estado, elle teria o mesmo destino de D. Sancho. O Mestre Regente tem huma qualidade para reinar, que nao se encontrará em outro Principe. Elle conhece a fundo o genio dos Portuguezes, e sabe a lingua popular: Qualidade necessaria em hum Soberano, Era vulg. que ha de dar audiencia aos seus Póvos, e mandar os seus soldados. Que gloria para Nós a de elegermos hum Rei nascido entre nós; da nossa Nacao; do nosso Paiz; que falla a nossa lingua; que more em Lisboa, donde a cada instante saiao as ordens para o resto dos Estados!

E quanto merece o nosso Principe pela sua modestia incomparavel! Aqui estad presentes muitos, que dizendo-lhe depois da abertura destas Cortes, que elle poderia ser Rei, respondeo cheio daquella equidade natural, que já mais desmentio: Que tinha irmãos, aos quaes a Coroa pertencia mais justamente, que a elle, que era bastardo, e os Infantes legitimos: Que nao intentava aproveitar-se da sua ausencia, e fazer-se justiça da iniquidade com que o Rei de Castella os detinha, para lhes tirar o Throno, que lhes tocava: Que bem longe de se fazer merecedor desta reprehensaő, a troco da mesma vida, elle desejava contribuir para o benefiera vulg. cio da sua liberdade, e reconhecellos por seus Soberanos, e seus Senhores:

Que em quanto elles nao voltavao ao Reino, se fazia hum merecimento sublime de o desender em seu nome, sem mais titulo, que o de Regente:

Que a elle lhe faltavao todas as qualidades necessarias para reinar; para responder ao sino amor, que devia aos Portuguezes; para ser grato ao reconhecimento da grande opiniao, que a Patria tinha concebido delle.

Com tanto ardor, e modos taó infinuantes, com tal força de termos, e nobreza de imagens proferia Joaó das Regras este Discurso pathetico, que a commoçaó da Assembléa já parecia, que naó tolerava a retardaçaó de ser proclamado Rei de Portugal D. Joaó, Mestre de Aviz, como descendente dos seus antigos Monarcas. Assim sicou determinado nesta Assembléa feliz, sem dúvida, ou discrepancia de hum só voto. O Povo de Coimbra, que o percebeo, antes que os Heraldos sizessem a ceremonia da publicaçaó, elle sahia em vistoso tumul.

# DE PORTUGAL, LIV. XX. 273

multo a mostrar o seu prazer inex- Era vulg. plicavel no clamor repetido: Viva D. Joao I. Rei de Portugal: Tudo effeitos da bondade com que o Principe tinha cativado o espiritos, ainda os do partido contrario, para que agora nao houvesse hum só, que deixasse de fazer communs o gosto, e o applauso.



TOM.V.



#### LIVRO XXI.

Da Historia Moderna de Portugal.

### CAPITULO I.

Acclamação do Rei D. João I. chamado de Boa Memoria, X. Rei de Portugal.

Portugueza pelo fim do Interregno, que se lhe fazia sensivel pelo descostume, e universal o gosto por vêr na sua tésta hum Rei Portuguez. Tomárao as Cortes de Coimbra a resolução, que acabo de referir, de elegerem por Soberano de Portugal a D. Joao Mestre de Aviz. Era o dia de quinta feira seis de Abril do anno de 1385 nos nossos Fastos sempre memoravel pela liberdade, e pela gloria, quando aquelle corpo veneravel veio ao Paço de Coimbra, e deo parte ao Prin-

## DE PORTUGAL, LIV. XXI. 275

cipe Regente, que Elle o havia no Era vuls. meado, e eleito Rei. Sem alteração de animo, e de rosto ouvio a nova da felicidade, que tanto desejão, e arrasta os mortaes a tantos excessos, para que o seu socego fosse a próva mais catholica da sinceridade, com que respondeo á congatulação das Cortes:

Que elle lhe agradecia as suas boas intenções, de que em todo o tempo daria aos Estados as evidencias mais fignificantes do seu reconhecimento; mas que nab podia acceitar o cargo, que lhe conferiao: Que elle nao ignorava o defeito com que nascêra, e que a todos era pública a profissa, que seguia, e o inhabilitava para deixar depois delle Successor à Coroa: Que na mesma guerra com Castella, impossivel de nao continuar vigorosa, encontrava elle humas taes delicadezas, que deviao obstar-lhe a condescender com a vontade dos Estados; porque a fortuna das armas era jornaleira, e que se elle vencesse, ou ficasse vencido do Rei de Castella; sendo vencido no estado de Rei, o ti-

Sii nha

Era vulg. nha por injurioso; sendo vencedor na condiças de Regente, o estimaria pela maior gloria: Razas, que o estimulava a esperar a gloria, e evitar a injuria: Que se resolvessem a cuidar nos meios para a guerra, e suspendessem por entas quaesquer outras quali-

dades de negocios.

Sustentarao-se fortes os Estados em manter a eleiçao, a que elle nao se devia escusar, quando era credito da Patria oppor hum Rei a outro Rei, que vencedor, ou vencido sempre ficava glorioso no motivo, que era o da liberdade: Que em quanto ao im-pedimento dos votos para casar, se pediriao delles dispensa, em que nao podia haver duvida, por ser a causa tao justificada. Em sim as instancias dos Estados, especialmente do popular, forao tao vivas, que o Principe teve de aceitar a Dignidade, e assistir em publico com todas as Devisas de Rei ao Pontisical, que celebrou o Bispo de Lamego na Sé de Coimbra. Na tarde do melino dia o Corpo das Cortes mandou layrar em nome de todas.

as pessoas congregadas, que as forma- Era vulgi vao, huma Escritura publica para me-moria desta grande acçao, que livrava a Patria do cativeiro, que temia, e que para a conservarem livre. determinavao expor-se ao furor do Rei mais poderoso das Hespanhas, como zelosos Portuguezes, em todos os seculos fieis aos interesses publicos da Monarquia.

Quanto até aqui fica referido nesta Historia, mostra com evidencia, que os negocios de Portugal nao estavao em huma tal situação de tranquillidade, que se houvesse de gastar o tempo nos festejos públicos, que se costumat seguir a huma dominaçat nava. Primeiro que estas demonstrações externas do alvoroço dos animos, estava o cuidar na segurança do Rei eleito no Throno pouco fir-me, e cobrillo ás pertenções injustas dos seus inimigos, dos seus concurrentes, de nao poucos invejosos. Estes serias os motivos porque o espiri-to illuminado do novo Monarca impedio em Coimbra os excessos, em que Era vulg. rompe o gosto, e que com a sua pessoa se usassem as ceremonias da inauguração, que antes se practicavao; esperando ver o Reino vencedor para elle entab se estimar Rei. A todos deo elle exemplo, nao perdendo instantes, de que a si mesmo se podesse arguir, se dilatasse a nomeação de Officiaes para a sua casa; de commandantes para as trópas, e para as Praças, que haviao variado de fidelidade no tempo da sua Regencia.

Nao deixou o Rei passar o dia da fua acclamação, sem que os seus vasfallos ouvissem, que elle nomeara para Mordomo Mor da sua casa, e Condestavel do Reino ao Grande D. Nuno Alvares Pereira, que nos movimentos do Interregno já mais desmentíra hum ponto da inclinaçad aos seus interesses, que acabára de qualificar nas presentes Cortes. Nomeou para Camareiro Mór a Joad Rodrigues de Sá; para Reposteiro Mór a Pedro Lourenço de Tavora; para Copeiro Mór a Joao Gomes da Silva; para Guarda Mór a Joaó Fernandes Pacheco; para Veador a Fernando Alvares Era vulgi

de Almeida, com o officio de Claveiro Mor de Aviz; para Monteiro Mor a Lopo Vasques de Castello-Branco; para Falcoeiro Mor a Joao Gonçal-ves; para Porteiro Mor a Lourenço Annes; para Estribeiro Mor a Garcia Affonso; para Aposentador Mór a Payo Lourenço; para Escrivas da Pu-ridade a Affonso Martins; para Escrivao da sua Camara a Gomes Lourenço de Gomide; para Mestre-Sala a Egas Coelho; para Paceiro a Affon-fo Gonçalves; para Saquiteiro a Joad Rodrigues; para Escrivas da Chancellaria do Reino a Gonçalo Pires Ma-lafaya; para Meirinho Mór a Joad Freire de Andrade; para Védores da Fazenda a Joso Affonso de Alemquer. e a Alvaro Gonçalves de Freitas, com todos os mais empregos menores da Cafa Real.

O célebre Joad das Regras foi criado Chanceller Mor do Reino: Cargo, que mais era recompensa devida a habilidade profunda deste Magistrado, que testemunho grato do reconheEra vuls, nhecimento do Rei. De todas as Dignidades, que elle tinha á sua disposicao, para si nao reservou mais, que a de Mestre da Ordem de Aviz. Para o Commandamento do exercito, depois do Condestavel D. Nuno, nomeou para Marichal a Alvaro Pereira; para Alferes Mór a Gil Vasques da Cunha; para Capitad Mor do mar a Affonso Furtado de Mendoca; para Almirante a Manoel Peçanha; para Anadel Mor dos bésteiros de cavallo a Alvaro Annes de Cernache, e dos de pé a Esteva Vasques Filippe. Depois destas promoções feitas com consentimento dos Estados, elles perfuadirao ao Rei criasse hum Conselho ambulante, que o acompanhasse nas suas jornadas, do qual o Doutor Joao das Regras foi eleito Chéfe. Não se esqueceo o Rei do fervor com que Martim Vasques da Cunha promovêra os interesses do Infante D. João, e o remunerou com a nomeaça de hum dos seus Conselheiros, para-mostrar, que elle estimava nos homens, nao as paixões sem discernimento; mas

mas a equidade, e justiça das suas in- Era vulg.

tenções.

Grandes forad as vantagens, que tirárao os Portuguezes de reconhecerem este Rei na situação mais critica dos seus negocios. Quando nao se désse outra, bastava ficarem os faccionarios de Castella, e as criaturas da Rainha D. Leonor fora de estado de inquietar o Governo; sem relações com a Corte, nem cabeças no Reino; que houvessem de sustentar os espiritos da revolta. Bem o mostrou, como eu o discorro, a agitaçao dos Póvos, que depois de receberem com o maior alvoroço a noticia da acclamação do novo Rei, todos pelos seus Emissarios recorrêras a Coimbra, já como fonte da estabilidade da sua fortuna, para só da pessoa do Soberano receberem as ordens, e as mercês.

Foraó muitas as que o Rei fez aos Lugares, que sempre seguiraó a sua voz. Lisboa, que sobre todos se distinguíra, e agora dava novas próvas do seu fervor nas bem ponderadas lembranças, que she propunha para a

Era vulg. conservaças futura: Elle a illustroucom o titulo de Corte, e de Residencia ordinaria dos Soberanos; que nella affistiffem os Tribunaes Supremos para prompta expedição dos negocios respectivos ás economias do Estado. Entre outras graças concedidas aos mais Povos, fez geral a que elles lhe pedírao, na abolição das Cartas de casamento, que antes costumavas passar os Reis, especialmente D. Fernando, em virtude das quaes as filhas erao tiradas de casa de seus Pais, e casadas contra sua vontade, ordinariamente com pessoas desiguaes: Idéa perniciosa, que abatia as familias, que já erao, para exaltar as que haviad fer.

Considerava-se o Rei D. Joad na idade robusta de vinte e sete annos. apto para sopportar o trabalho de hum Governo tad pesado, como era o do Reino, que os Póvos acabavao de lhe conferir. Como as suas primeiras acções já lhe tinhao dado entrada até ao vestibulo do Templo da Honra; elle queria sobir mais alto com paslos

fos mais firmes. Para se prevenir sem Era vulg. perder tempo, despedio os Procuradores, que vieras ás Cortes; e porque antes de voltar de Coimbra a Lisboa queria emprehender algumas acções, que mostraffem nao estava nelle ociosa a Coroa: Discorreo, que todas as Praças do Reino nao tinhao feguido o exemplo da Capital, e havia algumas, aonde os seus habitado-res fomentavas o espirito de rebellias entre si. Elle estimou por chése acçao digna da Magestade nas differir a estes revoltosos o fazer-lhes conhecer pela força, e pelas armas quaes erao os seus deveres, ou para lhes dar lugar de se arrependerem, ou para elle justificar os motivos de os castigar, já benigno, e já sevéro.

Para este effeito resolveo ir em pessoa á Cidade do Porto, e para dar calor à empreza de submetter as Villas de Entre-Douro e Minho, que estavao por Castella, e fazer conduzir mantimentos destas Provincias para Lisboa, que em si, e nos seus redores padecia grande falta pelos estraEra vulg. gos, que causárao os inimigos nos seus campos na campanha passada. Elle se preparou para esta jornada com a mercê da abolição das sizas por to-do o Reino: Declarando, que para os gastos da guerra queria receber dos seus vassallos os donativos gratuitos, com que sabia lhe nao haviao saltar como elle acabava de experimentar no avultado, que lhe fornecêrao as Cortes de Coimbra. O nosso Fernao Lopes trata com extensas os applausos, as festas em mar, e terra, a magnificencia da pompa, o alvoroço dos corações, com que o Rei D. Joao foi recebido na sua fiel Cidade do Porto, que tinha dado tantas próvas de zelo no seu serviço; agora dobrado, porque já o via Rei.

Nesta Cidade lhe beijou a mao D. Leonor de Alvim, mulher do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, e o Rei para lhe mostrar a distinçab, que fazia de seu marido, lhe remunerou o obsequio com a mercê do senhorio das terras de Barroso, do Castello de Monte-Alegre, do

## DE PORTUGAL, LIV. XXI. 285

Reguengo de Basto, dos Campos de Era vulg. Boilhe, e de Pena, com todas as suas jurisdicções, e direitos. Da sua parte o Condestavel, tanto nao quiz demorar o reconhecimento ao seu Principe, que como determinava ir pedir os soccorros do Ceo ao sepulchro de Sant-Iago em Galliza para entrar nos perigos da guerra, que esperava: Re-solveo sazer a jornada de modo, que della recolhesse fructos o real serviço. Impedirao-lhe as correntes do Minho. e a falta de barcos a passagem para a. sua gente; e a entrada em Galliza; mas na Provincia se lançou sobre o Castello de Neiva, que estava por Castella, e levou de assalto com morte do seu Alcaide Mór. Com a mesma felicidade tomou a Villa de Viana. que elle teve por comprada a preço caro, porque huma pedra arrojada do muro lhe matou hum bravo aventureiro, a que a Historia nao dá nome, nem tece outro elogio, que o de dizer era o homem mais valente das Hespanhas. O estrondo destas conquistas feitas sobre a marcha, lhe abrio

Era vulg. as portas de Villa-Nova de Cerveira. Monçao, Caminha, e outros Lugares daquelles contornos.

Ainda que estes golpes devia6 intimidar as outras Praças, que estava6 na sugeição de Castella; Braga, Ponte de Lima, e Guimaraes os tiverao por passageiros, e se preveniao para nos resistir. A mesma razao das conquistas do Condestavel na Provincia, e da assistencia do Rei na Cidade do Porto, foi a materia, de que se servio Ayres Gomes da Silva, Alcaide Mor de Guimaraes, para fazer huma defensa vigorosa em obsequio ao Rei de Castella. Viviao entao na Praça Affonso Lourenço de Carvalho, Fidalgo rico, e seu cunhado Payo Rodrigues, que nao podiao occultar a sua inclinação ao novo Rei, e por ella descahirad tanto do Alcaide Mor, que nao lhes consentia o uso das armas, nem sahirem de casa acompanhados dos seus criados. Soube o Arcebispo de Braga o desgosto destes dous Fidalgos com o Commandante, e insipuou a el Rei, que escrevesse a Assonfo para lhe vir fallar fora de Guima-Era vulg. raes em alguma das suas quintas; que lhe sería facil, hum homem de tanto valor com seus parentes, dar lhe entrada em Guimaraes. Assim o sez el Rei, que sahio do Porto, como quem hia a caça, e ajustou com Af-

fonso Lourenço o modo, a noite, e

a hora de o fazer Senhor dequella importante Praça.

Como Affonso Lourenço tinha a liberdade de ir, e vir ás suas fazendas, com tanto que andasse só; na tarde do dia premeditado para a empreza, disse ao guarda de huma das portas, que villa a indecencia com que o Alcaide Mor o tratava de lhe nao permittir o servisse hum criado; que o acompanhasse elle até fora, e sicasse advertido para que na madrugada seguinte, quando seu cunhado o avisasse, lhe abrisse a porta, porque lhe era necessario recolher-se cedo da quinta aonde hia. Nada desta proposta se fez reparavel ao porteiro, que estava bem costumado a outras seme-Ihantes de Affonso Lourenço. Elle foi

200

Era vulg. esperar aquella noite a el Rei, que marchava do Porto com a sua gente, e no maior silencio della o veio guiando ás visinhanças da Villa. Estava á lerta Payo Rodrigues esperando a hora ajustada, em que avisou o guarda abrisse a porta para entrar seu cunhado, e hum carro, que elle mandava diante. Os do campo, que vigiavao com o seu Rei na frente; apenas soi aberta a porta, Payo Rodrigues matou o guarda; elles mettêrao de galope, e entrárao a Praça com grandes vozes de prazer, que se fez commum a todo o Povo.

Ayres Gomes, com os que pode do seu partido, se recolheo ao Castello, resoluto a dessendello até a ultima extremidade. Ataques fortes, e promessas de mercês nas movêras a constancia deste Fidalgo para abandonar o partido estranho, que abraçára. Elle assegurou, que sem ordem de Castella nas se entregava, por ser homem incapaz de romper o juramento de sidelidade, que lhe dera. Trinta dias se lhe concedêras para avisar aquel-

aquelle Monarca, a quem Ayres Go-Era'vulg. mes mandou seu genro Gonçalo Marinho, que o achou occupado em ajuntar o formidavel exercito, que destinava para a nossa conquista. Depois de louvar a firmeza de Ayres Gomes, lhe ordenou entregasse o Castello, que nao podia soccorrer sem destacar gente do exercito, que havia marchar a maiores emprezas: que su-gesto Portugal; Guimaraes seguiría o mesmo destino; e que elle com a sua familia se recolhesse a Castella, aonde acharia promptos os premios, que merecia hum Portuguez tab honrado. Recebidas estas ordens, Ayres Gomes entregou o Castello; retirou-se da Pa-tria para morrer na jornada, e seu genro Gonçalo Marinho, que conduzio a familia a Toledo, perdeo a mulher, que era sobrinha do Arcebispo D. Pedro Tenorio, e a tirou ao marido com o pretexto, de que o matrimonio estava nullo: Golpe, que Deos descarregou no Marinho para o fazer sensivel á inspiração de abandonar o mundo, tomar o habito na Religiao TOM.V. de

Era vulg. de S. Francisco, aonde depois de vida proba, acabou com morte de Justo.

# CAPITULO II.

Das mais acções, que obrou o Rei D. Joao I. nas Provincias do Minho, e Beira.

RENDIMENTO de Guimarães á mesma pessoa do Rei; os Portuguezes com elle na sua testa, tanto esta vista animava os sequazes da liberdade, quanto aquella tomada fez decahir os espiritos dos que promoviao contra ella. Todas as Praças do Minho tremêrad aos golpes, que de huma parte daya a espada do Rei, e da outra descarregava a do Condestavel. Os de Braga, que dos principios da antiga Lusitania sempre se tinhao distinguido nas gentilezas do valor, e nas. elegancias da fidelidade : se até agora fosfriao violentos o jugo Castelhano, bastou a visinhança do seu Rei natural em Guimarães para desterrarem todas as hesitações, que impedem á

## DE PORTUGAL, LIV. XXI. 291

magnanimidade os seus Officios. Elles Era vulga tomárao as armas sem mais conselho. que aquelle que lhe inspirava o zelo, ou o ardor; e atacando os Castelhanos da guarniçao, lhes fizerao vêr, que o termo da sua vida era o instante, em que sahissem da Cidadella. No estado de presos os dominantes, o Povo avisou ao Rei da sua resoluçao; pedindo os soccorresse a tempo de abater o orgulho dos inimigos, antes que elles o tivessem de fortisicar-se. O Condestavel recebeo ás margens do Minho as ordens de vir incorporar-se com Mem Rodrigues de Vasconcelos para ajudarem os moradores de Braga a lançar do Castello os inimigos. Depois de rudos combates, o Chéfe Castelhano capitulou a entrega, falvas as vidas, e liberdades.

Quizerao seguir o exemplo de Braga os moradores de Ponte de Lima, que soffrias com impaciencia a tenacidade com que se sustenava por Castella o Alcaide Lopo Gomes de Lyra, Fidalgo Gallego, que o Rei D. Fernando tanto destinguia, e elle Tii en-

Era vulg entre nos se naturalizara. Vivia na Villa hum Cavalheiro chamado Estevao Rodrigues, que fez estimulo para emprehender huma acçao grande da indecencia com que o seu Rei era tratado pelo partido opposto da sua Villa. Elle consultou só com o seu coração as idéas, que concebia: fez sabellas ao Rei, que as approvou, e quiz authorisar com a sua pessoa, e a do Condestavel a façanha do seu vassallo. Dispôz este as cousas ardiloso, e valente para facilitar ao Rei huma porta, por onde entrou felizs mente com a gente escolhida, que criada na sua escóla, já arrostava os perigos denodada. A nossa va-guarda dentro das ruas se empenhou em hum combate de opiniao; mas sobrevin-do o Rei com a cavallaria, só escapárao de ser atropellados os que se salvarao com o Commandante em huma Torre forte.

Desejava o Rei poupar o sangue, e propôz o rendimento, em que nao quiz convir a teima para se sugeitar depois a mais duro remedio. Foi a

Tor-

Torre atacada pelo Condestavel, e Era vulgimorto Joao Rodrigues Guarda, que a ferrava valeroso; mas Martim Affonso de Mello, pondo sogo á porta, que se ateou em hum armazem de lenha, soi o instrumento principal do bom successo. Era voraz o incendio, que nao perdoaria a alguma de tantas vidas, que principiava a consumir, se a piedade do Rei nao as

rao das chammas. Ficarao prisioneiros todos os Castelhanos, que forao remettidos ao Porto, e Estevao Rodrigues recebeo por premio da sua sidelidade encarregar-lhe o Rei a segurança, e Governo da Praça.

fizesse descer por cordas em cestões do alto das ameias, aonde se abrigá-

O gosto destes bons successos, ou a grandeza do coração do Rei não o deixava perturbar com a noticia vaga do formidavel poder, que se ajuntava em Castella para vir arrancar da sua cabeça a Coroa, que queria darlhe o Senhor dos Imperios. Outro coração menos magnanimo so temêra os ensaios, quanto mais os golpes dos

**feus** 

Bra vuls feus inimigos, que no esforço, e no poder dobravao os motivos, que fazem respeitar. Entao se occupava elle nas conquistas, que acabamos de vêr, e em celebrar por presagio feliz a entrada em Lisboa de duas nãos Inglezas com quatrocentos homens de soccorro, e muitos provimentos, que na Corte de Londres conseguiras os nossos Embaixadores D. Fernando Afso de Albuquerque, e Lourenço Annes Fogaça: as quaes sendo atacadas na entrada do Téjo por dez galés inimigas, que tinhad vindo a Lisboa; os Inglezes se conduzirao com tanto valor, que depois de matarem 250 Castelhanos, sem mais perda, que a de quatro homens, derao fundo junto aos muros da Cidade.

Humas a outras se seguias as vantagens, que hias preparando o theatro para huma das gentilezas mais sublimes da nossa corage. O choque de Trancoso por todas as suas circunstancias, nas só sos hum rasgo bem semelhante ao golpe da gloriosa batalha de Aljubarrota; mas huma das ac-

ções

ções mais cheias de reputação nas nos- Era vulg. fas idades. Já a vá-guarda do exercito inimigo, que com muitos Fidalgos mandava Josó Rodrigues de Castanheda, estava em Cludad Rodrigo esperando a chegada do seu Rei. Nao quizerao estes Chéses valentes ter ociosas as armas, e para mostrarem, que nos desprezavad, ou nao nos temiad, com seis centos cavallos, e dous mil Infantes, entrárao pelas terras de Riba-Coa; talárao a Provincia da Beira. e fizerad huma preza prodigiosa, como em Paiz sem defensa. Martim Vasques da Cunha, Alcaide Mor de Linhares, e Gonçalo Vasques Coutinho, que mandava em Trancoso, erao os unicos Cabos, que se podiao oppor ás correrias dos inimigos; mas a desconfiança, que havia entre elles, nao consentia em genios teimosos, que algum dos dous cedesse para ser o primeiro, que rogasse.

Joad Fernandes Pacheco, filho de Diogo Lopes Pacheco, que dotado de grande valor, desempenhava os brios do seu appellido, nao podé

vêr

Era vulg vêr callado este estrago da Patria. Elle busca a Martim Vasques, e o persuade a que se ajunte com elle, e com Gonçalo Vasques para castigarem as atrocidades, que comettiad os Castelhanos. Achando neste Fidalgo todas as disposições á medida do seu desejo; elle vai empessoa reduzir o Coutinho a conformar-se com os sentimentos do Cunha; mas elle resiste a militar debaixo da sua bandeira. Propoem Joab Fernandes a Martim Vasques a duvida de Gonçalo Vasques, que o bisarro Portuguez dessaz com esta resposta cheia de generosidade: Todo Portugal sabe as vantagens, que a minha casa leva á de Gonçalo Vasques; mas eu cedo de tudo pelos interesses da Patria, e de tudo lhe faço sacrificio: Ide, dizei a Gonçalo Vasques, que eu quero servir ás suas ordens; que lhe cedo a gloria desta empreza: que juro servillo nella fielmente; que eu, e meus irmãos vamos jantar com elle a Trancoso no dia, em que ajustarmos sahir a ver a cara dos inimigos. Jul-

# DE PORTUGAL, LIV. XXI. 297

Justamente alvoroçado partio Joas Ira vulg. Fernandes Pacheco prevenir a Gonçalo Vasques Coutinho, que nao menos satisfeito, preparou as suas gentes, e hum magnifico jantar para os hospedes honrados, que esperava. Na meza se ajustárao as medidas, que haviao tomar na campanha, e sicou resoluto esperallos a pé firme no plano de Trancolo; mas que para fazerem a sua resolução mais plausivel, mandassem hum Cavalleiro desafiar os Castelhanos. Sahio de Trancoso ao campo a respeitavel tropa de 330 cavallos com hum magote de Lavradores no centro das allas, que fugírao ao primeiro repelao, para esperar em campanha raza o número oito vezes dobrado de Castelhanos. Elles nos vírao, e quizerao torcer a marcha a hum lado da planicie para os montes, que os desviasse do combate. Os nossos lhe buscárao a frente, e nao houve mais remedio, que enristar as lanças, e tirar das espadas. A substancia do Paiz levada na preza, que era conduzida a salvar-se nos altos, animou os nossos espiritos

Era vulg a empenhar os braços para os Patricios lhe deverem a restituição do seu cabedal.

> Obrárao-se neste encontro façanhas, que se fazem incriveis. Descarregavao os Portuguezes golpes tao descompassados, que se ouviad em Trancoso a meia legoa de distancia. Derramado o furor na tropa, nao soube-rao advertir os nossos, que cousa era dar quartel, nem fazer prisioneiros. Todos os Cabos, e soldados Castelhanos ficarao mortos no campo, excepto hum, que os nossos Chéses quizerao deixar vivo para levar a Castella as noticias do catastrofe da vaguarda do grande exercito, que marchava á conquista de Portugal. Dos Portuguezes nao houve hum so morto, ou ferido, como contestas as memorias daquelle tempo, que na singeleza daő duas almas á verdade. Queria Deos desenganar o Rei de Castella na injustica da sua pretençao; mas entao foi o desengano tao difficultoso, como depois a credulidade para muitos successos da natureza do choque memo-

#### DE PORTUGAL, LIV. XXI. 299

ravel de Trancoso. As bandeiras, as Era vulgarmas, os despojos, a preza feita na Provincia, tudo sicou nas mãos dos vencedores, que depois de fazerem geral a complacencia no Reino, com consciencia delicada restituiras o seu a seu dono.

A gloria dos tres Fidalgos authores desta expedição se lhes fez mais plausivel pela remuneração prompta do seu Principe, que deo maior vulto ás mercês com a confissa fincéra da enveja, que lhe causava nao ser participante de hum feito tao cheio de honra até para a pessoa de hum Rei. As impressões que elle causou no de Castella, mostrárao depois os effeitos, quando passou pelo campo da batalha. Estava nelle huma Hermida de Sao Marcos, que para nao parecer Padrao da victoria, o Rei colerico a mandou arrazar até aos fundamentos, vingando nas pedras insensiveis a resistencia. que encontrava nos peitos dos homens. Mas os grandes aprestos deste Monarca contra nós , já nao davao lugar a

Era vulg outros expedientes, que os de cuidar na defensiva.

> O Rei, que ainda estava em Guimaraes, antes de se mover para os lugares, que se entenderiad ser do maior perigo para lhes dispôt o remedio: Elle quiz sondar o animo do Condestavel D. Nuno, e o instruio no poder formidavel com que o Rei de Castella vinha restaurar a québra, que tivéra sobre Lisboa; que elle estava irresoluto no que devia fazer; se buscaria os inimigos em campo aberto para decidir a sua causa em hum lance da fortuna, ou se os esperaria em huma Praça forte, aonde os destruisse por meio de huma desensa prolongada, sem se expôr ás contingencias da batalha. O bravo Heróe, que do principio da guerra trazia consultadas com o seu coração intrepido as occasiões de honra, que ao Rei, á Patria, e a si mesmo podiao ser gloriosas, com o espirito cheio de confiança, respondeo prompto:

Nós, Senhores, estamos rodeados de humas situações taes, que qualquer excesso a que nos arrojemos, nas Era vuig. merece o nome de temeridade. Nos defendemos a liberdade, o Rei, a Pátria , e tambem a Religiao contra a gente, que segue hum scisma; que quer conquistar-nos; que presume abater-vos ; que vem a cativar-nos. Pois estes objectos sublimes só nos hao de merecer accoes vulgares? Que occasioes mais importantes para até dos covardes fazer valentes? E nellas como quereráő mostrar-se os Portuguezes, que lhes conbecem a gravidade? Se nos vencermos, de hum golpe confeguimos todas aquellas vantagens: les ficarmos vencidos, tudo facrificamos de huma vez aos fimulacros da houra a quem devemos todos esses sacrificios: Antes mortos que sugeitos a hum dominio estranho. Entrarem os Castelhanos em Portugal, e nós sahirmos ao seu encontro, deve ser huma mesma acçao. Se nos deixarmos fitiari, que exercito temos, que nos soccorra? Para acabarmos em huma dova , como féras); vamos marrer na campanha com a espada na mao,

Era wig. como homens. Eu bem sei, que o partido he desigual; mas tambem nao ignoro, que os Portuguezes, quando se empenha a honra, nao contao número de inimigos. Quantos sorao os que vencêrao o choque de Trancoso? Pois o mesmo Deos de entao, he o de sempre; o Reino, e a causa tudo he seu; nelle devemos consiar para nao consentir estes hospedes na nossa casa.

Promettendo-fe fegredo inviolavel, ajustárao entre si o Rei, e o Condestavel postar-se em campo, e esperar occasiao para a batalha. Como os inimigos principiavas a mover-le em Castella : elles déras as providencias necessarias no Minho, e na Beira: marchárao, o Rei para Abrantes a esperar a gente das Provincias; o Condestavel para o Alem-Téjo à conduzir a daquelle partido. Esperava-se a entrada dos Castelhanos por Badajóz; movimento, que obrigou o Rei a passar o Féjo; mas retrocedendo elles a marcha para Cidade Rodrigo, o Rei tornou a occupar Abrantes, aon de

de esteve até Agosto. A causa deste Era vulgaretrocésso da marcha do Rei de Castella, e os movimentos, que precedera a batalha de Aljubarrota, sao dignos da attença da Historia, como successos precedentes á acça gloriosa, que decidio o negocio da nossa liberdade.

Antes que aquelle Principe se movesse de Cordova, mandou occupar o rio de Lisboa pela sua armada, composta de 40 náos groffas, dez galés, e doze fragatas, que sahirao dos portos de Andaluzia, e Biscaya. Indicava esta manobra, que elle viria outra vez tentar fortuna sobre Lisboa; ajuntando a esta grande frota as forças da terra, que os seus mesmos Historiadores, e dos modernos Fr. José Alvares de la Puente, sobem a trinta mil Infantes, e oito mil cavallos. Porém informado no caminho, que a Cidade de Elvas padecia grande falta de mantimentos, que lhe impossibilitavaő a defensa por mais de quinze dias: elle determina fazer-se Senhor desta chave da nossa fronteira, e com vista

Era vuls. temerosa apresenta tantas trópas á sace da Praça. Era entas seu Governador o bravo Gil Fernandes, que revestido de confiança heroica, determinou mostrar nas obras ao Rei de Castella, que nas temia as suas armas. Elle mandou, que as portas senas sechassem em quanto os inimigos estivessem no campo, para evitar o trabalho de as abrir, e fechar ás entradas, e sahidas das escaramuças contínuas, que elle nas cessaria de emprehender.

Humas a outras amontoava as sahidas este espirito impavido para ter o campo sempre em rebate. Desejoso de huma sacçao, que se sizesse mais senivel ao Rei; a fortuna lhe metteo em casa a conjuntura com a noticia, que lhe dérao do grande comboi de viveres, que naquella noite sahia de Badajoz para o exercito. Nas horas do maior silencio marchou a observar a escolta, que o conduzia, e a achou em pequeno número pela visinhança da Praça ao campo, e pela consiança, de que o respeito do exercito o se-

fegurava. Nao podérao os Castelha-Era vulg. nos soportar o primeiro peso dos seus golpes, e postos em sugida, recolheo em Elvas o comboi, que forneceo a Praça para muitos dias. Já erao passados vinte e cinco sem os inimigos ganharem hum palmo de terreno. Entao recebêrao aviso do successo infeliz do choque de Trancoso, que quando os forçava a nao perder gente, e tempo no bloqueio de Elvas, lhes desenfreou a tyrannia para se despedirem da Praça com acções indignas da humanidade.

Acaso viera a seu poder hum paizano de Elvas. O Rei lhe mandou cortar as mãos, e pendurallas ao pescoço do innocente com huma Carta a Gil Fernandes, em que o ameaçava, como aquelle era o tratamento vulgar, que daria a todos os faccionarios do Mestre de Aviz. Palavra taó mal dada foi exactamente cumprida em mais dezasete homens de Arronches, que lhe cahiraó nas mãos, e sicáraó sem ellas. Gil Fernandes, incapaz de softer esta atrocidade, que lhe pare-

Era vuls ceo devia imitar sem escrupulo, por lhe dar o exemplo hum Rei: de oi-tenta prissoneiros, que tinha na Pra-ça, cahio sorte semelhante em dous Fidalgos infelices, que forao mandados ao Rei com as mãos, e huma Carta pendentes do peito, que dizia: O Governador de Elvas dará este mesmo trato a oitenta Castelhanos, que tem em seu poder; e os vassallos de el Rei de Portugal D. Joao I. teráo cuidado de fazer o mesmo a todos, se esta impiedade continuar a ter exercicio. Esta resposta foi a vantagem, que os Castelhanos tirárao da empreza de Elvas, a que o Rei acodia de Abrantes; mas elle retrocedeo para a mesma Villa com a noticia, de que os inimigos levantavad o campo, e se faziao na volta de Cidade Rodrigo a esperar o Principe D. Carlos de Navarra, que vinha com hum corpo de trópas em soccorro do Rei de Castella seu cunhado.

Era vulg.

### CAPITULO III.

Do que succedeo depois da entrada do Rei de Castella em Portugal.

Sentido do máo successo de Elvas, e tida por mais difficultosa a entrada em Portugal pelo Alem-Téjo; o Rei de Castella tomou o caminho de Cidade Rodrigo para a fazer pela Beira, e seguir por Coimbra a jornada de Lisboa. Naquella Praça chamou a conselho os seus Generaes para se determinar, por que forma se faria a expedição, suppostos os avisos conformes, de que o novo Rei se apresentava para a impedir por meio de huma batalha. Os pareceres se dividírao á proporçao das imagens, que se figuravao os espiritos, que os propunhao. Diziao os menos affoutos, ou mais circunspectos, que o Rei nao devia ir em pessoa arriscar a reputação no combate com homens desesperados, que nao obstante serem poucos, estavao resolutos a buscar a liberdade pelo U ii meio

Era vulg. meio da morte, e dos perigos: que com a victoria de Trancolo ficárao tao soberbos, que rodeavao o seu Rei, pedindo-lhe a batalha, como ultimo remedio da segurança, ou da ruina: que elles faziao guerra de Religiao a que era do Estado, nao dando aos Castelhanos outro nome, que o de Scismaticos; e que com homens, que peleijavao pela Fé, e pela Patria nao se buscavao encontros, de que elles entendiao, que vencedores, ou vencidos, sempre ficavao gloriosos: que, sobre tudo, a saude do Rei estava muito debilitada; erao grandes os calores da Estação; não devia expor a sua vida; mas dividir exercito tao numeroso em varios, que invadissem o Reino por differentes partes. em quanto da sua obrava a Armada sobre Lisboa, nao sendo possivel ao Mestre de Aviz separar as suas forças para acodir a tantos lugares.

Os mais ousados, ou menos advertidos ponderavas os juisos, que faria o mundo do valor do Monarca de Castella, que com quarenta mil homens

mens se retirava de vêr a cara a hum Era vulg. punhado de Portuguezes, inimigos por capricho: que todos o attribuiriao a medo; affronta maior, que a perda de huma batalha, em que muitas vezes se cede ao destino sem injuria do valor: que se os Portuguezes já esta-vao soberbos; vendo que o Rei sicava em Castella, lhes cresceria o orgulho, e passarias a intoleraveis: que o exercito dividido seria causa de emulação entre os Commandantes, que botariao a perder os successos com vantagem dos contrarios, e froxidao dos Portuguezes fieis, que tomariad o partido do novo Rei, ou seríao omissos nas occasiões de os servir ; que o Mestre de Aviz nao era possivel tivesse corage para esperar em campo semelhante exercito, que devia marchar a encontrar-se com esse par de homens desesperados, fazellos em postas, e ir descançar do trabalho dentro dos muros de Lisboa. Este parecer, por mais brioso, teve-o el Rei por mais honrado: e resoluto a entrar por Portugal em pessoa, mandou

Era vulg. para Ávila a Rainha D. Brites encarregada ao Arcebispo de Toledo D. Pedro Tenorio.

Entrou o Rei de Castella em Portugal pela Provincia da Beira, e tomou Cerolico, aonde fez o seu Testamento para começar a guerra com demonstrações de Catholico, que degenerarao em officios de tyranno. Aqui o vierad encontrar muitos dos seus antigos partidarios, que desculpárao a infidelidade com o temor da eleiçao do novo Rei. Consolado com as boas esperanças, que lhe dérab estes traidores, continuou a marcha para Coimbra, levando na va-guarda o estrago, e o terror, que deixavad crueis sinaes em todos os Lugares da Provincia por onde passava. Os Póvos abertos, e as pessoas erao o entretenimento do furor brutal destas trópas. Transportado até aos desatinos o Rei, porque Portuguez algum do partido do chamado Mestre de Aviz nao vinha buscar o abrigo das suas bandeiras: elle nao perdoou a sexo, ou idade; e querendo proporcionar as suas cruelda\_

dades com as pessoas em quem as Era vulg. mandava executar; ordenou, que a humas se cortassem as linguas, a outras os pés, aos meninos os braços. Para ajuntar o sacrilegio á inhumanidade, o impio ao barbaro, fez destruir a Igreja de Trancoso, como se nella houvesse de devorar o incendio a memoria do estrago vergonhoso, que alli padecêrao as suas trópas, e elle o anno passado sobre Lisboa. O horror destas atrocidades animava mais os Portuguezes para desejarem antes a morte honrada na guerra, que acabar como infames ás mãos dos verdugos. Sempre estes procederes estranhos forao causa das perdas de Hespanha; e quando nao houverao outros exemplos, bastavao em Flandres os do Duque de Alva, que fazia vaidade de ter submettido ao cutelo dos Algozes milhões de cabeças.

Nesta marcha dos Castelhanos se advertio ao Rei, que mandasse fazer cortaduras nos caminhos para a impedir. Mas aquelle animo sublime, para fazer os vasfallos participantes

Era vulg. dos seus sentimentos, lhes respondia: Fraca defensa; esperemos, e combatamos, que brevemente nos veremos vingados dos nosfos inimigos. Elles chegarao sem embaraço a Leiria, aon-de se lhes ajuntarao os Commandantes das Praças da sua facçao para ajudarem a devorar a Patria, como cancros. O Rei avisou de Abrantes ao Condestavel, que chegou com a gente do Alem-Téjo, e instou com os Fidalgos vencedores no dia de Trancolo para virem ganhar nova honra em maior feito: mas elles, que virao passar o grande exercito de Castella, mudárao de resolução á vista do inimigo, ex-cepto João Fernandes Pacheco, e Egas Coelho, que se portárao, co-mo diremos a seu tempo. Nao deixavao de affligir os cuidados aos grandes corações; que he pençao da hu-manidade trazer á memoria as imagens tristes das contingencias, quando a alma se recreia na gloria de subir triunfante ao Olympo. Por isso o Rei, que sabia se notava de temeraria a fua resolução de atacar o inimigo, sendo

do alguns dos que desejavao o com- Era vulgbate os mesmos, que o persuadiao arroiado: elle se determinou a convocar o seu Conselho.

A prudencia humana neste congresso se oppôz aos destinos, que a nosso favor tinha decretado a Providencia. Queriao muitos, que se esperassem os soccorros promettidos de Inglaterra; e que em quanto nao chegavao, o Rei fosse para o Alem-Téjo, e invadisse a Andaluzia ate Sevilha, para obrigar o Rei de Castella a acodir á defensa da sua casa: Projecto, que o divertia do sitio de Lisboa, e a nos nos deixava livre a retirada de Castella, quando nos buscasse, para virmos unir-nos aos Inglezes, que já entao seriao chegados: que emprehender outra resolução, era tentar a Deos, e querer forçallo a que désse victoria a seis mil homens, que temerariamente fossem investir setenta mil. que tantos se dizia serem os Castelhanos. Seguirao os mais este parecer contrario ás intenções de el Rei; mas o Condestavel, que o via suspenso, se levantou, e diffe :

Era vulg.

Que empreza intentárao até agora os Portuguezes, em que peleijas-fem com forças iguais? Fazei lem-brança de todas as Épocas, seja no tempo dos Carthaginezes, seja no dos Romanos, seja no das Nações do Septentriao, e ultimamente no dos Mouros, a nossa gente attendia á justiça da causa, nao contava o número dos inimigos. A que nos temos entre mãos, he huma das mais justificadas desde as idades remotas até agora; e nao havemos nella seguir o exemplo dos nosfos Maiores? Alem disto, quem souber da guerra, nao dirá, que a jornada de Andaluzia he diversao, mas huma fugida, que se desvia do golpe, e este temor quebrará os animos, que estab ao presente resolutos. Ella facilitará o rendimento de Lisboa; e perdida esta Capital, que mais nos resta? Entab abateremos as armas, e reconheceremos Rei o de Castella. Os Inglezes nao sabemos quando viráo, e o perigo já o vemos. Se lhe differimos a cura, nao nos aproveitará o remedio, quem vem fora de tempo. No meu

meu conceito a batalha he indispensa- Era vulgvel, e assim o assentámos em Guimaraes el Rei, e eu, que nao mudo de parecer á vista do inimigo. Ficaivos, Senhores, em Abrantes; tomai os pareceres, que julgares convenientes; perdei o tempo em conferencias: que D. Nuno Alvares Pereira com a gente, que o segue, se arroja á temeridade de ir atacar os Castelhanos, e senat poder salvar a Patria, morrerá por ella.

Acabou de fallar o Condestavel, e sem esperar resposta, fahio do couselho; veio ao quartel da gente do Alem-Téjo, que recebeo com alvoroço a sua resolução heroica; mandou tocar as caixas, e trombetas, e rompeo a matcha para Thomar, por onde se dizia que vinhao os Castelhanos, com huma intrepidez so digna do espirito de D. Nuno Alvares Pereira. Fez a inveja os seus Officios nas mesmas pessoas, que desejariao ser authoras desta chamada loucura, como se os animos sublimes houvessem de apertar os seus impulsos dentro dos Era vulg. curtos limites dos corações vulgares. O Rei que tudo ouvia, e callava, como quem conhecia a fundo o ardor da fidelidade do Condestavel; torna a ajuntar o conselho, e she propoem: Que os passos de D. Nuno são tao formosos como elle; merecedores de ser seguidos, nunca de ser notados: Que o seu espirito magnanimo nao pode ouvir sem commoçad a noticia das ordens, que o Rei de Castella mandou dar ao seu exercito, e diziao; na marcha matem, cativem, queimem, roubem até chegar a Lisboa: Que estas barbaridades le executava6 sem piedade; e á vista dellas, que sentimentos nos deve inspirar o amor da Pátria, a caridade pelos irmãos, a justica da nossa causa? O Geo será em nosso soccorro, e elle terá escolhido ao fragil instrumento deste, que o desprezo chama Rei de Aviz, para resgatar o seu Povo das oppressões da tyrannia. Mandemos chamar o Condestavel; unamonos com elle; imitemos o ardor do seu zelo, e nao queiramos applicar remedios communs a males extremos.

Como a voz do Principe cano- Era vulg. nisou a acçao do Condestavel, ella foi unanimemente approvada, e decidida a batalha, como meio unico de impedir aos inimigos a expediçao sobre Lisboa. Mandou-se a Joao Affonso de Santarem, hum dos do Conselho, que chamasse ao Condestavel já posto em marcha; mas elle ouvindo o recado. lhe respondeo: Que depois do que ajustára com el Rei em Guimarães de nao consentir, que os Castelhanos sitiassem Lisboa, nao tinha sobre que tomar mais Conselho: Que da sua parte lhe pedisse por merce o deixasse ver a cara dos inimigos, e que se Sua Alteza tambem queria ir lhe mandasse logo aviso para o esperar em Thomar. O aperto em que entao estava o Reino, nao só fazia desculpavel; mas louvavel a generosidade de D. Nuno. El Rei a engrandeceo com o elogio, de que tinha hum vassallo mais zeloso da sua Dignidade Real, que elle mesmo; e ordenou ao seu Veador Fernando Alvares de Almeida fosse ao caminho inforEravide. formar o Condestavel da resolução do Conselho; ordenar-lhe retrocedesse a Abrantes para marcharem juntos a bus-

car os inimigos.

O Condestavel, que hia atroando a campanha com a marcha batida para a fazer pública; entrou no escrupulo, de que retrocedella, e saberem-no os inimigos, elles o tomariao por mudança de resolução, ou covardia, e contentou ao Veador com lhe pedir dissesse a el Rei, que no outro dia o espe-rava em Thomar; e continuou a jornada para esta Villa. Assim o executou o Rei, que com o resto das tropas se foi ajuntar com o Condestavel para se determinar o lugar, a fórma, e planta da batalha. Daqui foi mandado Gonçalo Annes Peyxoto examinar o campo dos inimigos, disfarçado com o caracter de Enviado para representar ao Rei de Castella da parte do de Por-tugal se retirasse do Reino, que nao era seu, e que se repugnasse fazello, o desasiasse para a batalha. Exactamente cumprio Gonçalo Annes a sua commissao em Leiria, aonde notou as forças de Castella; sondou o animo do Era vulg. Rei, e sentido do desprezo manifesto com que elle tratava ao seu Soberano; da sua parte lhe intimou a batalha no lugar, e dia, que elle quizesse eleger.

Da sua fez o mesmo o Condestavel, que mandou hum Trombeta ao campo inimigo requerer ao Rei nao molestasse a sua Patria; que sahisse do Reino, que reconhecia por seu Soberano ao Mestre de Aviz; e que se nao o quizesse fazer, elle tomaria a licença para o obrigar com as armas. Respondeo-lhe o Rei de Castella, que elle vinha cobrar a herança, que lhe tocava por sua mulher: que olhasse por si, abandonando o partido do Mestre; que sobre elle derramaria a profusao da sua liberalidade. A vista destas repostas, o Rei, e o seu Condestavel assentárao, que as armas deviao decidir a questao, e movêrao no dia onze a sua gente, que no seguin-te passou a Porto de Móz, aonde estiverao até quatorze de Agosto, dia sempre memoravel nos Fastos brilhan-

Era vulg. tes de Portugal. Como nelle se esperava a batalha, os nossos passarao a noite em exercicios catholicos: os mais recebêrad os Sacramentos de expiação, e da mão do Arcebispo de Braga a Cruz, e Indulgencia da Cruzada, que o Papa concedêra a nosso favor contra os fautores do scisma.

> Com estes confortos sahírao os Portuguezes do Porto de Móz na madrugada a cortar a estrada, que haviao levar os Castelhanos de Leiria para Lisboa. O Condestavel, que marchava na va-guarda, marcou o terreno para: o combate em huma campina raza, sem montes, rios, ou roturas da terra, que nos dessem superioridade, ou alguma vantagem dos inimigos, que tinhao sobre os Portuguezes a de fete homens contra cada hum delles. Neste plano formárao o Rei, e o Condestavel seis mil e quinhentos soldados, em que entravaó mil e setecentos de cavallo, e tres mil e quinhentos entre criados, e gente de serviço das bagagens, que faziao ao todo dez mil homens. O exercito inimigo, con

tando tambem estas praças destinadas Bra vuig. aos ministerios do campo, chegava ao número de setenta mil. Na vãguarda se postou o Condestavel com seiscentos cavallos desmontados, como fizera na batalha dos Atoleiros. para quebrar nas lanças a primeira furia dos inimigos: o lado direito era a célebre ala dos Namorados, moços solteiros, que escolhêras a devisa do amor por marca da fua corage, e os mandava Ruy Mendes de Vasconcellos com seu irmad Mem Rodrigues, e o Alferes Alvaro Annes de Sernache: a maior parte do lado esquerdo era composta dos Inglezes auxiliares, que cobriao Antao Vasques de Almada, Joa6 de Monferrara, e Martim Paulo.

,

El Rei estava na reta-guarda com a bandeira Real, que arvorava Gil Vaz da Cunha, e se formava do resto do exercito, que tinha na reserva as bagagens com huma guarda em circulo da gente menos apta para a peleija. Faltárao no campo muitos Fidalgos de alta consideração, que tirom. V. X vé-

Era vulg. véraő ao Rei, e Reino por perdidos neste encontro tao desproporcionado; mas os que estavao prestes para elle. o estimara o materia de entretenimento, como iremos vendo nas circunftancias, que lhe precedêrao. Como formado o exercito, ainda nao pareciao os Castelhanos, os Portuguezes pozerao armas em terra, e se entretiverad em tantas danças, e folias, que nao poderiao ser mais jucundas se elles esperassem por huma grande fésta. Esta manobra jovial assombrou os inimigos, quando nos avistárao, e a tiverao por presagio da sua infelicidade. A ella se ajuntavao os votos, que chamavao denodados, que contrapesárao os pios do Rei, e do Condestavel. O Rei votou ir daquelle sitio a pé á Igreja de Santa Maria de Guimaraes, que saó 40 leguas, pesar-se a prata armado, como estava, e fundar nelle hum Convento. O Condestavel prometteo o mesmo a Santa Maria de Ceiça em Ourem, e edificar em honra fua outro Convento.

## DE PORTUGAL, LIV. XXI. 323

Entre os denodados forab cele- Era vulg. bres os votos de Martim Affonso de Sousa, que prometteo, se escapasse da batalha, ir passar huma quarentena com a Abbadeça de Rio Tinto; mas seu irmao Joao Rodrigues de Sá lhe respondeo, que se tal fizesse, elle promettia de lhe dar com hum pao, e diz certo Escritor nosso, que ambos cumprirad o voto: o de Vasco Martins de Mello o moço, que jurou prender, ou ao menos por as mãos em el Rei de Castella, e por querer cumprir o voto, perdeo a vida: o de Gonçalo Annes de Castello de' Vide, que prometteo, e guardou o de ser o primeiro, que ensopasse a lança nos Castelhanos; com outros semelhantes, que indicavao o desaffogo militar dos nossos aventureiros, libertadores gloriosos da Pátria na situação mais triste a que a reduzira o poder, e tyrannia.

Quando assim se entretinhas os nossos soldados, quasi a horas de meio dia appareceo o exercito Castelhano em multidas horrivel, que cobria os

X ii pla-

Era vulg. planos, e coroava os montes. Como nos virao na estrada plantados em batalha, entendêrao o designio de lhe disputarmos a passagem, e fizerao alto os nossos inimigos, que só com a fama do número pretendiao atemorisarnos. El Rei perguntou aos Chéfes, que faria á vista da resolução dos Portuguezes. Muitos seguirao o parecer de Joao de Ria, Embaixador do Rei de França, que ponderou razões fortes para impedirem a batalha, que se fosse ganhada por tao poucos, mas destemidos, a injúria das armas de Castella em todas as idades ficaria irreparavel. Os pareceres contrarios tiverao por maior a de voltar as caras ao Mestre de Aviz, que vinha sacrificar á sua desesperação hum punhado de homens loucos, que seriao degollados sobre a marcha; e com este voto se acommodou o Rei.

Nesta suspensas estavas os dous exercitos, quando Jozo Fernandes Pacheco, e Egas Coelho, que vinhas da Beira com hum pequeno corpo de gente, deras na frente do lado es-

querdo dos inimigos. Sem os assustar Era vulga o repente deste encontro, fizerao tocar as suas trombetas, e rompendo por entre os dous campos, buscárao a vä-guarda do nosso. Sahio o Rei a este lugar para os receber, e com elle Diogo Lopes Pacheco, que levava a sua velhice veneravel carregada do ferro das armas, e nao podia conter o gosto á vista do zelo de seu silho. Joad Fernandes depois de beijat as mãos ao Rei, e ao Pai, disse ao primeiro em voz alta, que todos ouvissem: Esforçai-vos, Senhor, contra estes inimigos; nao os temais por muitos, que os vossos sao melhores: Eu já os conheço; ha pouco que lavei as minhas mãos no seu sangue, hoje me fartarei delle: so vos sinto o trabalho, que haveis ter em matar a tantos: estes sao os que restárao dos que vós degolastes no sitio de Lisboa: Deos torna a vo-los pôr diante, para que lhes façais o mesmo. Por todo o exercito se passou esta palavra de Joao Fernandes, e infundio tal corage nos nossos, que já o suror fazia

Bra vuls ranger os dentes pela tardança dos Castelhanos em envestir.

> Bilando os campos na situação, que fica dita, ainda elles faziao consultas, e novamente mandárao tentar o nosso Condestavel por seu irmas Diogo Alvares Pereira, pelo famoso Pedro Lopes de Ayala, e pelo Marichal Diogo Fernandes. Chegarao os tres á frente do exercito, aonde Diogo Alvares desatou os diques á ternura, ás promessas, á quanto havia de tocante para persuadir ao Condestavel o seguisse, e a seu irmao o Prior, que assim lho rogava. O que vos, e o Prior pretendem de mim (respondeo D. Nuno) desejo eu, que elle, e vos façais para obrares com justiça: Ao Rei de Castella dizei, que ao Condestavel de Portugal se enveste com armas, e nao se ataca com baixezas: Que se presume vencer-nos, se desengane, que em quanto a minha espada cortar, nao ha de ter assento no Reino, que tyranniza cruel: A meu irmao direis, que cuide menos da minha pessoa, que da sua mettida no

perigo, que elle mal pensa, e hoje Era vulga lhe mostrará o successo: se este era o negocio a que vieses, retirai-vos, e se mais me fallares nelle, esta espada vos dará a resposta. Ouvido tal desembaraço, o Marichal Castelhano se despedio com esta elegancia encaminhada ao Condestavel: Vós se venceis, o mundo vos estimará pelos vencedores de major honra: se vos succeder o contrario, sereis os mais honrados vencidos: em qualquer das sórtes sempre ficais felices.

Pedro Lopes de Ayala foi ao seu Rei, e lhe disse se deixasse de batalha, e como os Portuguezes na6 tinhao mantimentos, naquella noite deixariao o campo, e lhe ficaria o passo livre para Santarem, sem se expôr ao perigo de vir ás mãos com huns homens, que em se lhes fallando em liberdade, rugiao como feras, Muitos forad deste parecer, entre elles o Conde de Barcellos; mas elle.ò, mudou quando ouvio o desprezo com que se fallava no valor dos Portuguezes, e com todo o esforço da lua.

Era vulg. eloquencia persuadio ao Rei de Castella o combate, aonde elle com os mais Portuguezes, que se declaráras contra a Patria, tinhao de perder sems honra as vidas, que podiao conservar reputadas, ou arrifcallas com memoria mais illustre em melhor causa.

## CAPITULO IV.

Escreve-se a famosa Batalha de Alju-barrota, que decidio o negocio da liberdade de Portugal.

Á declinava o Sol do seu ponto vertical no dia 14 de Agosto, o mais formoso, e brilhante para Portugal, que depois de dous seculos por causa semelhante o vio renovado nas jornadas das Linhas de Elvas, do Ameixial, e de Montes-Claros: Quando o exercito Castelhano principiou a mover-se contra nos a som de caixas, tromhetas, e grito de guerra Castella, Sant Ligo. Entao andava o Arcebispo de Braga pela frente das fileiras animando os soldados, e advertindo-os, que

que entrados na acçao, repetissem Era vulg. muitas vezes: Verbum caro factum est: Perguntavad os maviolos, que era o que dizia o Arcebispo? Respondiao os denodados construindo: Que a fun-çao aos Castelhanos tinha de custar caro. Assim ha de ser querendo Deos, repetiao outros, que nos havemos dar-lhe hum bom mercado. Com estes apophtegmas de galhofa esperavad os nossos hum dos repelões mais horrendos, para depois fazerem verdadeiro o erudito Cosmografo de Carlos V. que disse nas suas Relações Universaes do mundo: Que Nação alguma do Universo era comparavel no valor com a Portugueza, que fazia dos combates materia de entretenimento.

Quando o grande Condestavel vio, que os inimigos se moviao, vol-tou-se para os seus, e lhes fallou assim: Eia, Amigos, he hora de levantarmos as cabeças, que nos chega a redempçao: movamo-nos, mas tao vagarosos, que a cada passo firmemos o pé, e apertemos o punho: pareçao as vostas lanças, que sao pega-

Era vulg. das aos braços; vós, e as armas hum corpo indivilo: nao vos espantem aquelles gritos, que sab ar, que leva o vento: Eu estou lendo a victoria nos vossos semblantes: o dia he nosso, Vespera do Triunfo de Maria nossa Protectora: A elles; e em quanto houver mãos para matar, ninguem as occupe em prender. No seu posto o Rei clamava em tom de segurança, que superiormente se lhe inspirava: Já vem a multida o encontrar o seu destroço nas nossas espadas: Animo, Portuguezes, que hoje triunfa a Igreja Santa; hoje se rime o nosso Reino; hoje he o dia da nossa liberdade : o triunfo he certo, que Deos está comnosco; o Deos, que aqui nos trouxe sem temor, nos ha de dar a victoria com prazer: segui o vosso Rei, que vos ha de acompanhar no perigo para fazer a gloria commua.

A este tempo os Portuguezes faccionarios de Castella na va-guarda nos envestiao. Em desempenho do seu voto sahio a ensopar nelles a lança o bravo Gonçalo Annes de Castello de

Vide, que opprimido da multidao, Era vulg-foi a terra; mas soccorrido com tempo, foi desempenhando a promessa com tal desembaraço, que causava espanto. A va-guarda do Condestavel envestida por muitos dos mais valerofos Castelhanos, depois de huma resistencia incrivel, era obrigada a recuar até ao corpo da batalha, que se abrio para a receber. O Rei sahio entao do seu posto para acodir ao perigo da gente do Condestavel, e tirando da espada, foi ferindo os inimigos, e clamando: Adiante, Senhores, que ao vosso lado vai peleijando o vosso Rei. O valeroso Alvaro Gonçalves de Sandoval, que o ouvio, lhe esperou o golpe, e lançando-se a elle, o fez ajoelhar, e arrancou das mãos as armas. O Rei com impulso vehemente foi sobre elle, recobrou a espada, e soccorrido por Martim Goncalves de Macedo, matérao o bravo Sandoval.

Neste lance, vendo el Rei a pé peleijando como o soldado massordinario, o nosso valor obrou heroicidaEra vulg. des, que excedem todo o encarecimento, dignas de mudar a Historia em Panegyrico. Os golpes eraő taő espantosos, que faziao estremecer os valles. O Condestavel enfurecido parecia fera indomita, que para ambos os lados despedaçava a preza. Os bravos vencedores da de Trancoso com Joa6 Fernandes Pacheco na sua tésta, ainda agora se mostravao maiores homens, que entab. No ardor desta refrega vio o Condestavel ir pelo ar huma lança, que até hoje nao se sabe quem a despedio, e entrando pelo campo dos Castelhanos, derribou a seu irmao o Prior do Crato, de cujo cadaver já mais houve noticia a pezar de todas as diligencias. Morto o Alferes Mór de Castella, abatemos o Estandante Real, e a esta vista os nossos clamárao: victoria, que os Castelhanos fogem. Como se esta voz fora hum trovao horrorofo, passado pouco mais de meia hora de combate, os inimigos começas a perder o campo, os nossos a matar sem piedade, acabando vingança a que principiou batalha.

O Rei de Castella sem paciencia Era vulgi para ser mais tempo testemunha das nossas gentilezas, da sua ruina, e do desprezo da sua Insignia Real, a todo o correr levou as nove leguas, que erao do campo da batalha a Santarem. Vasco Martins de Mello o moço, que o vio fugir, sem mais companhia, que a sua temeridade, foi em seu alcance para cumprir o voto de o prender, ou pôr as mãos; mas os Castelhanos da guarda, que o conhecêrao, e virao lo, carregarao lobre elle, e o abrirao a golpes. Assima acabou este gentil Fidalgo, que se consultasse o valor com a prudencia, assim como o fez com a indiscriçad, poderia o cumprimento da sua pro-messa ter hum exito mais seliz. O Rei, que combatia, se aproveitou da confusao, e desordem do campo pela re-tirada do seu Monarca: os soldados redobrárao o ardor, e a furia: a carnagem era espantosa, e os inimigos só se tinhao por selices se lhes davao tempo de sugir; já sem alentos para a defensa desde o ponto, em que per-

Era vulg. dêra 6 a jactancia de vencedores, e entrárao a sentir a realidade de vencidos.

Fatal foi o destino da sua infantaria em huma terra desconhecida. donde, além do exercito, desceo a chusma dos homens do campo, que apanhando-a errante, e dispersa, fez nella hum estrago horrivel. Até da célebre Forneira de Aljubarrota, que era mulher de espiritos formidaveis desde a sua mininice, chamada a Pisqueira, se conta sahira a campo com a sua pá, que me parece se guarda até hoje, e que com ella matara sete inimigos. O número total destes infelices passou de doze mil, que muitos annos com os seus ossos descarnados branqueárao o campo da batalha. Os cativos forad tantos, e se davad tad baratos, que o preço de muitos homens nada despertava a cubiça de qual-quer soldado. Em Aljubarrota sicou banhada no seu sangue a stor da Nobreza de Castella: Aljubarrota foi a Sepultura do Povo de Hespanha, assim como o campo de Canas a do Po-

vo de Roma. Todo o trem importan- Era vulg. tissimo, com que o Rei, tantos Fidalgos, e exercito tao numeroso sahio das suas terras, ficou em nosso poder; os soldados, e paizanos bem remunerados das perdas precedentes, que tinhao padecido.

Dos Portuguezes rebeldes, que voltárao o rosto á Patria para seguirem o partido de Castella, morrêrao o Prior do Crato D. Pedro Alvares Pereira, e Diogo Alvares, irmãos do Condestavel; Gonçalo Vasques de Azevedo, e seu filho Alvaro Gonçalves; o Conde de Barcellos D. Joa6 Affonso de Menezes, irmat da desgraçada D. Leonor, causa de tantos, e tao diuturnos estragos em Portugal, que Deos ainda confervava com vida para testemunha da derrota das suas idéas. O mesmo destino tiveras os Alcaides Mores de Leiria, Obidos, e Alemquer, que por devoçao se achá-rao na batalha. Dos nossos faltárao cento e vinte homens; mas de pefsoas de consideração só Vasco Martins de Mello, Mendo Affonso de Béja,

Era vulge e os Estrangeiros Joao de Monferrara, e Bernardim Sola. Da nobreza de
Castella soi passada a espada huma grande quantidade, que cobrio de luto
todas as casas illustres daquelle Reino, que na vida da Rainha D. Brites
quiz desaffogar o seu sentimento, como causa de tantas ruinas, se a authoridade do Arcebispo de Toledo nao

a amparára.

Em quanto o Rei triunfante celebrava no campo a victoria, o de Castella chegou a Santarem pela meia noite, representando no interior as mesmas imagens do anno passado, quando levantou o sitio de Lisboa. Duvidavao os da Villa abrir-lhe a porta, nao crendo chegasse a ella em tal estado o Chéfe do exercito estimado invencivel, mas desenganados que era o seu Rei, o recebêrao em silencio, e elle entrou sem dizer palavra; o Rei de afflicto, os vassallos de lastimados. Assim esteve largo espaço recostado, e levantando-se depois como frenetico, se dizia a si mesmo: Ah Deos; que Rei sou tab desgraçado!

Ar-

Arrancai-me esta vida, já que nas Era vulg. soube perdella entre os meus. Quizerao consolallo os assistentes com a lembrança, de que elle naó era o primeiro Rei vencido, e entre outros lhe nomearad a seu Pai D. Henrique, que perdêra a batalha de Naxera, sem que por hum lance da fortuna contraria a sua reputação sicasse offendida. Assim he, replicou elle, mas esses Reis, e meu Pai forao vencidos por quem era capaz de vencer : porém Eu, derrotado pelo Mestre de Aviz, que ja mais obrou acçao de honra, e por huns poucos de Portuguezes despreziveis, tosquiados, e sem barba, que gloria alguma Eu teria se matasse a todos; vio o mundo até ago-ra exemplar semelhante de deshonra, e de desgraça?

Preoccupado deste temor, sem alentos para refazer a fraqueza com o alimento, mandou lhe esquipassem huma barca, nao succedesse seguillo o Mestre de Aviz, e na mesma noite passou para Lisboa á surdina, aonde esteve dous dias occulto na não que

TOM. V.

Era vulze o transportou a Sevilha. A 17 de Agosto tahio da harra, ordenando á armada que o seguisse, e chegou áquella Capital de Andaluzia, sem encontrar na sua entrada mais que corações abatidos, e semblantes consternados: Imagens da fortuna contraria, que vellem os trages dos que ella descompoem. Os applausos, as congratulacoes, que elle havia receber le viesse vencedor, converterao-se em queixas, em lastimas de quem vinha vencido: Murmurações, que elle mesmo authorisava com o luto, que nao despio o resto da vida, com a confissa de ser o Rei mais desgraçado, nao pela batalha que perdera; mas pela ganhar quem elle nab pensava. Entab succedeo em Sevilha, que hum Portuguez ordinario fosse maltratado por hum dos Officiaes de Palacio. O Rei, que vio a acçao, e teve a vingança por muito desigual á injúria de Aljubarrota, disse ao Official: Nat o trateis assim; porque os da sua Naçao, que me seguirao, perdêrao a vida na minha presença obrando façanhas portentosas, e os que foтаб

## DE PORTUGAL, LIV. XXI. 339

rao contra mim me vencêrao: Res-Eta vulg. posta, que prova bem os sentimentos sublimes deste Principe no abatimento da sua sórte.

No melmo ponto que no campo se declarou a victoria a fez pública em Lisboa huma voz, que ninguem soube donde sahira. Os moradores levados nas azas do alvoroço, corriao de tropel aos Templos para pedir o auxilio do Deos dos Exercitos. Quando se verificou a noticia do lugar, hora, e circunstancias do triunfo conforme com a primeira, que se temia vaga, e incerta; nao cabiao no peito os corações, que sahiao pela bocca a offerecer-se victimas de agradecimento ao Ceo. As Praças que se tinhao submettido á protecção de Castella, pela retirada do seu Rei o abandonárad, e obrigadas a submetter-se ao Vencedor, ellas quizerao prevenir o seu resentimento, implorando a clemencia, que encontrárao benigna ás promessas constantes da sua sidelidade. El Rei, que se a resistencia o irritava, a submissa o abatia, a todos os Y ii que

Era vulg. que vinha6 humilhar-se assegurava o esquecimento do passado, ta6 modesto no triunso, como se elle estivesse na situação de vencido.

Os nossos prisioneiros, que estavao em Santarem, entre elles o Mestre de Christo D. Lopo Dias de Sousa, o Prior do Crato Alvaro Gonçalves Camelo, e D. Rodrigo Alvares Pereira, irmao do Condestavel, pelos movimentos, que observarao na Praça a noite da chegada do Rei, assentárao, que elle perdêra a batalha. No dia seguinte já certos da victoria, e que todos os Castelhanos principaes tinhao partido da Villa a embarcar-se na armada; elles arrombárao os carceres, convocárao o Povo, e levando a bandeira do Senado acclamárao pelas ruas o seu Rei. A estas vozes os Castelhanos acabárao de perder o animo, muitos se refugiárao nas Igrejas, os mais forao presos. Ainda o Rei se detinha em dar graças a Deos no Mosteiro de Alcobaça, e em mandar fazer suffragios pelas almas dos que morrêrao na batalha, quando foi

avi-

avisado da reducção de Santarem. De- Era vuig. pois teve o da fugida dos Commandantes de varias Praças para Castella, a saber : Gonçalo Tenreiro de Alemquer; Affonso Lopes de Texeda de Torres-Novas; de D. Henrique Manoel de Sintra; de Joa6 Rodrigues Portocarreiro de Villa-Real; de Vasco Porcalho de Villa-Viçosa; de Martim Annes de Barbuda de Monforte: e de Garcia Pires de Mourao.

Veio el Rei de Alcobaça a Santarem receber as congratulações do seu Povo, e as homenagens das Villas immediatas; submissões, que asseguravas a sua firmeza no Throno; e cuidou em recompensar aquelles, que fielmente o servirao no tempo da revolta, e confusao. Os primeiros que experimentárao os effeitos da piedade do Rei, forao mais de mil presos Castelhanos, que estavad em Santarem, e gratuitamente pôz em liber-dade; ordenando ao famoso Gonçalo Annes de Castello de Vide, e a outros Cabos do Alem-Téjo, que se recolhiao para a Provincia, os levassem

Era vulg, até a fronteira com segurança. A mesma graça concedeo a outros muitos, que dissimulava sossem embarcar-se no resto da sua armada, que ainda estava em Lisboa. Nas participou della o célebre Pedro Lopes de Ayala, que no dissarce de pobre, hia todos os dias receber a sua esmóla a casa da Condeça, viuva de Barcellos, aonde o conheceo hum criado. Homem tas importante, e tas rico, soi descoberto ao Rei, que o mandou segurar em Leiria, e pagou pelo seu resgate trinta mil dobras, e trinta cavallos.

O Grande Condestavel, como se distinguíra entre todos no serviço, tambem o devia ser nos premios. Elle soi criado Conde de Ourem, com promessa de nas nomear o Rei outro em sua vida: Titulo, que vivendo ainda Joas Fernandes Andeiro, lhe prognosticou hum Espadeiro de Santarem, que concertando-lhe huma espada, e querendo D. Nuno pagar-lhe, disse que o saria, quanda sosse conde de de Ourem, como agora exactamente cumprio, pagando-lhe com a

li-

liberdade, que tinha perdido por se Era vulg. haver incorporado com os Castelhanos. Esta merce feita ao Condestavel foi o primeiro golpe, que principiou a abrir os fundamentos para a sua grande Casa, que enlaçada na de Bragança, levou o seu sangue a todas as Téstas Coroadas da Europa: mas na sua pessoa ella foi huma consequencia das muitas com que os Reis Predecessores haviao honrado os seus Maiores. Os grandes homens de quem elle descendia, a antiguidade do seu Appellido, a nobreza da sua Casa, tudo concorria para fazer a D. Nuno Alvares Pereira hum Heróe completo. Bastava-lhe a memoria de seu Pai o Prior do Crato D. Alvaro Gonçalves Pereira, que tanto se assignalou na gloriosa batalha do Salado em tempo do Rei D. Affonfo IV. como eu deixo escrito na vida deste Principe, para D. Nuno merecer as attenções do seu Soberano, que tinha de ser Avô dos seus mesmos netos.

Hum mez depois deo ao mesmo Condestavel o Condado de Barcellos,

Era vulg. e fez outras muitas mercês, entre ellas as rendas de Guimarães, Ponte de Lima, Valença, Villa-Real, Chaves, Atouguia, e Bragança. A Diogo Lopes Pacheco mandou el Rei restituir os Paços de Bellas com as suas quintas, e a seu filho o valeroso Joao Fernandes Pacheco deo a Villa de Oliveira de Conde, e outras terras. A Egas Coelho, que com elle viera da Beira, e depois com elle fugio para Castella, ambos infieis, e ingratos, fez mercê dos Lugares de Vella . e Germelho. A Martim Gonçalves de Macedo, que na batalha o ajudára a livrar-se de Alvaro Gonçalves de Sandoval, deo as Aldeias de Algozelo, e Pinelo, com os bens de Martim Affonso de Seixas, parcial de Castella. A Martim Gonçalves do Carvalhal, tio do Condestavel, fez mercê das rendas, terras, e almargem da Cidade de Tavira, que forao de seu sobrinho Fernao Pereira; e naquella Cidade veio viver seu filho Fernao Martins do Carvalhal; deixando nella descendencia, de que ainda hoje no Al-

Algarve se conservad familias com os Era vulga appellidos de Pereiras, Berredos, Vasconcellos, e outros em que se enlacárao por casamentos, dos quaes eu dei noticia na minha Aula da Nobreza, quando escrevi as Memorias dos Vereadores de Tavira. Todos os mais Fidalgos foraő remunerados á proporcao; e estas acções tanto de justiça, servirao depois para dous lisongeiros fazerem arrepender o Rei, e tirar o mesmo que tinha dado a vassallos tas distinctos; desgostar o Condestavel, e perder os mais benemeritos, que se lancárao do lado dos inimigos, como eu direi em seu lugar. Feita esta bre-ve digressao, voltarei ao Campo de Aljubarrota para continuar no Capitulo seguinte com a narração das noticias curiosas, que se seguirao a esta milagrosa victoria, que assegurou a liberdade da Patria, joia sobre todas a mais estimada da altiva Naçao Portugueza.

Era vulg.

## CAPITULO V.

Do mais que succedeo no campo da batalha, e depois della, com o juizo mais provavel a respeito da Forneira de Aljubarrota.

LNDAVA el Rei pelo campo depois da victoria, e passando por Diogo Alvares Pereira, irmao do Condestavel, pegando-lhe, e chamando pelo sea nome. lhe disse com mais benignidade do que pedia a occasiao, e as offensas. Diogo Alvares, aqui estais vos? Eu vos mostrarei hoje, que sou vosfo melhor amigo, do que vos me tendes sido servidor. Ao mesmo tempo soou a voz vaga, e falsa, que matavao o Condestavel. Correo el Rei a foccorrello, e encarregou a Egas Coelho a guarda de Diogo Alvares; mas os soldados, que ignoravao a pessoa, e o conheciao Castelhano, sem que Egas Coelho os podesse deter, o sizerao em pedaços. Quando el Rei voltou, e o vio morto, sentio a sua desgraça, e por isso recebeo com me-Eravulg. nos alvoroço a alegria com que vinha saltando o bravo Antas Vasques de Almada enrolado no Estandarte Real de Castella, que pôz aos seus pés, e lhe disse: Tomai, Senhor, esta Bandeira do maior inimigo, que tinheis no mundo.

Depois veio com os seus soldados o capitad Gonçalo Rodrigues natural da Certa, e lhe presentou a grande caldeira, que se guarda no Mos-teiro de Alcobaça, e deo á sua familia o appellido de caldeiras em memoria do valor desmedido com que este seu ascendente a ganhára aos inimigos. A sua grandeza he tao desmarcada, que dizem se coziao nella quatro bois; outros, que as rações para todos os criados do Rei de Castella, que eraó trezentos. Quando Filippe II. a vio no Claustro daquelle Mosteiro, houve hum Castelhano zeloso, que lhe diffe mandasse tirar daquelle lugar o despertador de huma memoria á sua Naçao injuriosa, e fundir della hum sino. Certo Fidalgo

Era vulgo prudente, que hia mais chegado ao Rei, respondeo: No Señor, se quede aqui; porque si ella siendo caldera suena tanto, que serà si fuere campana?

Os despojos da Tenda Real, e de tantos Fidalgos, que seguiad o seu Rei, forao tao preciosos, e tantos, como de huma Monarquia poderosa, que mandava grande parte do seu Povo a estabelecer-se em novo Reino. que-indisputavelmente reputava proprio. Tomarao-se as desaseis peças de artelharia com todo o seu trem, toda a bagagem, os cavallos, e carruagens do campo. Na Tenda del Rei, entre tantas preciosidades, se fez mais estimavel a Reliquia do Santo Lenho, que elle tirára da Sé de Burgos, e depois se deo ao Condestavel para a collocar no Convento do Carmo de Lisboa, aonde se guarda com culto religioso.

No mesmo Convento está o Sceptro de ouro, que se achou entre os mais despojos, e se diz fora fabricado das arêas do Téjo, que cria graos deste metal precioso. O Rei, com o

desprezo de Cesar no dia de Farsalia, Era vulg. abandonou tantas riquezas aos foldados, que as haviao ganhado, sem refervar para si mais, que os cavallos, as armas, a artelharia, e o seu trem, que foi o primeiro deste genero, que se vio em campo nas Hespanhas.

Quiz mostrar o Ceo, que se interessava no nosso triunfo; porque no maior ardor da batalha, quando el Rei invocava o patrocinio de S. Bernardo para lhe acodir no perigo, em que o pôz Alvaro Gonçalves de Sandoval, que lhe tirou das mãos a facha, e o fez ajoelhar: Elle mesmo confessou depois em Alcobaça, que víra sobre a Tenda do Rei inimigo hum Bacculo Abbacial, que empunhava huma mao, e braço com manga como de Monge, e que do Bacculo pendia huma Clamide militar, como tinta em sangue; vista, que lhe servio de conforto especial para recobrar alentos com a certeza, de que tinha em seu favor a protecçao do Santo Abbade. Tambem observárao muitas pessoas, que em quanto durou o combate,

Era vulg. sobre o nosso Estandarte Real volitavao varias pombas brancas, que os
interpretes entendêrao annuncios da
futura victoria. Nao he menos singular
o modo da morte do Prior do Crato
D. Pedro Alvares Pereira, abonado
pela grande authoridade de seu irmao
o Condestavel, que depôz, como eu
deixo dito, vira sahir do nosso campo huma lança despedida sem impulso humano, que entrando pelo dos
Castelhanos, buscára o Prior, e atravessando-o pelos peitos dera com elle
morto em terra.

AQUI JAZ SIMON ANTOM, QUE MATOU MUITO CASTELAD, E DEBAIXO DESTE COVOM DESAFIA A QUANTOS SAO.

Era vulg.

Dizia o segundo em Latim macarronico.

HIC JACET ANTONIUS PERIS. VASSALLUS DOMINI REGIS. CONTRA CASTELLANOS MISSO. OCCIDIT OMNESQUE QUISO; QUANTOS VIVOS RAPUIT OMNES ESBARRIGAVIT; PER ISTAS LADEIRAS TULIT TRES BANDEIRAS; E FEBRE CORREPTUS HIC JACET SEPULTUS; FACIANT CASTELLANI FESTE, Quia mortua est sua peste.

Por tantas circunstancias se fez esta batalha a mais célebre daquellas idades, ou ella se contemple pela grande desigualdade do poder de ambos os exercitos, ou pela pouca experiencia dos nossos Officiaes contra tantos Capitaes aguerridos, sem que da nossa parte houvessem as vantagens de terreno, e outras de soccorros imaginarios, que inventárao os Authores Castelhanos para desfigurarem a Portugal
a gloria de dia tao formoso: Dia brilhante, em que se decidio o negocio
mais grave de huma Naçao, que he
a sua liberdade; que firmou a Coroa
na cabeça do nosso Rei natural, e
que encheo de assombro a expectaçao
de toda a Europa, até entao suspensa sobre o arrojo da nossa chamada
temeridade.

Já dissemos, que depois de vencida a batalha, el Rei veio ao Mosteiro de Alcobaça dar graças a Deos, e fazer suffragios pelos seus mórtos. Era entao Abbade D. Fr. Joao de Ornellas, generoso, e magnanimo, que sustentou o nosso exercito depois que entrou nas suas terras, até que sahio dellas, e soccorreo el Rei com gente, que enviou commandada por seu irmao Martim Ornellas, e obrou no conflicto acções magnificas em serviço da Pátria. O mesmo D. Abbade, depois de despedir seu irmao para o campo, se postou na ponte de Chaquequeda com tres companhias, e muita Eta vulgi paisanage a esperar os Castelhanos sugidos da batalha, aonde matou innumeraveis: Serviço, que o Rei lhe remunerou com lhe deixar duas das ditas companhias para guarda da sua Pessoa, distinças da sua Dignidade, e com outras muitas mercês, que constas das Cartas de Doações seitas ao Mosteiro.

Hum dos inimigos mortos ás mãos da gente do Abbade, foi Ruy Dias de Roxas, marido de D. Maria de Guevara, Cubicularia do Rei de Castella. que aos Fidalgos, que entravao na fua Tenda, costumava perfumar, dizendo, que o fazia para lhes tirar o máo cheiro, que traziao das casas, e trato com os Portuguezes Chamorros; nome com que nos affrontava6 os Castelhanos, porque entad principiavamos a cortar as barbas. Diogo Lopes Lobo fez prisioneira a esta Da-ma ascarosa, e passando acaso pelo lugar, aonde estava o cadaver de seu marido, se lançou sobre elle a incenfallo com os aromas das suas lagri-TOM. V. mas.

Era vulg. mas. Hum soldado, que a acompanhava, e sabia o que ella em nosso desprezo practicava na Tenda do seu Rei, lhe disse com ar militar : Que he isso, bella Dona? Porque nas guar-dastes para agora os vossos persumes? Por certo vos eras elles agora bem necessarios para embalsamar esse cadaver, que deita peior fedor, que o máo cheiro dos chamorros, que vos nauzeava.

> Todos os mortos Portuguezes mandou o Rei conduzir para o Mosteiro de Alcobaça, aonde forao fepultados. A mesma piedade se usou com o corpo do Conde D. Joao Affonso Tello, e com ella lhe quiz el Rei pagar o consentimento, que dera para a morte de Josó Fernandes Andeiro, e depois della hospedallo em sua casa, où talvez porque agora o seu voto fizera resolver o Rei de Castella a dar-lhe a hatalha, que foi antecedente de tao gloriosa victoria. Aos mortos inimigos, he opiniao vulgar, se negara a sepultura: falta de pie-dade apparente, que permittirsa o Ceo,

como se entendeo pelo successo nas Era vulg. ordinario, que fez estimar por indignos de gastar a terra, e que até perdoasse a voracidade dos brutos a huns cadaveres, que forad depositarios de almas separadas da communhao da Igreja, Sectarias do Scisma, e como taes incursas nas censuras fulminadas pela sua verdadeira cabeça o Papa Urbano VI. Esta passagem he de Fernao Lopes, que trata com mais extensao os effeitos da que pareceo inhumanidade na falta da sepultura dos mórtos.

A memoria que fica tocada da forneira de Aljubarrota, que se diz matára com a pá do seu forno sete Castelhanos, que se retiravad da batalha, he hum ponto de tradição, de que eu devo dar noticia mais individual, ainda que nao a refirao os nosfos melhores Escritores. Esta mulher fe chamava Brites de Almeida, de alcunha a Pisqueira, e ha quem diga, que ella era natural do Algarve nascida na Villa de Alboseira, dotada de forças taó pouco vulgares no Zii

lentias com hum; mas com alguns dos homens mais robustos daquellas idades. He tradiçao constante, que esta Amazona Lusitana com huma pá de ferro encabada em huma vara de páo matára sete Castelhanos, que vinhao sugindo da batalha de Aljubarrota. Entendem huns, que ella achára dentro no forno dormindo estes sete infelices satigados do seu trabalho, e que lhes sizera o somno perpetuo: Outros, que esgremindo no campo aquella nova clava, á força de golpes deitára em terra mórtos os sete Castelhanos.

O certo he, que a pá com a figura, que eu digo, se guardava nos Paços do Conselho, e o forno estava na rua direita da Villa, Freguesia de S. Vicente, junto ao celleiro dos Monges de Alcobaça. Existe ainda hoje a dita pá, e os moradores a tinhao em tanta estimação, que nao so a levavao na Procissão, que se faz todos os annos a 14 de Agosto, dia da batalha; mas quando este Reino pas-

passou ao dominio de Castella, te-Era vulg. mendo elles, que Filippe II. quizesse derrotar a sua tradição com a ruina do instrumento della, que era a pá: Hum dos mais honrados, chamado Manoel Pereira de Moura, a metteo dentro de huma parede dos ditos Paços, aonde se guardou até ao tempo da feliz Acclamação de D. Joao IV. em que a clava da forneira tornou a sahir a público. Os effeitos mostrárao o acerto dos moradores de Aljubarrota, que por muitas vezes forao notificados de ordem dos Reis de Castella para remetterem á Corte de Madrid o instrumento á sua Naçao injurioso; mas elles sempre se desculpárao, com que a pá nao apparecia.

Eu nao decidirei se o combate foi no forno, ou no campo, ainda que me inclino á segunda parte. Parece que no forno dentro de huma Villa inimiga, nao viriao os Castelhanos refazer com o somno as suas forças lassas, expostos ao perigo evidente de mais facilmente serem mórtos, ou presos, e que antes pode-

Era vulg riad recobrar-se com o descanço em algum escondrigio pelos matos visinhos, donde se podessem salvar em Santarem com o favor da noite. Eu tenho por mais provavel, que a forneira, levada da grandeza do seu coração, e fiada nas muitas forças, de que disse era dotada, sahio com a paisanage, que de todas as partes descia a perseguir os fugitivos, e que travando com os mais os combates contra os miseraveis mal armados. opprimidos da fadiga, medrofos, e cortados do temor, á sua parte matou os sete, que assegura a tradiças.

Tambem he sem questas, que

muitos homens de Aliubarrota para levantarem hum padrao impio á memoria da façanha da sua forneira, forao ao campo da batalha, e trouxerao huma quantidade de ossos dos que nella morrêrao, e com elles fizerao huma calcada, que hia da casa da forneira até ao forno. Este espaço, que era hum passeio da deshumanidade, mostravao elles aos Castelhanos, que por alli passavao, como quem de-

desafrontava a injuria recebida dos vi- Era vulga vos com este monumento injurioso dos mórtos. Durou tantos annos a calçada do forno, que nos nossos dias havia homens, que della se lembravao, e o Author da Chronica dos Eremitas de Santo Agostinho diz, que ain-

da existia no seu tempo.

A Camara de Lisboa por hum affento, que nella se tomou, resolveo, que todos os annos no dia da batalha se fizesse huma Procissao solemne, em que se repetissem acções de graças a Deos, e a Maria Santissima por tantos beneficios, que a sua piedade derramára sobre a Naçao Portugueza, ameaçada de hum duro cativeiro. O mesmo se ordenou em louvor dos Santos Vicente, e Jorge, o primeiro Patrono da Corte, o segundo o grito da guerra de Portugal, Advogado das suas armas: Costume pio, que teve observancia pontual até ao tempo da intrusas dos Filippes de Castella, que o tiverad 60 annos abolido; mas resuscitando o Reino na pessoa de D. Joao IV. em 1640 Era vulg. elle tornou a reviver, e continua com

o fervor primitivo.

Eu concluo este Tomo , nao so com mostrar segura a successão de Portugal em Reis naturaes na Pessoa de D. Joao I. Mestre de Aviz, que derrotou todas as pertenções de Castella, para continuar no seguinte com as outras memorias importantes da sua vida depois do Interregno: Mas com a lembranca da exactida com que elle, e o Condestavel cumprirao os seus votos edificantes. Determinou el Rei a sua romaria a Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, e sem embargo de huma distancia tao grande como a de 40 leguas, sahio a cumprilla a pé, acompanhado dos Officiaes da Casa, e da guarda de cem Bésteiros, começando-a do campo da batalha depois de ouvir Missa, e fazer a Deos huma oração larga, e fervorosa. Chegado a Guimaraes, foi levado em procissão por todo o Clero à Casa da Senhora, aonde se vestio nas mesmas armas, que trouxera na batalha, e mandando-se pezar a pra-

prata, deo toda para a fabrica do re- Era vulg. tabolo, que tem o Presene do Minino Deos, ainda que ha quem diga que este retabolo o trazia na sua Capella o Rei inimigo, e que achado nos despojos, D. Joao o dera á Senhora da Oliveira. Depois fez fundar o Mosteiro da Senhora da Victoria, que nos dizemos da Batalha, e o deo aos Padres Prégadores da Ordem de S. Domingos. O Condestavel cumprio a sua promessa na mesma sórma a Santa Maria de Ceiça em Ourem, e edificou o Convento de Nossa Senhora do Carmo de Lisboa: Dous Padrões magnificos, que conservad immortal a memoria da gloriosa batalha de Aljubarrota, e dos dous Heróes, Authores da nossa liberdade, o Rei D. Joao I., e o seu Condestavel D. Nuno Alvares Pereira.

FIM.